#### deportes

Borja rescató a River, cuando los nervios invadían el Monumental

Dos tantos del colombiano les permitieron a los millonarios revertir el partido y vencer 2-1 a Central.



# Conmoción en el polo: pelea por su vida el patrón de Cambiaso

El empresario texano Bob Jornayvaz, dueño del equipo Valiente, sufrió una dura caída en el US Open.



# LA NACION

LUNES 8 DE ABRIL DE 2024 | LANACION.COM.AR

# La Corte suma demandas por US\$1000 millones de fondos recortados a las provincias

RECURSOS. Se define en medio de las negociaciones por la ley ómnibus y la candidatura de Lijo

La cifra no para de crecer. La Corte Suprema de Justicia ya tiene en sus manos 30 causas de 16 provincias que le reclaman al Estado nacional fondos por los recortes de partidas de educación, transporte, cajas jubilatorias y el impuesto a las ganancias, entre otros rubros, por unos 1000 millones de dólares.

La mayoría de las demandas ya tienen dictamen de la Procuración General, que determina que son de competencia originaria de la Corte. Y algunos de esos expedientes ya comenzaron a circular para que los jueces resuelvan. Nada parece anticipar una lluvia de fallos contra las arcas del Estado nacional,

pero los casos se están moviendo.

Esta gigantesca masa de recursos en definición tiene como telón de fondo la negociación de la Casa Rosada con los gobernadores por el futuro de la ley ómnibus. Y, además, la tensión por la controvertida candidatura del juez Ariel Lijo a juez de la Corte. Página 8

#### EL ESCENARIO

A las puertas de un avance en el Congreso

> Claudio Jacquelin Página 10

# Fuerte apuesta política de Karina Milei en la ciudad



política — Una fila de dos cuadras y media se formó ayer a la tarde en el barrio de Palermo para afiliarse al partido La Libertad Avanza, tras la convocatoria a un acto presidido por Karina Milei, secretaria de la Presidencia, y el diputado Martín Menem, titular de la Cámara baja. El acto, una demostración de fuerza en territorio de Pro, fue parte de la estrategia que dirige la hermana del Presidente para el armado del partido en la ciudad y en el resto del país. Página 11

# El Gobierno demoró la compra de 14 millones de libros escolares

CLASES. Sostiene que la gestión anterior había iniciado el proceso sin "transparencia" y que debió negociar para bajar el precio de los ejemplares

de libros escolares prevista en un programa nacional para alumnos de primaria, secundaria y niños de nivel inicial de todo el país.

Alexplicar la demora, el Ministerio de Capital Humano afirmó que la gestión anterior había retrasado el proceso de adquisición y, además, aseguró que debieron realizar una

Conelargumento de que hubo "irre-negociación con las editoriales para gularidades y falta de transparen- bajar el valor del ejemplar, que era cia", el Gobierno demoró la compra de 10.000 pesos por unidad. Para esteaño estaba proyectada la compra de 14.134.211 manuales.

El ministerio también cuestionó la "falta de transparencia" del procesoyanticipóa LA NACION que, a partir de ahora, serán las provincias las que compren los ejemplares para luego pedir el reembolso a la Nación. Página 13

### La caída de las ventas en marzo consolida la recesión

consumo. La baja fue del 12,6%; también se redujo el uso de tarjetas de crédito

La pérdida de poder adquisitivo de los salarios impacta de lleno en las ventas de los comercios minoristas. Según un informe de la CAME, en marzo ese indicador cayó12,6% interanual y acumula una baja del 22,1% en el primer trimestre. Por otra parte, los pagos con tarjetas de crédito subieron el mes pasado 5,1% mensual, muy por debajo de la inflación. Página 16

#### CUENTAS PENDIENTES

Néstor O. Scibona

La reforma necesaria y siempre postergada Página 18

### Informan 52.000 casos de dengue en una semana

ALARMA. Las cifras de la histórica epidemia de dengue en el país son elocuentes: en los tres primeros meses del año se confirmaron 215.885 casos, un 54% más que los reconocidos para todo 2023. Si se consideran además los sospechosos, el total asciende a 340.529. En apenas una semana, hasta el 30 de marzo, se reportaron 52.000 nuevos casos y 32 muertes. Página 20

#### Israel retira tropas, pero anticipa nuevas ofensivas

TENSIÓN. A seis meses del inicio de la guerra, dijo que hará un repliegue "táctico". Página 2

LA NACION | LUNES 8 DE ABRIL DE 2024 2 EL MUNDO

# **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de Pablo Gaggero www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

UN SEMESTRE DE TERROR REFLEJADO POR LA PRENSA ISRAELÍ

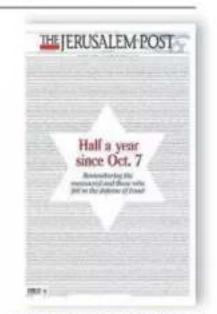

The Jerusalem Post

Guerra en Medio Oriente | ASEIS MESES DEL BRUTAL ATAQUE DE HAMAS

# Israel retira tropas del sur de Gaza, pero no renuncia a una nueva ofensiva

El Ejército dijo que saldrá de Khan Yunis, pero que habrá más operaciones; continuaron las protestas contra el gobierno por los rehenes, pero Netanyahu dijo que está "a un paso de la victoria"

TEL AVIV.- Cumplidos seis meses de una devastadora guerra entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamas, el Ejército israelí anunció ayer que retirará sus tropas del sur de Gaza, pero que no renuncia a una ofensiva en la sureña ciudad de Rafah, donde se estima que hay más de 1,5 millones de palestinos que huyeron de los combates en el norte.

En tanto, el gobierno de Benjamin Netanyahu enfrenta crecientes presiones internas para lograr la liberación de los rehenes. Decenas de miles de personas se manifestaron el sábado por la noche para pedir su renuncia y ayer familiares de rehenes se congregaron en Tel Aviv y en Jerusalén para reclamar su liberación.

"Hoy, domingo 7 de abril, la 98" división de comandos de las IDF [Fuerzas de Defensa de Israel] concluyó su misión en Khan Yunis. La división abandonó la Franja de Gaza para recuperarse y prepararse para futuras operaciones", declaró el Ejército en un comunicado.

Posteriormente, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, agregó: "Nuestras fuerzas se preparan para sus próximas misiones (...) en la zona de Rafah".

El cuerpo armado indicó que una "fuerza significativa" seguirá operando en el asediado territorio, donde Israel está "a un paso de la victoria", según el primer ministro Netanyahu.

El mandatario también insistió en que no habrá un alto el fuego hasta que Hamas libere a todos los rehenes, en un momento en que deben reanudarse las negociaciones en El Cairo con vistas a una tregua.

"Israel está listo para un acuerdo, Israel no está listo para rendirse", declaró a su gabinete durante un discurso para marcar los seis meses de guerra, que dejaron al estrecho territorio en ruinas y la mayoal borde de la hambruna, según la

#### "Zona segura"

Al principio de la guerra, el Ejército israelí había designado a Khan Yunis, a 20 kilómetros de la frontera egipcia, zona segura para los civiles palestinos, y dijo a los residentes del

norte de Gaza que buscaran refugio allí. Pero a medida que las FDI avanzaron hacia el sur, la ciudad se convirtió en el siguiente foco. Las FDI dijeron luego que Khan Yunis se había convertido en un bastión de Hamas, y que la red de túneles debajo de los edificios civiles de la ciudad fue probablemente desde donde Hamas planeó los ataques del 7 de octubre.

Actualmente, la mayor parte de los civiles palestinos de Gaza se encuentran refugiados en Rafah, en la frontera con Egipto.

El vocero del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby, declaró a la cadena ABC que la retirada israelí de Khan Yunis, más que un movimiento para una nueva operación, buscaba probablemente que las tropas pudieran "descansar y reacondicionarse".

Por otro lado, el Ejército israelí afirmó ayer que completó una "nueva fase" de preparación por si hay una "guerra" en el norte del país, en la frontera con el Líbano, donde se intensifican los enfrentamientos con Hezbollah.

En un comunicado titulado "Preparación para la transición de la defensa a la ofensiva", el Ejército afirmó que "completó en los últimos días una nueva fase en la preparación del comando del norte para la guerra".

Según el Ejército, este plan "permite la movilización inmediata de las fuerzas de reserva en caso de una emergencia y su despliegue en la línea del frente en poco tiempo contodo el equipamiento requerido para el combate".

Desde el estallido de la guerra en Gaza el Ejército israelí y el movimiento libanés Hezbollah se enfrentan en escaramuzas en la frontera. Hezbollah, aliado de Hamas y afín a Irán, ataca posiciones militares cercanas al límite con el Líbano ría de sus 2,4 millones de habitantes e Israel responde con bombardeos que cada vez golpean objetivos en territorio libanés más lejanos a la frontera.

> Al menos 359 personas han muerto en el Líbano, la mayoría combatientes de Hezbollah, pero también 70 civiles, en la violencia de los últimos seis meses en la zona. En el norte de Israel han muerto

10 soldados y ocho civiles, según el Ejército israelí.

#### Regreso de los desplazados

El conflicto entre Israel y los palestinos estalló el 7 de octubre, cuando Hamas irrumpió en el sur de Israely mató a 1170 personas, en su mayoría civiles. Los combatientes palestinos capturaron también a 250 personas, de las cuales 129 siguen retenidas en Gaza, incluyendo 34 que se cree han muerto, según las autoridades israe-

La ofensiva aérea y terrestre lanzada por Israel en respuesta dejó al menos 33.175 muertos en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio, gobernado por Hamas desde 2007.

El conflicto también dejó miles de desplazados internos, según la ONU, y la mayoría se refugió finalmente en Rafah, en la cerrada frontera con Egipto.

Traselanunciodel Ejército israelí, decenas de palestinos refugiados en Rafah emprendieron el camino de vuelta a Khan Yunis a pie, en automóvil o en carretas.

Camiones cargados con ayuda humanitaria entraron ayer en Rafah desde Egipto. También llegaron insumos médicos al complejo médico Kamal Adwan de Beit Lahia, en el norte del territorio.

Tras iniciar su ofensiva en Gaza, Israel impuso un asedio "completo" al territorio, obstaculizando la entrada de agua, comida, combustible yalimentos.

Una primera tregua a finales de noviembre permitió el ingreso de ayuda a Gaza y el canje de un centenar de rehenes por prisioneros palestinos retenidos en Israel. Pero la ayuda, que entra a cuentagotas y necesita el visto bueno de Israel, no es suficiente.

El presidente estadounidense, Joe Biden, reclamó el jueves a Netanyahu un acuerdo para un alto el fuego e insistió en la necesidad de aumentar la entrada de ayuda a Gaza. Biden -cuyogobierno es el principal proveedor de armas de Israel-también sugirió por primera vez condicionar la ayuda estadounidense a una reducción en la muerte de civiles y más entrada de ayuda humanitaria.

Agencias AFP, Reuters y ANSA



# Los manifestantes pro-Gaza desafían a gobernantes electos

**EL ESCENARIO** 

Lisa Lerer y Katie Glueck THE NEW YORK TIMES

n Detroit, la fiesta de un con-gresista devino conces rotas cuando irrumpieron manifestantes con megáfonos para protestar contra la guerra en la Franja de Gaza.

Y el alcalde de Fort Collins, Colorado, tuvo que interrumpir abruptamente una reunión del concejo municipal cuando los manifestantes que exigen un alto el fuego en Gaza pegaron sus manos a la pared con cemento de contacto.

En lugares tan dispares como una histórica iglesia de Carolina del Sur o el Radio City Music Hall de Manhattan, el presidente Biden ha sido emboscado e interpelado por manifestantes que se oponen a su apoyo

Las protestas por la forma en que el gobierno de Biden ha manejado la guerra en Gaza están generando disrupciones en las actividades de todos los niveles del Partido Demócrata, desde los concejos municipales hasta el Congreso y la Casa Blanca, complicando la campaña y, por momentos, incluso la gobernabilidad,

en un año electoral clave.

Biden evitó exitosamente una primaria complicada y no tuvo que enfrentar a ningún opositor viable dentro de su partido. Pero el conflicto de Gaza fogoneó las tensiones intrapartidarias, y los demócratas temen que un movimiento sostenido de protesta por una guerra que se libra a miles de kilómetros de distancia termine reduciendo la asistencia de los norteamericanos a la urnas en las elecciones de noviembre.

"Quienes en este momento se están organizando para que la gente le retire su apoyo al presidente, en los hechos, está apoyando y ayudando a Trump", dijo la semana pasada en una entrevista el senador John Fetterman, de Pensilvania, un demócrata que cayó en desgracia entre los progresistas por su inquebrantable apoyoa Israel. "El que juega con fuegode esa manera, que después se haga cargo de la quemadura".

Muchos partidarios de la causa palestina argumentan que Biden debe ganarse sus votos y que el número de muertos y el sufrimiento de los gazatíes deberían estar más allá de la contienda política y electoral.

"Si hay tanta gente manifestándose contra la guerra, incluso con la amenaza política de Trump en el horizonte, es porque este tema

LA NACION | LUNES 8 DE ABRIL DE 2024 EL MUNDO 3





Haaretz

**Yediot Aharonot** 

les importa profundamente", dice el reverendo Michael McBride, fundador del comité de acción política de la Iglesia Negra, que viene presionando por un alto el fuego en Gaza.

El embate a nivel nacional para presionar a la Casa Blanca para que limite su apoyo a Israel se ha enfocado casi exclusivamente en los dirigentes demócratas, y el expresidente Donald Trump rara vez -o nuncaha sido interpelado públicamente o frente a su casa por manifestantes propalestinos. Trump no ha dicho nada sustancial sobre el conflicto, más allá de afirmar que Israel debería "terminar" la guerra.

Las protestas se caldean y refuerzan la seguridad

Biden ha ido endureciendo su postura hacia el gobierno de Israel yel jueves llegó a amenazar con condicionar el futuro apoyo a la forma en que Tel Aviv maneje la crisis humanitaria y la muerte de civiles en Gaza.

De todos modos, arrecian las críticas en su contra.

La semana pasada, durante un encuentro por el Ramadán en la Casa Blanca, un médico palestino-norteamericano –uno de los poquísimos líderes de la comunidad musulmana que aceptaron concurrir-se fue niego a salir", dice Correa, y aclara intempestivamente a modo de protesta tras decirle a Biden que la inminente invasión por tierra de Israel a Rafah seria "un baño de sangrey una masacre".

Desde hace semanas, frente a la casa del secretario de Estado Antony Blinken hay manifestantes propalestinos que arrojan botellas con sangre falsa contra la fachada y

los insultan a él y a su familia.

Y hasta las inocuas fotografías que publica la Casa Blanca en las redes sociales -niños con huevos de Pascua o tulipanes recién plantados- desbordan de comentarios que acusan al gobierno de ser cómplicedelas matanzas masivas y dela hambruna en Gaza.

Son muchos los funcionarios demócratas que están teniendo problemas para esquivar a los manifestantes.

En Santa Ana, California, la familia y los vecinos del congresista demócrata Lou Correa están hartos de los parlantes, los megáfonos y los gritos de los manifestantes que se reúnen desde las 6.30 de la mañana en esa tranquila calle de los suburbios.

Cuando ocurren las protestas frente a su casa, Correa suele estar en Washington, y le pidió al concejo municipal local que apoyara una ordenanza de emergencia para exigir que los activistas que se manifiestan frente a viviendas particulares permanezcan a no menos de 90 metros de distancia. La propuesta no fue aprobada.

"Mereuní con ellos, atendí sus llamados, respondo sus e-mails y ahoradicen que están en mi casa porque quieren reunirse conmigo y que me que apoya las negociaciones para poner fin a la guerra y aplicar la solución de "dos Estados" al conflicto palestino en general. "Me votaron a mí, eso lo entiendo. ¿Pero mi barrio qué tiene que ver? ¿Qué tienen que ver mi familia, mis vecinos? Eso es lo que no entiendo"...

Traducción de Jaime Arrambide

# Un país cada vez más solo y amenazado por varios frentes

**EL ANÁLISIS** 

Antonia Pita EL PAÍS

TEL AVIV naplauso para todos los que estamos aquí! ¡Somos más de 100.000! ¡Es la manifestación más grande desde que empezó la guerra!", celebraban el sábado desde el estrado, simbólicamente ubicado "por vez primera vez desde el ataque de Hamas del 7 de octubre" en la intersección en Tel Aviv que el ayuntamiento rebautizó Plaza de la Democracia porque allí confluían las protestas contra la reforma judicial del entonces y hoy primer ministro Benjamin Netanyahu.

Es la misma masa de banderas nacionales, pero con un lema ("Elecciones ahora") y un contexto distintos, que resumía desde el palco Shai Meidar, de la organización antigubernamental El Día Después, y llamada a filas, como otros 300.000 reservistas: "Cada día vivo la contradicción de servir a mi país como reservista bajo un gobierno en el que no confío y que conduce esta guerra con absoluta falta de responsabilidad". O como describía Lior Akerman, investigador y ex alto mando de los servicios de inteligencia: "Nos vemos obligados a combatir contra un enemigo externo y contra aquel cuyo papel el 7 de octubre se supone que era defendernos".

No clamaban contra la guerra. De hecho, el 88% de los judíos israelíes la apoyan y más de la mitad se oponen a la entrada de ayuda humanitaria a Gaza mientras haya rehenes y abogan por que el Ejército use aún más fuerza. Lo hacían contra la gestión de Netanyahu, el hombre que más tiempo ha estado en el poder y al que los israelíes aman u odian, sin punto medio. Cada vez más de los segundos creen que alarga la guerra artificialmente por supervivencia política y salen a las calles, con una mezcla de eslóganes antiguos ("¡Bibi [Netanyahu], a casa!") y nuevos, como "¡pacto ya!" o "¡todos ahora!", para pagar el precio que pide Hamas por los 133 rehenes que quedan en Gaza. Son, sobre todo, los mismos, pero menos numerosos, y en la misma ciudad (Tel Aviv), que salieron a las calles contra la reforma judicial durante nueve meses de 2023.

Sus rostros reflejaban el ambiente enrarecido en el que Israel cumple seis meses de guerra. La emoción colectiva ha ido mutando. Primero, fueron la sorpresa y la tristeza por la jornada más letal en la historia del país. Los relatos de asesinatos a sangre fría y de civiles esperando durante horas la llegada de los soldados despertaron todos los fantasmas de indefensión del Holocausto. Siguió la euforia por la destrucción en Gaza, como una especie de venganza redentora con un discurso de criminalización de los civiles.

Ahora cunde la sensación de falta de rumbo y de que Netanyahu no tiene más plan que alargar lo más posible la invasión por mera supervivencia política. El lema "Juntos venceremos" sigue decorando edificios y carteles luminosos por doquier, pero suena ya a eslogan vacío.

#### Hechos

Primero, los hechos. Israel ha matado a más de 33.000 palestinos (según el Ministerio de Sa-

nidad del gobierno de Hamas) y dejado media Gaza en escombros y a cientos de miles de personas al borde de la hambruna, al usar la comida como arma de guerra. Ha sepultado su imagen internacional y carece de plan realista para acabar la guerra y el día después.

La presión internacional ha frenado la invasión de Rafah, que anunció hace más de un mes, y tiene aún a unos 130.000 ciudadanos (más del 1% de la población) evacuados de las fronteras con el Líbano y Gaza sin un horizonte claro de que regresen.

Su Ejército, "el más poderoso de Medio Oriente", no ha completado, sin embargo, ni uno solo de los objetivos: el regreso de todos los rehenes (quedan 133 y, de estos, al menos un cuarto son cadáveres), destruir por completo política y militarmente a Hamas y asegurarse de que Gaza "no vuelve a representar una amenaza".

Netanyahu insiste en que la "victoria total" está "al alcance de la mano", tras desmantelar 18 de los 24 batallones de Hamas, y pasa inexorablemente por invadir Rafah, precario refugio de la mayoría de los gazatíes y donde sus propios aliados han trazado una línea roja.

"Hoy está claro para todos-excepto para los que lo siguen a ciegas-que las promesas de 'victoria total' que Netanyahu hace un día

Netanyahu insiste en que la "victoria total" está "al alcance de la mano", tras desmantelar 18 de los 24 batallones de Hamas, y pasa inexorablemente por invadir Rafah, precario refugio de la mayoría de los gazatíes

Israel, además, nunca ha estado más cerca de una guerra con la milicia libanesa Hezbollah o incluso con Irán, tras asesinar a uno de sus altos mandos

sí, un día también, son totalmente inútiles", escribía el viernes Amos Harel, comentarista de asuntos militares del diario Haaretz.

"La expectativa de desmantelar el régimen de Hamas y aniquilar todas sus capacidades militares era demasiado alta, desde luego en un rígido plazo de unos pocos meses. La guerra estaba destinada a prolongarse y cuesta creer que sea posible desmantelar el régimen por completo incluso en el futuro".

Israel, además, nunca ha estado más cerca de una guerra con la milicia libanesa Hezbollah o incluso con Irán, tras asesinar el lunes pasado a uno de sus principales mandos militares.

Eran Etzion, vicedirector general del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, definía esa decisión justo ahora como una de "las más escandalosas" de la historia

del país, ya que "la probabilidad de respuesta es bastante alta".

"Israel se encuentra en la mayor desventaja estratégica de su historia, pero el gobierno responsable de ello nos lleva al borde de una guerra con un enemigo más poderoso y sofisticado que cualquiera que hayamos conocido", en un momento en que su imagen internacional "está en un mínimo histórico", su principal aliado (Estados Unidos) no se fía de Netanyahu, los países árabes se hartan de buscar sin éxito un alto el fuego en Gaza y Europa ve la guerra como "dañina para su agenda estratégica".

"Seis meses después de embarcarse en una guerra supuestamente destinada a restaurar la seguridad, se puede decir que Israel está mucho menos seguro y afronta muchas más amenazas, escenarios y frentes que en cualquier otro momento" de sus 75 años de historia, lamentaba Mairav Sonszein, analista sénior sobre Israel del centro de análisis International Crisis Group, en la red social X.

El jueves, los israelíes hacían acopio de alimentos, generadores eléctricos y agua envasada por temor a una represalia inminente de Irán y sus aliados.

#### El debate sobre Netanyahu

Eldebate "a menudo más personal que político y más emocional que ideológico" gira en torno a Netanyahu. Es, en cierto modo, como si Israel hubiese regresado al 6 de octubre. El gobierno corre peligro por un tema que toca mucho al Israel más secular y de origen europeo que ya protestaba contra la reforma judicial: la exención del servicio militar obligatorio para los ultraortodoxos.

La semana pasada se manifestaron juntos quienes piden su dimisión, un adelanto electoral y un pacto para que regresen los rehenes. Las luchas a veces se conectan. Al acabar la protesta en la Plaza de la Democracia, llaman a unirse a la de las familias de los rehenes, en la misma ciudad. La brecha de confianza entre el gobierno y estos últimos ha ido creciendo ante la convicción de que Netanyahu frena un segundo canje con Hamas por oscura conveniencia personal.

Imputado en tres causas por corrupción, perdería con holgura las elecciones, según todos los sondeos difundidos desde el 7 de octubre. El ataque de Hamas dejó por los suelos sus credenciales de "Señor seguridad".

La reforma judicial, hoy en un cajón, ya había desgastado su popularidad.

El miércoles, el Parlamento vivió una imagen inédita. Familiares de rehenes y activistas mancharon de amarillo (el color que simboliza su movimiento) la vitrina de la tribuna de invitados con las palmas de las manos. Intervino la seguridad. "En ningún otro país del mundo, este gobierno estaría en el poder el 8 de octubre", reaccionó el anterior primer ministro y líder de la oposición, Yair Lapid.

Las palabras de Netanyahu sobre su constante implicación personal para alcanzar un pacto no esconden ya la dimensión de la brecha, que salió el sábado a la luz con particular crudeza. El Ejército anunció la recuperación del cuerpo sin vida de uno de los rehenes, Elad Katzir, en una operación nocturna en Khan Yunis. •

4 | EL MUNDO | LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

# Diplomáticos de México dejaron Ecuador tras el asalto a su sede

TENSIÓN. La delegación de 18 funcionarios ya se encuentra en la capital mexicana; la cancillería de López Obrador iniciará una demanda ante la Corte Internacional de Justicia



La embajadora mexicana en Ecuador, ayer, al abandonar su sede diplomática en Quito

CIUDAD DE MÉXICO.— La delegación diplomática mexicana en Quito llegó ayer a su país luego de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador rompiera relaciones con Ecuador en rechazo de la irrupción de policías en su embajada para detener a un exvicepresidente ecuatoriano que había recibido asilo político. En tanto la canciller mexicana, Alicia Bárcena, anunció que hoy denunciará a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el asalto a la sede diplomática.

La inusual acción policial ecuatoriana desencadenó la condena de más de una veintena de gobiernos extranjeros.

La misión encabezada por la embajadora Raquel Serur llegó pasado el mediodía en un vuelo de la línea Aeroméxico al aeropuerto de la capital, donde fue recibida por la canciller. Tras condenar enérgicamente la acción ecuatoriana, Bárcena anunció la decisión de su gobierno de acudir a la Corte Internacional de Justicia y otros foros multilaterales y regionales para denunciar que "fue violada flagrantemente la inmunidad de la embajada y del personal diplomático".

Dentro de la delegación de 18 personas, que incluye a diplomáticos y sus familiares, se encuentra Roberto Canseco, jefe de la sección consular mexicana en Quito, quien resultó lesionado en el cuello tras enfrentar la noche del viernes a los policías cuando entraron por la fuerza a la sede diplomática para detener al exvicepresidente Jorge Glas, que residía allí desde diciembre. Glas había pedido asilo tras ser acusado de cargos de corrupción, una protección que había obtenido unas horas antes.

Serur también reaccionó con dureza y dijo en un breve discurso que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, se "equivocó" al tomar una decisión que -aseguró- no solo rompe con lo establecido por las convenciones internacionales, sino que "implica el desconocimiento de la realidad de su pueblo".

"El gobierno actual del Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo, que no merece el gobierno que tiene actualmente, un gobierno que improvisa y que desconoce el arte de la política y el buen gobierno y la trascendencia del asilo", agregó.

La Organización de Estados Americanos (OEA) recordó en un comunicado a sus miembros, que incluyen a Ecuador y México, de su obligación de "no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus

#### VUELVEN LAS VISAS PARA PERUANOS

El gobierno de México anunció la suspensión de la supresión del requisito de visado para los ciudadanos peruanos para evitar la entrada con vistas a la emigración a Estados Unidos. Perú respondió con una medida de reciprocidad. La suspensión de visados se instauró en noviembre de 2012 con el fin de agilizar el flujo de personas y el comercio, pero el pasado viernes el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el acuerdo que impone la visa de visitante para ciudadanos de Perú.

obligaciones internacionales".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores español indicó en un comunicado que "la entrada por la fuerza en la embajada de México en Quito supone una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961".

El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, dijo también que "Estados Unidos condena cualquier violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y se toma muy en serio la obligación de los países anfitriones, según el derecho internacional, de respetar la inviolabilidad de las delegaciones diplomáticas". Pidió además que los dos países resolvieran sus diferencias.

Por su parte, Bolivia convocó a su embajadora en Ecuador para que brinde información sobre lo ocurrido, anotó el presidente Luis Arce en un mensaje de su cuenta X.

Los recintos diplomáticos, que están considerados como territorio extranjero, son "inviolables" según los tratados de Viena, y las fuerzas de seguridad del país anfitrión no están autorizadas a entrar sin permiso del embajador. Hay personas que han buscado asilo y vivieron varios días y hasta años refugiadas en embajadas de todo el mundo, incluida la de Ecuador en Londres, que albergó al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, durante siete años, sin que la policía británica pudiera ingresar para arrestarlo.

En tanto, Glas fue trasladado a la ciudad portuaria de Guayaquil, donde permanecerá retenido en una prisión de máxima seguridad. Gente reunida ante la fiscalía exclamaba "¡fuerza!" cuando el exfuncionario salía en un convoy de vehículos policiales y militares.

La abogada de Glas, Sonia Vera, relató que los policías irrumpieron en su habitación, pusieron sus manos hacia atrás, ante lo que Glas se resistió y entonces "lo tumbaron al piso, lo patearon en la cabeza, en la columna, en las piernas, las manos" y, al no poder caminar, "a rastras lo sacaron". A la defensa no se le permitió ver a Glas mientras se encontraba en la oficina del fiscal, por lo que prepara un pedido de habeas corpus, agregó.

Las autoridades investigan a Glas por supuestas irregularidades durante su manejo de las tareas de reconstrucción tras un potente sismo en 2016 que mató a cientos de personas. Ha sido condenado por sobornos y cargos de corrupción en otros casos. •

Agencias AP, DPA, Reuters y ANSA

# Un conflicto en el que los dos países hicieron todo mal

OPINIÓN

Jorge Lomonaco EL UNIVERSAL/GDA

CIUDAD DE MÉXICO a crisis diplomática con Ecuador se remonta a diciembre ↓ pasado, cuando México aceptó "como huésped" en la embajada en Quito al exvicepresidente Jorge Glas, prófugo de la Justicia en ese país tras haber sido condenado por asociación ilícita y cohecho agravado. La figura de "huésped" no existe en el derecho internacional, lo que indica que se trataba de una manera de ganar tiempo antes de decidir con respecto a un eventual otorgamiento de asilo, potencialmente incoherente con la Convención de Caracas sobre Asilo de 1954.

Las semanas de tensión bilateral dieron un vuelco con las irrespon-

sables declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en otra de sus divagaciones para atacar a los medios por la coberturadelescandalosoincrementodela violencia política en México. Para todos los efectos prácticos, López Obrador acusó al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de instrumentalizar la muertedel candidato Fernando Villavicencio para ganar la selecciones. En respuesta, Ecuador declaró persona no grata a la embajadora de México en ese país, Raquel Serur, con lo que se alcanzó la cifra sin precedente de tres embajadores mexicanos repudiados por gobiernos extranjeros en un solo sexenio.

López Obrador anunció el inusual envío de un avión militar para repatriar a la embajadora mexicana y el otorgamiento de asilo político a Glas, aliado político del expresidente Rafael Correa. No es descabellado

suponer que Ecuador sospechó que se estaría preparando un operativo para sustraer a Glas, similar al "heroico rescate" de Evo Morales y al fallido intento con Pedro Castillo, el depuesto presidente peruano. Ecuador reaccionó rodeando la misión diplomática de México con fuerzas de seguridad y denegando el permiso de sobrevuelo y aterrizaje al avión mexicano. Horas después, fuerzas de seguridad violaron la inmunidad de la embajada en Quito para detener a Glas, en abierta contravención de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Ecuador trató de justificar sus acciones con el argumento de que "ningún delincuente puede ser considerado perseguido político" y acusó a México de cometer actos que "interfieren con el Estado de Derecho, la soberanía nacional" y "asuntos internos del país". Como correspondía, México anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador, la medida de represalia más extrema en el repertorio diplomático, al tiempo que advirtió que denunciará a ese país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por violaciones de la Convención de Viena y lesiones a personal diplomático.

La Convención de Caracas establece que no es lícito conceder asilo a personas condenadas por delitos comunes ante tribunales ordinarios y que corresponde al Estado asilante la calificación de los motivos de la persecución. En otras palabras, México tendría que haber acreditado una persecución contra Glas para justificar el asilo.

Lairrupción en la embajada mexicana es, desde luego, injustificable y un acto gravísimo de violación del derecho internacional. Ante el desacuerdo bilateral sobre la situación de Glas, ¿qué debería haber hecho Ecuador? En lugar de violar la embajada, podría haber acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a la CIJ, como ahora lo hará México, argumentando incumplimiento de la Convención de Asilo y solicitando medidas cautelares para impedir "la fuga" de Glas en espera de una resolución.

Esta crisis diplomática no se da en el vacío. Aunque le venga como anillo al dedo a López Obrador en plena campaña, resulta por lo menosirónico que la región del mundo que más le importaba al actual gobierno de México sea la que deja los peores saldos. Como en otros ámbitos, la relación de este gobierno con América Latina es un desastre.

El autor es exdiplomático de carrera, fue embajador de México en la ONU, en Ginebra, y en la OEA. LA NACION | LUNES 8 DE ABRIL DE 2024 EL MUNDO 5

# Furor por el eclipse en EE.UU.: clases suspendidas y varias rutas colapsadas

FENÓMENO. Las autoridades prevén atascos de tránsito; ciudades del país cancelaron la actividad escolar; distribuyen lentes protectores



Visitantes observan el sol a través de unos lentes gigantes en Houlton, Maine

NUEVA YORK.- En Nueva York, carteles a lo largo de la autopista Thruway instan a los viajeros a "llegar temprano y quedarse tarde" hoy para evitar inevitables atascos. Más cerca de las Cataratas del Niágara, el mensaje es más realista: "Esperamos retrasos" en las vías de acceso. Las mismas advertencias se repiten en todas las rutas de las principales áreas de observación de la trayectoria del eclipse solar total que se observará hoy en América del Norte, un raro fenómeno celestial que no se repetirá en esa parte del mundo hasta 2044.

La trayectoria del eclipse solar total (la extensión donde la Luna os-

curece completamente al Sol) se extiende desde la costa del Pacífico de México hasta la periferia del Atlántico canadiense, pasando por decenas de ciudades importantes donde las autoridades se están preparando para una afluencia de visitantes ansiosos por experimentar lo que para muchos podría ser una oportunidad

GETTY

única en la vida. Hoy el eclipse solar total cruzará América del Norte desde Mazatlán, México, hasta la costa de Terranova, cerca de Gander, Canadá. Los espectadores fuera de la trayectoria del eclipse total verán un eclipse parcial en caso de que el cielo esté despejado.

Será el primer eclipse solar total visible en Estados Unidos desde 2017, y no habrá otro en los 48 estados hasta 2044. Se espera que gran parte del país disfrute de la vista. En 2017, la mayoría de los adultos estadounidenses vieron el eclipse en persona, según una estimación de Jon D. Miller, científico investigador de la Universidad de Michigan. La cifra de observadores, 154 millones, es mucho mayor que la audiencia incluso del Super Bowl más visto (123,4 millones esteaño). Y el camino de totalidad del eclipse atraviesa más del doble de personas que el evento de 2017.

Muchos observadores de eclipses consultan con ansiedad el pronóstico del tiempo para hoy. Los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional dijeron que en casi todo el recorrido en los Estados Unidos hay posibilidad de que las nubes entorpezcan la visibilidad del fenómeno.

Los meteorólogos dijeron que, comenzando por el sur de Estados Unidos, había una alta probabilidad de nubes en el centro de Texas y tenían incluso creciente preocupación por tormentas severas en gran parte del estado. El pronóstico es más prometedor para Little Rock, Arkansas, y las perspectivas para Cleveland estaban mejorando. Pero desde allí hasta Buffalo, Nueva York, las perspectivas son inciertas, y es posible que el panorama no se aclare hasta horas antes del eclipse.

Una excepción es Maine, donde el pronóstico dice que habrá "un día casi perfecto" para ver el eclipse.

Ciudades de todo el país han cancelado las clases y se están distribuyendo o vendiendo millones de gafas protectoras. Los científicos advirtieron que nunca hay que mirar directamente al sol sin gafas protectoras porque pueden producirse lesiones graves en la retina.

Entoda América del Norte hay una

gran cantidad de eventos especiales planificados, incluidas fiestas callejeras en México, un estudio de animales en un zoológico de Indianápolis y una exhibición de eclipses en las Cataratas del Niágara.

En Mazatlán, la ciudad costera mexicana que será uno de los primeros lugares donde la gente podrá ver el eclipse desde tierra, los hoteles están llenos, los cruceros ofrecen experiencias especiales de eclipse y el paseo marítimo está lleno de tu-

Las autoridades dijeron que esperaban que unas 120.000 personas visitaran Mazatlán para el evento. Las pocas habitaciones de hotel disponibles tenían tarifas normales triples o cuádruples.

"Aquí es donde el eclipse toca tierra", dijo Greg Schmidt, director del Instituto Virtual de Investigación de Exploración del Sistema Solar de la NASA, quien llegó a Mazatlán hace varios días con un equipo que transmitirá en vivo el eclipse desde la ciudad.

Schmidt seleccionó Mazatlán hace unos dos años como el sitio de su equipo para seguir el eclipse. Parecía optimista sobre la elección en comparación con otros lugares a lo largo del recorrido del eclipse.

"Al menos deberíamos poder ver la totalidad del eclipse", dijo, contrastando a Mazatlán con Texas, que "ahora está mostrando muchos problemas en cuanto al clima".

En Dallas, a más de 1000 kilómetros de Mazatlán, mucha gente ya se resignaba a no poder ver el eclipse, y algunos hablaban de aventurarse a ver el próximo en Islandia o España

Eric Isaacs, presidente del Instituto Carnegie para la Ciencia en Washington DC, que organizaba una fiesta científica y turística de tres días en Dallas para donantes y amigos de la institución, dijo que el lugar de observación del grupo ya se había trasladado a una mansión, donde la gente podría reunirse adentro si necesitaban protegerse de la lluvia.

Agencias DPA y The New York Times

# Yellen busca estabilizar la relación bilateral con China

VISITA. La secretaria del Tesoro reconoció avances en el último año

soro de Estados Unidos, Ja- crecimiento equilibrado y net Yellen, se reunió ayer en abordaron la preocupación Pekín con el primer ministro estadounidense por el apoyo chino, Li Qiang, y transmitió del gobierno chino a sus insu deseo de reforzar el diálo- dustrias, que les permite augo, a pesar de las diferencias mentar la producción e inunentre las dos potencias, enfrentadas en cuestiones económicas y diplomáticas.

Las relaciones entre Estados Unidos y China solo pueden progresar a través del diálogo, dijo Janet Yellen a su interlocutor. "Solo podremos progresar si energía solar. nos comunicamos directa y abiertamente entre nosotros", insistió durante una reunión en el solemne Palacio del Pueblo.

na en menos de un año de Yeen el país asiático.

"Esto no significa ignorar nuestras diferencias o evitar conversaciones difíciles", señaló Yellen, a pesar de que China y Estados Unidos están enfrentados en varias cuestiones. Li replicó que "China sinceramente espera que los dos países sean socios, no rivales". Ambas naciones

dar el mercado exportador, lo que causa la caída de precios internacionales. Washington se ha mostrado especialmente preocupado por este fenómeno, denominado sobrecapacidad, en nuevas industrias como los autos eléctricos y la

Yellen es el primer miembro del gobierno estadounidense que visita el país desde que los presidentes Joe Biden tra el lavado de dinero para y Xi Jinping se reunieron en Es la segunda visita a Chi- California, en noviembre, en un encuentro preparado de buscado apoyo de Pekín para llen, que es bien considerada forma meticulosa para re- contener los suministros palación entre sus dos países.

La secretaria afirmó que ambos países tienen el deber de "administrar responsablemente la compleja re- visita, la agencia estatal chilación".

por hacer, creo que en el último año hemos estabilizado más nuestra relación bilate-

PEKIN.-La secretaria del Te- acordaron hablar sobre un ral", declaró Yellen al abrir los dos días de discusiones con Li. Esto ha significado "entender que solo podemos avanzar si nos comunicamos directa y abiertamente", agregó Yellen.

La funcionaria afirmó que ambos países tienen el deber de "administrar responsablemente la compleja relación" y mostrar liderazgo a la hora de enfrentar los desafíos globales. El sábado anunció que Estados Unidos y China comenzarán a conversar en el marco de un grupo de trabajo existente sobre la cooperación concortar el financiamiento del narcotráfico. Washington ha conducir la accidentada re- ra la producción de fentanilo, el analgésico sintético que ha desatado una epidemia en Estados Unidos.

Pese al tono positivo de la na Xinhua advirtió en un co-"Aunque tenemos mucho mentario sobre el "espectro del proteccionismo". •

Agencias AP y AFP



#### JOCKEY CLUB ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 2º, 5º, 6º, 7º y 8º del Estatuto y por resolución de la Comisión Directiva del día 5 de marzo de 2024, se convoca a los señores socios del Jockey Club a Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en la Sede Social, Avda. Alvear Nº 1345 de la Ciudad de Buenos Aires, el día 2 de mayo de 2024, a la hora 10:30, para considerar el siguiente

#### ORDEN DEL DIA

- Designar dos señores socios para aprobar y firmar el acta de la Asamblea General Ordinaria.
- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos del ejercicio económico cerrado el 31.12.2023. Informe de la Comisión Directiva. Consideración de la gestión de la Comisión Directiva.
- Elección de diez Vocales Titulares de la Comisión Directiva por dos años en reemplazo de los señores D Ezeguiel Barrenechea, D. Marcelo Condomí Alcorta, D.Juan Carlos Echeverz, D. Enrique José Olivera, D. Marcos A. Paz, D. Pablo Eduardo Piffaretti, D. Raúl L. Pizarro Posse, D. Guillermo Strada, D. Ludovico Videla Aubone y D. Rafael Jorge Zemborain y de cinco Vocales Suplentes por un año.
- Consideración de la cuota de ingreso establecida por la Comisión Directiva "ad-referéndum" de la Asamblea para los candidatos a socios sin relación de parentesco.

Buenos Aires, marzo de 2024

Juan Mariano Villar Urquiza Presidente

Artículo 8º: Las Asambleas Ordinarias serán convocadas para las 10:30 hs. y se considerarán constituidas con la presencia de la quinta parte de los socios. Si a esa hora no estuviese presente ese número, la Asamblea quedará constituida con el número de socios presentes a las 11:00 hs. La Asamblea elegirá a dos socios para subscribir el acta y pasará a tratar en primer término la Memoria y Balance, luego la gestión de la Comisión Directiva y posteriormente los demás temas que pudieran haber sido incluidos en el orden del día. Concluido el tratamiento de los mismos se abrirá el comicio y todos los socios podrán pasar a votar hasta las 21 hs. A las 21 hs. se realizará el escrutinio y la Asamblea finalizará haciendo saber el resultado y proclamando a los electos.

Las citaciones se harán por la prensa durante tres días, y con veinte de anticipación, en dos diarios, publicándose el contenido del presente artículo. Una de las publicaciones deberá hacerse en el Boletín Oficial de la Nación. La documentación a tratarse en la Asamblea deberá estar a disposición de los socios en Secretaría con diez días de anticipación.

LA NACION | LUNES 8 DE ABRIL DE 2024 6 EL MUNDO

# De paloma a halcón, Macron se vuelve el ariete de Occidente contra Putin

GUERRA. El líder francés dejó su rol de mediador moderado y ahora combate la prepotencia del Kremlin; el impacto en sus aliados

Luisa Corradini

CORRESPONSAL EN FRANCIA

PARÍS.-La polémica estuvo a la altura de la conversión del presidente francés frente Moscú: un Emmanuel Macron que, en pocos meses, pasó del campo de las palomas al de los halcones. Lejos quedó aquel junio de 2022, cuando el ocupante del Elíseo afirmaba que "no había que humillar a Rusia". Hoy, el jefe del Estado se cuenta entre los más firmesaliados de Ucrania, listo para aportara Kiev "unapoyo sin límites", afindegarantizar laderrotadel Kremlin. Un cambio de actitud colosal, que provocó la turbación de todas las cancillerías europeas.

"En dinámica, nada debe ser excluido", dijo Macron a fines de febrero en una entrevista, al ser interrogado sobre la posibilidad de enviar tropas al terreno de la guerra (boots on the ground, en lenguaje militar). Y agregó: "El Kremlin adoptó estos últimos meses una línea mucho más dura, colocando la economía rusa en pie de guerra permanente, in- nes giraban en un círculo vicioso. tensificando la represión de la oposición interna y multiplicando los ciberataques contra Francia y otros países. Con una Ucrania cada vez más acechada y un Estados Unidos que ha dejado de ser un aliado fiable, Europa entra en un nuevo mundo. Un mundo donde lo que creíamos impensable se está produciendo".

Poresarazón, según la nueva doctrina del presidente, Francia y Europadeben prepararse para un cambio vertiginoso: abandonar la certeza de bienestar de una era que termina y aceptar las duras realidades de una nueva, plagada de peligros. Pero esa respuesta, cuyo objetivo principal fue sin duda el de posicionarse como nuevo líder europeo, consiguió provocar un terremoto entre sus aliados. Si bien ciertos países -los bálticos o Polonia- se felicitaron de la conversión de Macron y de su evaluación "realista" de la amenaza rusa, otros-sobre todo la Alemania del canciller Olaf Scholz y Estados Unidos- quedaron consternados con ese nuevo espíritu "guerrero".

En plena conmoción internacional, Berlín se apresuró a desmentir, así como Washington. "No tenemos ninguna intención de enviar tropas de combate de la OTAN a Ucrania. No hay pedido alguno en ese sentido", declaró –una vez más– esta semana el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, en Bruselas, durante la celebración del 75° aniversario de la alianza.

En la escena política interna, las oposiciones enloquecieron. "Emmanuel Macron juega al jefe de guerra, pero es de la vida de nuestros hijos que habla con tanta despreocupación. De lo que se trata es de la paz o la guerra en nuestro país", declaró ofuscada la presidenta del grupo de extrema derecha en la Asamblea Nacional y gran amiga de Moscú, Marine Le Pen. "Llegó la era del 'cualquier cosa'", dijo a su vez el líder de la extrema izquierda, Jean- los daños", dijo en aquel momento belicosa de Macron también tiene Luc Mélenchon.

Pero ¿por qué ese cambio de actitud? Durante mucho tiempo, Macron pensó que era posible y útil dialogar con Vladimir Putin. La toma de conciencia de que Putin estaba encerrado en su lógica guerrera y revisionista fue progresiva. Según un colaborador de Macron, llamada



Macron pasa revista a tropas en Thones

tras llamada, el Elíseo observó cómo el líder ruso dejaba de formular objetivos estratégicos y las conversacio-

Los contactos telefónicos se espaciaron tras el descubrimiento de civiles asesinados en las calles de Bucha, después del precipitado retiro de las fuerzas rusas en marzo de 2022. Por fin Macron renunció a su papel de mediador en septiembre del mismo año, después de un último intercambio sobre la securización de la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por los rusos.

Macron "comprendió que Putin lo había engañado personalmente. Fue necesario cierto tiempo, pero el resultado fue positivo", se congratuló Volodimir Zelensky. "Admitir sus errores, aprender la lección y seguir adelante es una muestra de carácter", señaló el presidente lituano, Gitanas Nauseda.

El 26 de febrero pasado, durante la entrevista que desencadenó el escándalo, Macron sospechaba que los periodistas lo interrogarían sobre el posible envío de tropas al terreno de la guerra. La víspera, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, había puesto el tema sobre la mesa "para desecharlo mejor".

"Yo jamás enviaré tropas al terreno", dijo el prorruso jefe degobierno, revelando que el envío de personal a Ucrania había sido mencionado durante los trabajos preparatorios de una cumbre europea.

Prevenida, la presidencia francesa preparó una respuesta milimetrada: "No escalatoria, pero que incluyera una necesaria dosis de ambigüedad estratégica", precisan hoy fuentes del Elíseo. Una respuesta que consiguió que varios socios de Francia levantaran los ojos al cielo ante esa nueva "transgresión macroniana". Scholzy el presidente, Joe Biden, se habrían declarado "estupefactos" ante la osadía francesa. "Es una posición legítima en el fondo, pero catastrófica como maniobra diplomática". Putin debe estar encantado y el Elíseo de be estar tratando de limitar un diplomático alemán.

En efecto, el Kremlin no tardó en reaccionar. Su vocero, Dimitri Peskov, deslizó al día siguiente el riesgo deun conflicto directo entre la OTAN v Rusia, El 15 de marzo, Macron viajó a Berlín para tratar de enmendar el enojo de su socio alemán. Lo hizo en compañía del primer ministro

polaco, Donald Tusk, totalmente de acuerdo con la nueva actitud del mandatario francés.

Quienes lo conocen, insisten en que ese cambio vertiginoso no es extemporáneo. Poniéndose del lado de los halcones, Macron trata de recuperar el terreno perdido a comienzos del conflicto en las capitales de Europa Central, escandinavas ybálticas, que durante mucho tiempo reprocharon a París y a Berlín su política de apaciguamiento con Rusiay sus ambivalencias en cuanto al apoyo militar a Kiev.

La conversión de Macron comenzóen junio de 2023, cuando se declaróa favor de una adhesión rápida de Ucrania a la OTAN. También pidió una aceleración del ritmo de ampliación de la Unión Europea, para enviar una señal fuerte a Putin.

"Después vinieron el fracaso de la contraofensiva ucraniana y la evidente fragilidad de las tropas de Kiev", señala el general Nicolas Richou, excomandante de la VII Brigada Blindada, exagregado de defensa en Berlín e historiador.

Fue en esa época que el envío de "tropas al terreno" se convirtió en una opción analizada por el gobierno francés, en el mayor de los secretos. "El rol de los militares es preparar el máximo de opciones para ayudar a la decisión político-militar del presidente", explicó Pierre Schill, jefe del Estado Mayor del Ejército, que justificó la actitud de Macron. "La posición del presidente es ante todo un mensaje político y estratégico. El primer objetivo es enviar (a Rusia) un signo de voluntad y decisión a largo plazo", agrega.

El mensaje, sin embargo, tampoco ha sido bien recibido por la opinión pública francesa, que, definitivamente instalada en el bienestar desde hace casi 80 años, no consigue hacerse a la idea de que la guerra pueda volver a arrasar el país. Según los sondeos, 68% de los franceses está en contra del envío de tropas occidentales al terreno.

En el frente interno, la ofensiva su explicación. A tres meses de las elecciones europeas, dramatizando la situación, el presidente francés intenta establecer un cara a cara con la Reunión Nacional (RN) de Marine Le Pen, acusada de complacencia con Rusia, intimando a esa formación a elegir su campo: a favor o en contra de Ucrania. •

# Atrapado por el conflicto, Zelensky enfrenta opciones que son malas o peores

KIEV

EL ESCENARIO

Isabelle Khurshudyan

THE WASHINGTON POST

más de dos años de la sangrienta invasión de Ucrania, mientras Rusia redobla sus ataques por aire y vuelve a ganar terreno en el campo de batalla, no hay ninguna perspectiva de un final de los combates. Y las opciones que tiene el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, sobre los pasos a seguir-ni hablar de sobre cómo ganar la guerra-van de malas a peores.

Zelensky dijo que Ucrania solo aceptará la devolución de la totalidad de su territorio, incluidas tierras que Rusia controla desde 2014. Pero comoel año pasado las líneas de batalla se movieron poco, la reconquista militar de las tierras del este y el sur de Ucrania ahora ocupadas por Rusia -cerca del 20% del país-parece cada vez más improbable.

Negociar con el presidente ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra -algo que Zelensky se niega a hacer mientras haya botas rusas en territorio ucraniano- es políticamente tóxico. La opinión pública torio, y Putin no parece dispuesto a aceptar nada salvo la capitulación de Ucrania ante sus demandas.

El statu quo es espantoso. La guerra está en un desgastante punto muertoy en el campode batalla mueren ucranianos todos los días. Pero los ucranianos también rechazan la opción de un alto el fuego, porque evalúan que les daría tiempo a los rusos para recuperar fuerzas.

Funcionarios ucranianos y occidentalesconsideranque Zelenskyestá trabado. La asistencia de Estados Unidos, el sostén militar más importante de Ucrania, está empantanada en el Congreso norteamericano. Los modernos cazas F-16 fabricados por Estados Unidos, cuyo envío había sido aprobado previamente, deberían entrar en combate este año, pero en una cantidad limitada, así que no cambiarán sustancialmente el curso de la guerra. Y la asistencia de los otros países de la OTAN sigue siendo cauta, algo que se vio a las claras con el escándalo que se armó cuando el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se atrevió a sugerir que los países europeos no deberían descartar el envío de tropas al terreno (ver aparte).

Pero para Zelensky es más delicado todavía el manejo de las expectativas en su propio país. Su apoyo entre los ucranianos sigue siendo alto, pero después de dos años de guerra y de ingentes bajas, "la solidaridad está quebrándose", dice un diplomático occidental en Kiev.

Tymofiy Mylovanov, profesor de la Facultad de Economía de Kiev y exministro de Gobierno, dice que los combates pueden prolongarse muchos años más. "No es algo que uno quiera escuchar, pero cuando alguien dice que esto puede durar décadas, nadie lo contradice", señala Mylovanov.

Este debería ser un año electoral para Zelensky, pero la Constitución ucraniana prohíbe celebrar elecciones cuando está vigente la ley marcial, y algunos funcionarios temen que pasados los cinco años de su mandato Rusia intente mostrar a Zelensky como un gobernante ilegítimo. Zelensky también tendrá que cumplir con su repetida promesa de volver a las fronteras de Ucrania en

1991, incluida Crimea, la península ucraniana que Rusia invadió ilegalmente y reivindicó como propia hace 10 años. Durante los últimos meses, a medida que las fuerzas rusas recuperaron la iniciativa en el campo de batalla, el pesimismo respecto de las chances de Ucrania fue creciendo, sobre todo por la escasez de municiones y tropas de los ucranianos.

Ucrania depende de las armas de sus aliados occidentales, pero el paquete de seguridad de 60.000 millones de dólares de Estados Unidos está bloqueado en el Congreso desde hace seis meses. Mientras tanto, Kiev tiene dificultades para solucionar su escasez de personal militar, ya que las medidas para reclutar a más soldados dividen a la sociedad.

De hecho, ya se prepara para la posibilidad de que se corte la ayuda norteamericana. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, dijo hace pocoqueel paquete podría servotado la semana que viene, pero es probable que el texto sea revisado y el dinero se ofrezca como préstamo, lo que inflaría aún más la descomunal deuda de Ucrania. Aunque la ayuda fuera aprobada pronto, la demora en el envío es una señal clara de que la asisucraniana se opone a resignar terri- tencia futura no está garantizada, sobre todo, por las elecciones presidenciales que se celebran a fin de año en Estados Unidos. Los funcionarios también están preocupados porque Europa carece de capacidad productiva para compensar la salida estadounidense, en particular en artillería y municiones de defensa aérea.

> Zelensky dice que Ucrania prioriza la producción nacional, pero hasta ahora produce solo una pequeña proporción de sus necesidades. Ahora, en la línea de frente, las fuerzas rusas disparan seis veces más que las fuerzas ucranianas. "Mire, ya llevamosmedioañosin municiones", dice un alto funcionario ucraniano. "Va a empeorar. ¿Y qué haremos? ¿Qué opcionestenemos?Silosaliadosque nos prometieron municiones no nos las dan, está claro que la situación va a empeorar. Pero la imagen de Estados Unidos en el mundo también va a empeorar".

> Los ucranianos se resignan a una guerra larga. Algunos combaten desde 2014, cuando Rusia avivó el conflicto en el este de Ucrania.

> "Ucrania no tiene poder militar para encarar otra ofensiva", dice un embajador occidental. Ucrania y sus aliados deben prepararse para un 2025 con "otro año de guerra, no de negociaciones por la paz", dice el embajador. "Si Occidente quiere paz, no solo debería responder a las actuales necesidades de Ucrania, sino usar 2024 para suministrarle a Ucrania todo lo necesario para adoptar una actitud ofensiva y obtener triunfos sustanciales en 2025".

> Pero Ucrania debe satisfacer algunas necesidades por su propia cuenta. Los comandantes informaron escasez de tropas, sobre todo de infantería, que se despliega en las posiciones más avanzadas. También pidieron una movilización a gran escala, pero Zelensky expresó sus dudas, a pesar de que Kiev dice que Moscú se prepara para reclutar a otros 300.000 soldados.

> ¿Cuánto tiempo de guerra más puede soportar Ucrania? El legislador ucraniano dice que el país no sobrevivirá ni 10 años en esta situación. Otros dicen que el combate podría prolongarse aún más. •

Traducción de Jaime Arrambide

LA NACION | LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

17



LIDERAMOS
EL PRIME TIME
DE SEÑALES DE
NOTICIAS DURANTE
EL MES DE MARZO.







Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

#### La pulseada por los recortes | EL FUTURO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

# La Corte ya acumula demandas de las provincias por US\$1000 millones

Mientras negocian el futuro de la ley ómnibus, los gobernadores llevan al Poder Judicial sus reclamos por la eliminación de fondos; las causas comenzaron a moverse, con la tensión por la candidatura de Lijo de fondo

#### Hernán Cappiello

LA NACION

La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos 30 causas de 16 provincias que le reclaman al Estado nacional fondos por los recortes sobre educación, transporte, las cajas jubilatorias y el impuesto a las ganancias, entre otros, que ascienden a unos 1000 millones de dólares.

Así se desprende de un relevamiento realizado por LA NACION sobre la información del Poder Judicial referida a las causas que tramitan en la Secretaría de Juicios Originarios desde que Javier Milei asumió el gobierno.

Mientras la Casa Rosada dialoga con los gobernadores en busca de un acuerdo para la votación de la nueva versión de la ley ómnibus con las reformas del Estado que pretende el oficialismo, los mandatarios provinciales presentan en los tribunales una catarata de demandas por los recortes de gastos que vienen sufriendo.

La mayoría de las demandas iniciadas ya tiene dictamen de la Procuración General de la Nación, que determina que son de competencia originaria de la Corte. Y algunos de esos expedientes ya están girando por las distintas vocalías, lo que habla de que las causas se están moviendo. Nada presagia una lluvia de fallos contra las arcas del Estado nacional, pero los casos no están paralizados. Habrá novedades a mediano plazo.

Este relevamiento global incluye un muestreo anterior realizado por LA NACION, que arrojaba un cifra de reclamo equivalente a 600.000 millones de pesos.

Ese monto creció. Hoy, los reclamos totales por estas causas suman 944.660.601.582 pesos. Casi un billón de pesos. Esta suma no incluye los 500.000 millones de pesos que le reclama la ciudad de Buenos Aires a la Nación por coparticipación federal. Según fuentes del gobierno porteño, la cifra asciende a 1,2 billones de pesos cuando se actualiza por intereses.

Los reclamos son variopintos: la ciudad de Buenos Aires reclama los fondos de coparticipación federal que le recortó Alberto Fernández, pero esa negociación está en manos de la política. En otra demanda, le reclama al Estado nacional lugar para los presos alojados en comisarías.

Chaco, por su parte, le pidió a la Corte la inconstitucionalidad del causas, mientras que Corrientes le decreto que modificó el impuesto reclama por incumplimiento en el a las ganancias y le reclama al Estado nacional casi 116.000 millones de pesos.

Chubut le reclama 400 millones de pesos por el fondo compensador del transporte, que le quitó la Nación; por el decreto que modificó Ganancias demanda otros 37.000 millones de pesos, y por la

#### LOS PRINCIPALES PLANTEOS



#### Ciudad de **Buenos Aires**

Reclamo por el traslado de presos a las cárceles porteñas



#### Chaco

Protesta por la rebaja del impuesto a las ganancias



#### Chubut

 Contra la eliminación del Fondo Compensador del Transporte Público

Recurso por la rebaja del

impuesto a las ganancias Un pedido de devolución de los subsidios al transporte



#### Córdoba

- Reclamo por recursos coparticipables
- Medida cautelar por la suspensión de los fondos para compensar las cajas jubilatorias



#### Corrientes

- ▶ Reclamo por fondos coparticipables y el pago de sus intereses
- Una demanda por las diferencias del sistema previsional
- Declarar inconstitucionales los cambios al impuesto a las ganancias que dictó Sergio Massa



#### Formosa

Una demanda por la suspensión del fondo compensador de las cajas previsionales de las provincias



#### Jujuy

Declarar inconstitucional los cambios al impuesto a las ganancias que dictó Sergio Massa



#### La Pampa

Dejar sin efecto la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público



#### La Rioja

- Una demanda por supuestas
- In amparo por la suspen-



- deudas coparticipables
- sión del Fondo de Incentivo Docente

retención de su coparticipación federal exige unos 10.500 millones de pesos.

Córdoba le reclama a la Nación por fondos retenidos de la caja previsional no transferida unos 130.000 millones de pesos en tres Consenso Fiscal 2017 y 2021 unos 24.000 millones de pesos. Por los cambios en Ganancias, además, le pide 68.000 millones de pesos.

Formosa, a su vez, le reclama al Estado nacional fondos previsionales por 25.000 millones de pesos.

También hay reclamos de Jujuy

por los cambios en el impuesto a las ganancias, de La Pampa por el fondo del transporte y de la La Rioja por la quita de su coparticipación federal y la quita del fondo de incentivo docente, además de la nulidad del DNU 70/23 que presentó ante la Corte.

Misiones y Río Negro plantearon reclamos por el recorte de fondos docentes, la provincia de Buenos Aires hizo lo propio por el fondo de fortalecimiento fiscal. Santiago del Estero presentó otro planteo por los subsidios al transporte y Santa Fe, por la caja previsional.

El monto de las demandas toma

relevancia en un momento de tensión entre el Gobierno y la Corte Suprema.

Él Gobierno pretende de la Corte que dicte fallos que le allanen el camino: por ejemplo, que convalide la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que plantea una reforma del Estado, o que rechace los planteos provinciales contra el recorte de fondos nacionales.

#### El trasfondo de Lijo

La máxima disconformidad de Milei estalló luego de que el Senado rechazó la validez del DNU 70/23 el 14 de marzo pasado.

El 20 de marzo, el Presidente contestó con la postulación a la Corte del juez federal Ariel Lijo, que levantó una oleada de críticas de asociaciones de empresarios, juristas y abogados y de legislado-

Algunos gobernadores ven en la postulación de Lijo y del académico Manuel García-Mansilla una invitación a negociar en un tablero más amplio, no solo la vacante que dejó la jueza Elena Highton en la Corte y la que se producirá el 29 de diciembre cuando Juan Carlos Maqueda cumpla 75 años.

Los mandatarios miran una lista más grande: la de las vacantes que existen en todo el Poder Judicial federal y nacional, en particular en la Cámara en lo Penal Económico (cuatro cargos vacantes), ya que allí tramitan las causas de contrabando y de contrabando de estupefacientes que ingresan por la frontera.

De todos modos, observan con interés también las tres vacantes de la Cámara Federal de Casación, la de cuatro juzgados federales de primera instancia en Comodoro Py 2002, la de dos vacantes en la Cámara Federal porteña, sumados los cargos estratégicos en los juzgados federales de sus provincias.

Por ejemplo, faltan dos jueces de tribunal oral federal en Catamarca; un juez federal electoral y dos camaristas federales en Chaco; otro juez federal en Chubut, más un camarista y dos jueces de tribunal oral federal.

En Córdoba hay que cubrir dos vacantes en la Cámara Federal, una de un tribunal oral, pero el cargo estratégico es el de juez federal con competencia electoral. Lo mismo sucede en Corrientes y en Jujuy, donde también hay que designar a un juez federal. En Tucumán se busca juez federal electoral y en Mendoza ocurre algo similar, pues está vacante el juzgado federal con competencia electoral y hay tres asientos libres en la Cámara Federal.

Así ocurre en todas las provincias de norte a sur, incluida Santa Fe, donde hacen falta un camarista federal y dos jueces federales.

Todo esto sin contar los 85 pliegos que tiene el Poder Ejecutivo en su poder. Fueron retirados del Senado cuando ganó Milei y ahora debe volver a enviarlos. Debe elegir a un postulante de la terna que elevó el Poder Ejecutivo al Consejo de la Magistratura.

Así están planteadas las cosas en dos tableros: el de la política, donde los gobernadores negocian la ley ómnibus, el proyecto para reponer la cuarta categoría de Ganancias y un nuevo acuerdo fiscal de cara al Pacto de Mayo.

En paralelo se juegan las fichas en el otro tablero, el judicial, donde se acumulan las demandas contra el Estado nacional. •

LA NACION | LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

# Schiaretti: "Hay que darle la oportunidad de gobernar a Milei"

Se mostró de acuerdo con las líneas generales del Pacto de Mayo

Gabriela Origlia PARA LA NACION

CÓRDOBA.— Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba y excandidato presidencial, aseveró ayer que "hay que darle la oportunidad de gobernar" al presidente Javier Milei y, en esa línea, planteó que su espacio "va a acompa-

ñar, siempre y cuando no haya leyes que perjudiquen al interior productivo".

La reaparición del dirigente fue en una disertación en la
Universidad de Columbia, en
Nueva York, a donde lo invitaron a participar del panel "Entre
la gestión y la visión: liderazgo
político local y nacional" de la
conferencia 2024 que organiza
Masters Argentina, una organización que conecta a estudiantes
argentinos de posgrado de todo
el mundo.

Sobre la ley ómnibus, Schiaretti señaló que su espacio está "dispuesto a darle la oportunidad de gobernar al presidente Milei, que es la misma oportunidad que le dimos a (Mauricio) Macri cuando le votamos las leyes para que ejecute su programa de gobierno, y a Alberto Fernández en 2019".

Sin embargo, el exgobernador señaló que el apoyo será "siempre y cuando no haya leyes que perjudiquen al interior productivo, a Córdoba".

También respondió las consultas sobre su posición con respecto al Pacto de Mayo convocado por Milei para el 25 del mes próximo precisamente en Córdoba. "Lo que tenga que ver con el equilibrio fiscal, nosotros estamos de acuerdo -dijo-. Nos parece que es bueno que haya un acuerdo sobre puntos básicos para la organización del país, como es el pacto fiscal, la reforma impositiva, y la reforma electoral; que haya por ejemplo boleta única en las elecciones nacionales como desde hace muchos años se utiliza en Córdoba".

Después de dejar el poder en Córdoba, Schiaretti no ha hecho presentaciones públicas y, a través de las redes sociales, tuvo pocas intervenciones. La última relacionada con Malvinas, recordando a los "héroes" y planteando que el país debe sostener el reclamo diplomático por las islas. No ha hablado ni sobre la gestión de Milei ni sobre la de su sucesor, Martín Llaryora.

En la disertación volvió a criticar al "centralismo porteño" y la "decadencia" que dejó el kirchnerismo: "El kirchnerismo profundizó el centralismo, porque al que interesaba administrar la pobreza del conurbano fue a Kirchner. Por eso, en el interior siempre tuvimos la luz más cara, el gas más caro, el transporte más caro". • El jefe del bloque de LLA en el Senado defiende la postulación del juez a la Corte, pese a la ola de críticas; cree que podrán aprobar versiones "menos abarcativas" de la ley ómnibus y el DNU

# Ezequiel Atauche. "Que Lijo tenga experiencia no lo convierte en casta"

Texto Delfina Celichini | Foto Ricardo Pristupluk

reguntamelo que quieras", repite Ezequiel Atauche a LA NACION. A pesar de las dificultades legislativas de estar en franca minoría, con solo siete senadores propios, el jefe del bloque de La Libertad Avanza en el Senado se muestra cómodo en su rol político. Cultiva un perfil distendido, afable, que contrasta con el estilo señorial de la Cámara alta.

En su primera experiencia política, se muestra hiperactivo y pragmático. "Con leyes y decretos menos abarcativos vamos a tener un mejor resultado", analiza, tras el fracaso de la ley ómnibus en Diputados y del DNU en la Cámara alta.

Atauche defiende la candidatura del juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema, aunque reconoce la complejidad que implicará conseguir el acuerdo del Senado. "Que alguien tenga experiencia no lo convierte en casta", ensaya en su defensa, para lo cual busca una redefinición del concepto rector del dogma libertario: "Un político que busca por sobre todo su beneficio personal, eso es lo que yo creo que es la casta".

- Por aué se metié en político?

-¿Por qué se metió en política?

-Previo a esta experiencia con La Libertad Avanza no había estado en ningún partido ni había participado en política nunca. Yo soy un emprendedor, un empresario como cualquier otro que estaba cansado de cómo nos venían manejando y decidí meterme, levantar la mano, involucrarme. También para aportar desde mivisión de emprendedor. Encontré en La Libertad Avanza los valores que a mí me representan.

#### -¿Cómo es su vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel? ¿Trabajan en conjunto?

-Nos llevamos muy bien. Tengo un diálogo, de hecho acabo de hablar hace un ratito. Ella también se ocupa mucho de la relación con los otros jefes de bloque y en esa relación yo estoy por supuesto en el medio apoyando para sostener siempre esta mayoría que logramos en el Senado. -Los 39...

-Sí, los 39, que a veces son 37, a veces son 38. Vamos viendo según el tema, según la ley, según el momento del país. También tenemos diálogo con el kirchnerismo, los escuchamos. Ese es mi rol.

#### -¿Qué considera que pasó con el rechazo del DNU 70/2023, cuando esa mayoría circunstancial de 39 senadores se quebró?

-El DNU tenía el rechazo de muchos sectores que ya habían manifestado que no iban a apoyarlo. En la sesión teníamos más o menos previsto que eso podía pasar porque habíamos trabajado mucho y sabíamos cuál era la opinión de los senadores.

-¿Cree que podían seguir postergando el llamado a sesionar o coincide con Villarruel en que había que cumplir el reglamento? -Había que cumplir con el regla-



-¿Cómo está trabajando la nominación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte? Tanto Francisco Paoltroni como la vicepresidenta ya se manifestaron en contra de Lijo.

-Lo que intentamos todos aquí es, primero, respetar la opinión de cada uno de los senadores, sean nuestros o sean ajenos. En mi caso, voy a buscar empujar las decisiones del Presidente. Este tipo de decisiones tienen que aprobarse por una mayoría agravada de 48 senadores, así que sino hay un amplísimo consenso, no va a haber buenos resultados.

#### -¿Usted está de acuerdo con las nominaciones de Lijo y García-Mansilla?

-Ya lo expresó el Presidente y también Adorni. Hay una decisión basada en la experiencia y en la capacidad que evidentemente vio el Ejecutivo en estas dos personas. A mí me corresponde hoy apoyar lo que diga el Presidente. Si el Senado no los aprueba, habrá otra propuesta, así es la democracia.

–¿Y cómo se trabajan las dife-

rencias dentro del oficialismo?

-Nosotros hemos escuchado lo que opinó Paoltroni. Él tiene una situación específica en su provincia [Formosa] que justifica su posición. Como te digo, independientemente de que seamos un bloque, aquí los senadores tienen su forma de pensar y él es libre de expresarla. Ahora, yo te puedo hablar como jefe del bloque y nosotros estamos alineados con la política del Ejecutivo.

#### -Para lograr los dos tercios es imprescindible que acompañe un sector de Unión por la Patria, que reúne a 33 senadores.

-Sobre este tema no hablé todavía. No hay expresiones claras de su parte. En estos días comenzaré a hacer los llamados de rigor para consultar su posición sobre ambas nominaciones, así como de otros temas. Corresponde que mantenga el diálogo de forma permanente. Ellos tienen un bloque muy grande, muy representativo, y hay que escucharlos, independientemente de su oposición manifiesta a la mayoría de las decisiones del Presidente.

#### -Usted estaba al tanto de los nombramientos de los familiares de la senadora Vilma Bedia?

-Sí, creo que ahí hubo un error que tiene que ver con la inexperiencia. A ver, uno siempre intenta poner gente de confianza, pero en este caso se le fue la mano. No es lo que nosotros queremos dentro del espacio. Se lo expresamos de esa manera y ella lo entendió y lo corrigió. No está bien que lo haya hecho, pero lo que sí estuvo bien es que de forma inmediata se corrigió la situación.

#### -¿Hay tensiones con los socios de LLA por el armado del partido que realiza Karina Milei?

-Sí, es lógico que si pensamos en armar el partido a nivel nacional, el peso específico de cada uno de los partidos de aquella alianza decrece y ahí es donde viene la queja. Pero creo que se puede coordinar, no es algo dificil. Esas personas hoy forman parte de La Libertad Avanza, entonces no creo que haya mayores

# inconvenientes. -¿Cuál será la suerte de la nueva "Ley de bases?

-La nueva ley tiene mucho consenso. Si bien tenemos números muy justos en el Senado, porque los 33 de Unión por la Patria ya sabemos que no van a acompañar, eso lo entienden perfectamente los gobernadores. El jueves hubo una reunión con los mandatarios de Juntos por el Cambio y el mensaje general parece ser de apoyo. Ahora, eso no significa que llegado el momento nos vayan a apoyar al 100%, pero creo que vamos a tener que terminar de construir la relación con los gobernadores de forma que eso suceda.

#### -¿Cree que el estilo de comunicación del Presidente atenta contra esos consensos?

-Nuestro espacio está abierto al diá-

logo, pero todo tiene un límite y ese límite está en si los gobernadores quieren seguir tirando de la cuerda para obstruir. Todos entendemos que es el momento ya de saltar esta valla que es la "Ley de bases" para que la Argentina pueda avanzar en las reformas que necesitamos. Tenemos un presidente que, a diferencia de otros, no tiene miedo y avanza con mucha decisión. Trazó un camino que es muy claro y no se mueve de ahí, y eso es lo que la gente ha votado. Nosotros queríamos un presidente quevenga a cambiar las cosas, no podíamos ir con medias tintas porque la Argentina estaba partida en mil pedazos. Nadie, ni el más optimista, se imaginaba el orden que estamos teniendo de las cuentas nacionales con solo algunos meses de trabajo. Y eso tiene que ver con la firmeza con la que el Presidente asume sus objetivos y los comunica. A mí eso realmente me resulta no solo refrescante, sino que también me parece el camino que hay que seguir. Hay mucha especulación por parte de los gobiernos provinciales que no quieren cortar con la fiesta, que no quieren mostrar sus números. A nivel nacional hemos bajado muchísimo los gastos y las provincias no están en esa misma sintonía. Nosotros venimos a cambiar la política, no a destruirla, pero sí a cambiarla.

#### -¿La postulación de Lijo para la Corte es cambiar la política? Su nominación fue cuestionada por un amplio abanico de entidades.

-Como dije hace un rato, yo lo que creo es que el Presidente ha hecho las postulaciones con base en la experiencia y capacidad profesional de cada uno de ellos. Por ese lado, la elección de ambos está justificada.

### -¿Lijo no se podría considerar como parte de "la casta"?

-Que alguien tenga experiencia no lo convierte en casta. Necesitamos gente experimentada, sobre todo en posiciones importantes como es la Corte. Creo que la definición de casta es otra cosa.

#### -¿Cuál sería?

-Un político que busca por sobre todo su beneficio personal, eso es lo que yo creo que es la casta. Hay políticos de experiencia que no son casta porque realmente buscan el bien común de la Argentina.

#### -¿Cómo recuperarán esa mayoría de 39 senadores?

-El gran desafío para mí es hacerles entender a todos los senadores cómo es la nueva política que queremos y que por sobre todo entiendan que hay que dejar las mezquindades políticas y ponerse a trabajar todos juntos por la Argentina.

-¿Cómo se llega al Pacto de Mayo?
-Lo que pase con la "Ley de bases"
va a ser absolutamente definitorio
para el Pacto de Mayo, porque es un
nuevo capítulo para la Argentina. El
Presidente y los argentinos le están
dando una nueva oportunidad a la
política para que se ponga a la altura de las circunstancias. ●

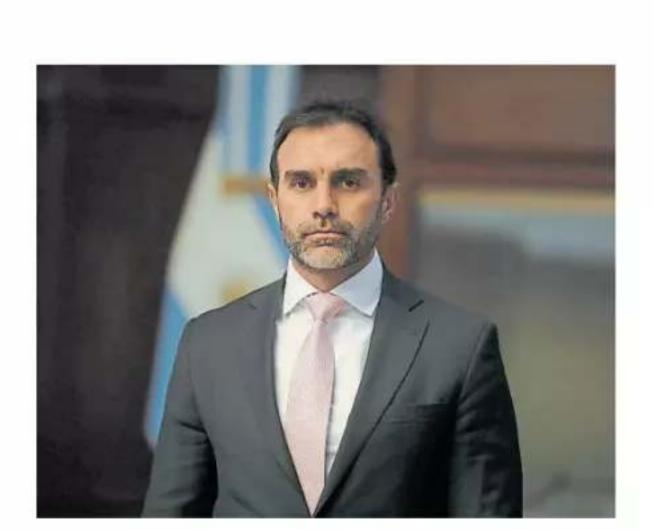

10 | POLÍTICA LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

#### La pulseada por los recortes | EL DESTINO DE LA LEY ÓMNIBUS

#### **EL ESCENARIO**

# A las puertas de un avance crucial

#### Claudio Jacquelin

-LA NACION-

Si lo acordado el jueves pasado se plasma esta semana en los papeles, el Gobierno habrá dado un paso más que importante para iniciar una nueva etapa.

Sin embargo, los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) que están dispuestos a darle su aval (y comprometer los votos) al tupa-camarizado proyecto de "Ley de bases" del Gobierno quieren ver para creer antes de comprometer-se y exponerse más de lo que ya lo han hecho. Los antecedentes y los resultados conspiran contra la fe y la confianza.

Los mandatarios provinciales mantienenaún algunas pocas dudas sobreel contenido final de los puntos más críticos en discusión, como son los recursos para las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas, obras públicas hoy paralizadas y el piso del impuesto a las ganancias, entre otras. Aunque todos admiten avances en esos ítems.

"Siempre aparece algo que te cambia la bocha y nunca es demasiado claro a qué se debe el cambio", argumenta uno de los gobernadores para fundamentar su prudencia.

El buen clima que las partes dicen que se respira en las reuniones lideradas por el ministro del Interior, Guillermo Francos, y a las que últimamente se asoma el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, no logra despejar del todo la desconfianza que marca el vínculo con un gobierno cuya toma de decisiones les resulta tan centralizada como imprevisible. Las mamparas de las cabinas de admisión del Ministerio de Economía y de la Presidencia no son traslúcidas para los extranjeros. A veces, tampoco para los locales.

"Como dijimos el jueves, el texto va a estar esta semana. En esto días nos reuniremos con los gobernadores y referentes de los sectores dialoguistas que nos faltan y terminaremos de ajustar los detalles de la versión final. Queremos que la semana del 15 la traten en las comisiones de Diputados y la siguiente llegue al recinto", explica uno de los principales funcionarios involucrados en la negociación con los jefes provinciales.

"Nosotros creemos que el texto final va a estar recién en dos semanas y esperamos que el paso del tiempo no le agregue sorpresas de último momento", dice uno de los mandatarios que participaron del encuentro del jueves, que pasó de la reticencia a un mesurado optimismo.

Sin embargo, el gobernador adelanta que la oposición dialoguista (en la que se enrola con algunas diferencias) no puede retacearle el apoyo a esa iniciativa nodal del oficialismo después de los recortes hechos al texto original.

"Aunque en el Gobierno no lo admitan, la motosierra les tocó a ellos. Tuvieron que podarle casidos tercios de su articulado y en cuestiones muy sensibles para ellos, como el lapso de vigencia de la emergencia económica y el alcance de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo", explica otro mandatario cambiemita que siempre fue más proclivea conceder esa herramienta legal fundamental para la administración Milei.

"Tenemos que darle esa llave así arranca de una vez y deja de tener excusas, que lecedemos gratis nosotros para que siga culpando de todo a la herencia recibida. Si le va bien,



Javier Milei

demostramos que no le ponemos palos en la rueda, y si le va mal, no podrá responsabilizar a los demás", argumenta otro referente del ala colaboracionista del radicalismo. Esa posición choca contra lo que opina el sector que lidera el presidente de la UCR, Martín Lousteau, remiso a las concesiones al oficialismo y que levantó el perfil diferenciador.

El viejo partido está precisamente más partido que nunca, especialmente entre quienes tienen territorios que gobernar y la conducción partidaria, que carece de esa carga de responsabilidad.

Los primeros priorizan las necesidades de sus provincias tanto como miran la base electoral que los puso en el gobierno. En muchos casos, sus votantes optaron en el plano nacional por Javier Milei, sobre todo en el balotaje, cuando lo hicieron masivamente. Por eso, la mayoría ya mira el calendario del año próximo para desdoblar las elecciones. Aunque todavía faltan tantas cosas por pasar, prefieren ser precavidos.

En la cima radical, en cambio, prima una mirada escéptica sobre el plan económico del Gobierno, que se suma a la distancia que hay respecto de Milei y de La Libertad Avanza en casi todas las materias políticas y sociales. Suficiente motivo para que esa dirigencia se muestre refractaria a darle la herramienta que necesita el Gobierno sin pedir otras concesiones o marcar más diferencias. El problema no es solo para el radicalismo.

La necesidad de sumar el más de medio centenar de votos en la Cámara de Diputados que el Gobierno no tiene aún asegurados o que solo son una promesa líquida lo obliga a evitar cualquier fuga de los sectores más colaborativos. Lo mismo ocurre con las distintas tribus que conviven en el seno del peronismo.

La oposición, al igual que el Gobierno, mira el calendario tanto como la temperatura de la calle y de las redes sociales y hace proyecciones, pero nada le da señales esclarecedoras suficientes para adoptar decisiones con alguna seguridad, más allá de las creencias y las convicciones.

Por eso, los dialoguistas, a diferencia de los colaboracionistas de Pro, pretenden hacer las concesiones mínimas y necesarias, a la espera de que pase el tiempo y se demuestre si el apoyo social al Gobierno es inmune a las consecuencias del ajuste y la profunda recesión, que estarían entrando en su fase más aguda en esta estación.

Ante esa realidad incierta, el aval de los gobernadores cambiemitas a "Ley de bases" podría tener facetas ventajosas tanto para esos opositores escépticos como para el oficialismo. Para los primeros, los enormes recortes hechos al proyecto original resultarían una coartada para justificar su apoyo y quedar a salvo de nuevos tropiezos del Gobierno.

nuevos tropiezos del Gobierno.

Para Milei y los suyos sería el paso adelante crucial para mostrar una sustentabilidad legal y política de sus acciones, que le reclaman hasta el Fondo Monetario y los Estados Unidos, a pesar de las muestras de sujeción (y sumisión) dadas a esos factores de poder.

Especialmente notorio ha sido en ese plano el trato más que preferencial dado por el propio Presidente a una jefa militar que en el esquema

Un acuerdo por la "Ley de bases" puede servirles a la oposición aliada y a Milei

Sin certezas sobre el futuro inmediato, todos piensan en los próximos comicios

La motosierra le llegó a la ley ómnibus y opera como un atajo para los dialoguistas del poder de Estados Unidos ocupa un lugar de segundo o tercer nivel. Muchos jefes de Estado de países relevantes para la Argentina podrán envidiar a la general Richardson. Y habrán mirado con incredulidad un espectáculo que en otras épocas habría sido motivo de escándalo fronteras adentro.

Es cierto que del ambicioso proyecto inicial de la ex megaley ómnibus quedan afuera demasiadas cosas demasiado relevantes para las promesas y el ideario libertario. Sin embargo, aún acotada, la emergencia económica y la delegación de facultades son herramientas poderosas para avanzar sin atravesar nuevos peajes legislativos. Quedan dudas aún sobre aspectos claves, que seguirán siendo tema de discusión con gobernadores y legisladores.

De todas maneras, para eso todavía faltan bastante tiempo y trámites. En lo inmediato, contará haber llegado a un acuerdo básico con una buena parte del sistema político que, aunque no le garantiza, le promete un paso menos ripioso por el Congreso. Oxígeno político en tiempos de asfixia. No es poco.

Al mismo tiempo, el Gobierno, que se jacta de su inflexibilidad, habrá dado muestras de cierta plasticidad y pragmatismo, que le darán plafón para desarrollar un nuevo vínculo con unas fuerzas políticas que, aún desconcertadas, le alteraron varias noches de su luna de miel. En tiempos de pan y cebolla, mejor no sumar discusiones.

A los sueños oficialistas se añade la ilusión de profundizar en su favor (y no en su contra a la hora de votar en el Congreso) las grietas cambiemitas y peronistas.

Los más prudentes tienen como objetivo esencial alisar el camino para facilitar las políticas del Gobierno. El oficialismo aprendió que no será gratis. No hay victorias definitivas. Pero si se cuentan bien, pueden parecerlo. Y en eso, Milei y los suyos han demostrado habilidad.

Los libertarios más entusiastas, entretanto, ponen la vista y trabajan para las elecciones legislativas del año próximo, lo que suma una nueva incomodidad y amenaza para los opositores que gobiernan territorios en los que Milei conserva y acrecentó su imagen positiva desde las elecciones presidenciales, a pesar de que en términos objetivos la situación socioeconómica haya empeorado. Otra batalla contra el tiempo que el mileísmo trata de aprovechar mientras conserva ratios de popularidad que en la comparación con los de sus adversarios lo exhiben como a Gulliver entre liliputienses.

#### Karina y Caputo, de compras

La hermanísima Karina Milei y el gurú Santiago Caputo avanzan en el ordenamiento partidario para consolidar a dirigentes fieles, para neutralizar o echar a franquiciados no confiables y, sobre todo, para captar nuevos referentes en todas las provincias y en la mayor cantidad de ciudades posibles.

El objetivo (sin pretensión de originalidad) está puesto en captar personas reconocidas y populares de cada lugar que tengan afinidad o, al menos, no contradigan demasiado el ideario (o imaginario) libertario. "No importa de dónde vengan, sino a dónde quieren ir", es otra máxima kirchnerista que hizo propia el mileísmo. Si, además, esos fichajes implican traspasos de bajo costo y alto rédito de otras fuerzas, mucho mejor. Suma doble.

En ese proceso de captación de posibles candidatos trabajan con consultores experimentados en campañas tanto cambiemitas como peronistas. El propio Caputo y sus exsocios Guillermo Garaty Rodrigo Lugones tienen miles de millas acumuladas enesos territorios, incluida la última elección en la que tuvieron tanto clientes de La Libertad Avanza tanto como de Unión por la Patria.

Los viejos rencores que el trío tiene con una parte del macrismo nunca se apaciguaron, especialmente con Jaime Durán Barba, el gurú que los hizo debutar en las ligas mayores, y con Marcos Peña, quien acaba de volver a escena con un flamante libro cuyos postulados poco parecen tener que ver con la estética y la ética libertarias. Un aliciente más que tiene Caputo para seguir horadando el plantel que formó Mauricio Macri, como lo vienen haciendo para fastidio del fundador y con la gracia de varios dirigentes amarillos que compiten por mostrarse disponibles para lo que el oficialismo mande.

En ese proceso de ampliación han avanzado en algunos acuerdos rentados con instituciones privadas y públicas (sí, aunque parezca extraño) para hacer jornadas de capacitación y captación de dirigentes y probables candidatos en el interior del país. El caballo ganador siempre tiene esponsoreos a disposición.

El cierre de un acuerdo con los gobernadores sobre el proyecto de "Ley de bases" operaría no solo como un motorizador para el tratamiento en el Congreso, sino también como un acelerador para la estrategia política electoral. Win-win.

Por eso, los sectores políticos del Gobierno (que los tiene) están convencidos de encontrarse a las puertas de un avance crucial. Si la inspiración presidencial no dicta algo diferente a último momento. •

POLÍTICA | 11 LA NACION | LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

# Colas para afiliarse en un acto de Karina Milei en la ciudad

OPERATIVO. La hermana del Presidente encabezó un encuentro para reunir adhesiones y armar La Libertad Avanza en la Capital; según los libertarios, se anotaron más de 2000 personas

Javier Fuego Simondet

LA NACION

Con la circulación permanente de personas en una fila que llegó a extenderse a lo largo de dos cuadras y media, Karina Milei y Martín Menem encabezaron ayer un acto en el barrio porteño de Palermo para lanzar el partido La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad de Buenos Aires.

El objetivo es sumar afiliados para el nuevo espacio político, en el marco de una estrategia para conformar LLA a nivel nacional, para lo que necesitan tener el partido al menos en cinco distritos.

Contar con un partido propio no solo le permitirá al presidente Javier Milei fortalecerse en las negociaciones con las fuerzas a las que debió acudir y aliarse en 2023 ante la falta de una estructura propia, sino también encarar con mayores espaldas una eventual negociación política con Pro en 2025, si LLA conforma una alianza con el partido que preside Mauricio Macri.

Menem, presidente de la Cámara de Diputados, fue el primero de los dos en llegar; la secretaria general de la Presidencia lo hizo pasadas las 17.10. La recibió Juan Scalese, un excandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, quien liderará el espacio porteño.

"Estamos trabajando para constituir LLA en toda la Argentina, hoy nos toca CABA. Al tener sello propio, vamos a tener nuestra propia impronta. Hemos llegado con la colaboración de otros partidos y vamos a seguir trabajando con esos partidos. Nos vamos a poner de acuerdo con los demás partidos", afirmó el titular de la Cámara de Diputados, que salió del acto para hablar brevemente con la prensa, junto a Scalese.

Menem buscó así bajarle el tono a la disputa que ya se instaló entre los miembros del oficialismo en el Congreso: los diputados y senadores que llegaron por acuerdos de Milei con otros partidos entienden que la conformación jurídica de LLA menguará su poder.

De hecho, en Diputados ya hubo un intento para desplazar de la presidencia del bloque a Oscar Zago (que



La fila de personas giraba por Godoy Cruz y Gorriti





Karina Milei, en el centro, dentro del local de Palermo, junto a otros dirigentes

proviene del MID) y reemplazarlo con Gabriel Bornoroni, futuro titular de LLA en Córdoba.

Menem contestó "pregúntenle a Karina, no creo", cuando le consul-

hermana del Presidente encabece el partido a nivel nacional. La funcionaria no hizo declaraciones al llegar ni al retirarse del lugar.

Consultado sobre la "Ley de bataron sobre la posibilidad de que la ses", el titular de la Cámara baja

dijo que el tramo referido a la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias "va a ir en otra etapa", separada del proyecto de ley ómnibus.

El acto (al que los organizadores

prohibieron expresamente el ingreso de periodistas y reporteros gráficos) se desarrolló en un salón herméticamente cerrado de la calle Godoy Cruz al 1700. Paredes negras y una puerta de madera de dos hojas impidieron ver hacia el interior, donde solo se podía divisar un banner de LLA CABA. Cada tanto se escuchaba algún aplauso o alguna arenga desde adentro.

Afuera, se formó una fila de dos cuadras y media, con personas que concurrieron para afiliarse al partido libertario porteño impulsado por Karina Milei, a quien también acompañaron dirigentes como Bertie Benegas Lynch, Fernando Cerimedo, Lilia Lemoine y Pilar Ramírez.

Fuentes de LLA señalaron a LA NACION que consiguieron más de 2000 afiliaciones. La inscripción de personas se extendió por unas tres horas. La fila tardó ese tiempo en agotarse. Salvo por algún incidente aislado entre algún militante libertario y trabajadores de prensa, no hubo inconvenientes en la larga espera.

El diputado Menem se retiró del local en el que se desarrolló la campaña de afiliación y muy pocos minutos después de las 20 lo hizo Karina Milei.

La salida de la hermana del Presidente incluyó un despliegue de vallas que policías y custodios fueron trasladando para cubrirla a medida que avanzaba. Cruzó la calle Godoy Cruz junto a Scalese e ingresó en un local en remodelación al 1715 de esa calle. Pasó unos pocos minutos allí, mientras se disponía un nuevo vallado y se estacionaba la camioneta oficial para que pudiera subir sin tener un contacto con la prensa. Abordó el vehículo y dejó el lugar definitivamente.

Entre los presentes, se pudo ver en la calle a Alfredo Gammariello, custodio de Karina Milei que a fines de marzo fue baleado durante un robo. Estuvo en el lugar con un vendaje en la cabeza y fue abordado por numerosos militantes.

Como informó LA NACION el 31 de marzo, desde hace meses Karina Milei está completamente zambullida en el armado político nacio-

La secretaria general de la Presidencia comanda un operativo para que en los 24 distritos del país se cree un partido político nuevo denominado La Libertad Avanza. El segundo objetivo es conformar cuanto antes un sello nacional del mismo nombre.

Karina Milei viene dedicada de lleno a este armado junto con su mano derecha para los asuntos políticos, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, y con Martin Menem.

# Francos confirmó el nuevo piso para el pago de Ganancias

PREVISIÓN. El ministro del Interior sostuvo que los sueldos de entre \$1,5 y 2 millones volverían a pagar el tributo, si se aprueba por ley

En medio de las negociaciones entre la administración de Javier Milei y los gobernadores para la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, el ministro del Interior, Guillermo Francos, confirmó ayer que el nuevo piso salarial para pagar ese gravamen se ubicará entre \$1.500.000 y \$2.000.000, tal como había adelantado LA NACION.

"El ministro (Luis) Caputo lo está analizando con su equipo para ver cómo puede impactar en el tratamiento de la ley y en el objetivo del déficit cero", explicó, y adelantó: "Seguramente va a estar entre \$1.500.000 y \$2.000.000. Las escalas son progresivas, pero hubo bastante acuerdo".

En diálogo con Radio Rivadavia, Francos negó que el impuesto va-

ya a cobrarse de forma retroactiva -una alternativa que él mismo había barajado- y detalló que la ley que habilite la modificación de las escalas, dentro del paquete fiscal, tendrá un artículo en el que se aclarará esa exención.

El titular de la cartera política responsabilizó a la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía por no haber aclarado ese Voluntad punto cuando eliminaron la cuarta categoría, en plena campaña electoral. "Vamos a resolver lo que estuvo mal hecho cuando se sancionó la ley", destacó. Las estimaciones de los tributaristas apuntan a que alrededor de 800.000 contribuyentes volverían a abonar ese tributo.

Al escenario de cálculo del universo alcanzado por la medida se

suma de momento la histórica falta de estadísticas de cuántas personas pagan Ganancias en cada período.

Y la estimación también se dificulta por elementos como las deducciones y el estado civil de las personas, que pueden hacer que eventualmente, pese a sus salarios, no terminen pagando el impuesto.

Optimista en relación con las negociaciones que se llevan adelante, el funcionario también se refirió a la votación del nuevo proyecto de la "Lev de bases" en Diputados. Adelantó que no ve "mayores dificultades", por lo que esperan "tenerlo aprobado a fin de mes".

"Todo depende de la voluntad de los diputados, pero -de acuerdo a

lo que conversamos-hay posibilidades", consideró, antes de agregar: "Son leyes que benefician a la actividad económica y productiva yhay inversores esperandoy observando; es importante, como gesto institucional y político, aprobar la ley de desregulaciones económicas que permite inversiones".

Además, manifestó que siguen en continuas conversaciones con los gobernadores para conocer la posición de los legisladores: "La primera vez fue mucho más complejo porque la ley tenía varios temas y generaba cuestionamientos. Ahora condensamos los temas más importantes para generar rápidamente inversiones que permitan pegar un rebote en la economía. Conversamos sobre

esos puntos y hay un apoyo importante", afirmó, en referencia a la reunión con los diez gobernadores de Juntos por el Cambio, el jueves pasado.

En esa misma línea, aseguró que las reuniones no fueron un "toma y daca", sino que allí los dirigentes aprovechan para manifestar "problemas internos y en su relación con la Nación", pero que "de ninguna manera eso representa un condicionamiento para el voto".

"En general, hay un apoyo de los gobernadores de Juntos por el Cambio hacia el proyecto", sostuvo. Francos reiteró que el Gobierno "no va a convalidar aumentos por arriba de la inflación" y calificó las críticas de Pablo Moyano como una "patoteada". •

12 | POLÍTICA



El presidente Milei y la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson



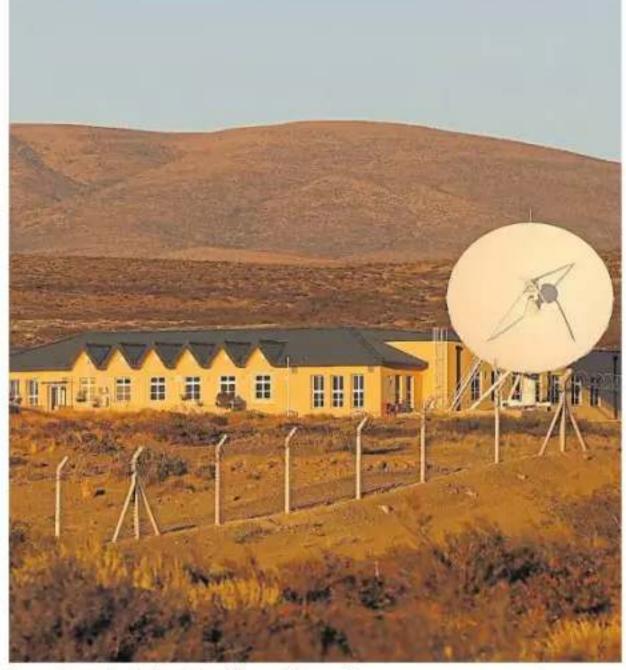

La antena de la instalación en Neuquén

# En Defensa esperan que EE.UU. ayude a mejorar el equipamiento militar

EJÉRCITO. La visita de la general Richardson renovó las expectativas; Petri evalúa una nueva reglamentación de la ley de defensa

#### Mariano de Vedia

LA NACION

Ratificada la alianza con los Estados Unidos, como expresó el presidente Javier Milei en distintos tramos de la visita de la jefa del Comando Sur, general Laura Richardson, en el Ministerio de Defensa esperan más apoyo norteamericano en el equipamiento de las Fuerzas Armadas.

Esa es la expectativa que prevalece entre los colaboradores del ministro de Defensa, Luis Petri, quien seguramente acelerará la nueva reglamentación de la ley de defensa nacional para habilitar la participación de las Fuerzas Armadas en todo tipo de agresiones externas, como por ejemplo un eventual ataque de organizaciones terroristas.

Esa posibilidad está actualmente vedada por el decreto reglamentario 727/2006 firmado por Néstor Kirchner, que restringió el despliegue militar solo a casos de "agresiones de origen externo perpetradas por Fuerzas Armadas pertenecientes a otros Estados". Esta disposición, que impone un criterio restrictivo del texto de la ley de defensa nacional, fue derogado durante la presidencia de Mauricio Macri, pero restablecido por el gobierno de Alberto Fernández, durante la gestión ministerial de Agustín Rossi, en junio de 2020.

"La nueva reglamentación de la ley de defensa nacional saldrá pronto", anticiparon en el Ministerio de Defensa, envalentonados por el respaldo que encontraron en la visita de la comandante militar norteamericana.

amenazas y agresiones, más allá de las estatales militares externas", entienden cerca de Petri, en un escenario internacional convulsionado por ataques como la sangrienta ofensiva de la agrupación terrorista Hamas en la Franja de Gaza. Con el decreto actualmente vigente en la Argentina, un ataque de estas ca-

racterísticas no podría ser repelido por los militares, insisten en el Ministerio de Defensa.

Más allá de las reformas legales, y a partir de las preocupaciones comunes entre Milei y Richardson por el avance de China en la región, en el Gobierno apuntan a un intercambio más sustantivo en materia militar con el país del norte, lo que podría materializarse en un fuerte apoyo al equipamiento de las Fuerzas Armadas. Un ejemplo en esa dirección fue el acto en el que la general Richardson donó a la argentina un avión Hércules C-130, valuado en 30 millones de dólares, que ya está en manos de la Fuerza

Fue un gesto simbólico que se suma a la anunciada compra de 24 aviones de combate F-16, en una operación realizada con Dinamarca y aprobada por el gobierno de Estados Unidos. Si bien las aeronaves están en manos danesas, el sistema de armas que las convierte en un medio militar es aportado por el país que gobierna Joe Biden.

#### Cuándo llegan

Antes de fin de año llegaría el primero de ellos, y se encuentra en marcha un proceso destinado a preparar pistas e instalaciones para operarlos, inicialmente en la VI Brigada Aérea de Tandil, junto al adiestramiento y la capacitación de pilotos y mecánicos.

"Son aviones que están operativos en Dinamarca en forma permanente, con armamento de vanguardia. Son utilizados dentro de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) e iban a ser empleados "Queremos volver a la letra de en la guerra de Ucrania", informala ley de defensa. Ese es el núcleo. ron a LA NACION fuentes del Estado Abre la puerta para otro tipo de Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuyo titular-el brigadier general Xavier Julián Isaac- había iniciado las negociaciones durante el gobierno anterior, cuando era jefe de la Fuerza Aérea.

> Sectores del kirchnerismo relativizaron el avance en el compromiso de Estados Unidos a partir de la asunción de Milei. El exministro

Jorge Taiana, antecesor de Petri, aseguró en X que "en junio de 2023 firmamos un leasing con Estados Unidos para operar el Hércules TC 60, con la premisa de que terminado el contrato el avión se incorpore a nuestra flota". Insistió en que "dotar de medios a las Fuerzas Armadas fue una prioridad en nuestra gestión".

#### La "nueva era"

Los nuevos vínculos con Estados Unidos se enmarcan en la nueva era de reconciliación con las Fuerzas Armadas", anunciada por el presidente Milei en el acto por el 42° aniversario del desembarco en las Islas Malvinas, al lado de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien tuvo su propia reunión con la comandante Richardson en el Senado.

Durante la gestión kirchnerista, la comandante Richardson llegó dos veces a la Argentina. Pero es indudable que la tercera visita fue la que más trascendencia política

El propio Milei buscó marcar diferencias y, a pesar de que ya la había recibido el primer día en la Casa Rosada, viajó a Ushuaia para escenificar "un respaldo y un desagravio a la comandante militar norteamericana", luego de que el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, se negara a recibirla.

También le dio una nueva impronta a la Base Naval Integrada de Ushuaia, que había sido lanzada por el kirchnerismo, con el protagonismo del propio Melella y visibles coqueteos con Rusia y China.

El presidente argentino dejó en claro que se avanzará en la obra, en sintonía con Estados Unidos, mientras ambos países miran con desconfianza el Observatorio del Espacio Lejano que el gobierno de China instaló en el desierto de la Patagonia neuquina.

Según pudo saber LA NACION, la comandante Richardson había incluido inicialmente en su agenda un viaje a Neuquén para una donación, pero luego la canceló y fue directamente a Ushuaia. •

# El Gobierno le baja el tono a la controversia por la base de China

Ya no habla de "inspección", sino de "visita", sin fecha confirmada; destacan la tarea de la Conae

Jaime Rosemberg

LA NACION

Habrá visita. Pero no será "inspección" ni se desarrollará en las próximas horas. De ese modo, el gobierno de Javier Milei bajó el tono en relación con la controversia en torno a la estación espacial china en Bajada del Agrio, en la provincia de Neuquén. Se trata de una base a la que Washington mira con recelo y que formó parte de las conversaciones que la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur, sostuvo en su reciente visita al país con funcionarios nacionales.

Altas fuentes oficiales aseguraron ayera LA NACION que "habrá una visita" a la base china, pero evitaron precisar fechas. "Nova a ser mañana", explicaron desde el Gobierno, en referencia a este lunes.

La supervisión de las actividades de la base corresponde a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), que depende en la estructura del Estado de la Jefatura de Gabinete.

La polémica alrededor de la estación aeroespacial china retomó fuerza con las declaraciones a LA NACION del embajador de Estados Unidos en el país, Marc Stanley. En la previa de la llegada de Richardson, el diplomático expresó su "sorpresa" ya que, a su criterio, "Argentina permite que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién sabe qué".

Stanley agregó que tenía entendido "que se trata de soldados del Ejército chino que operan este telescopio espacial, no sé lo que hacen, creo que los argentinos tampoco lo saben, y deberían entender por qué los chinos están desplegabajada de China en Buenos Aires rechazó las acusaciones y afirmó que la base es "estrictamente científica", dedicada a la "cooperación tecnológica", y destacó que, "en lugar de los llamados militares mencionados, los científicos tanto de Argentina como de China tienen acceso al uso de esta estación para investigación científica".

Durante la semana que pasó, y en coincidencia con los encuentros que sostuvieron con Richardson, muy cerca del Presidente afirmaron que una "inspección" a la base estaba siendo estudiada. En su entrevista con la cadena Bloomberg, el propio Presidente afirmó que "se están iniciando las auditorías". No respondióa la consulta directa, sobre si el Gobierno pensaba o tenía pensado cerrar la base.

En tren de bajarle varios peldaños a la disputa entre las dos superpotencias, desde el Gobierno recordaron que la estación es fruto de un acuerdo entre la Agencia Estatal China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites (CLTC), la Conae y el gobierno neuquino, en la modalidad de comodato y por un período de cincuenta años.

En tren de despejar dudas, fuentes oficiales destacaron que "los equipos de la Conae visitan periódicamente la estación" y que la última visita fue en septiembre del año pasado. También agregaron que "hay personal civil argentino que trabaja en la estación". En relación con la voluminosa antena de 35 metros de diámetro, en el Gobierno reiteraron que "se trata de una tecnología desarrollada para misiones interplanetarias, destinada a asegurar la conectividad y la transmisión de datos hacia las naves que se encuentran a distancias fuera de la órbita terrestre".

No es, precisamente, la opinión que Estados Unidos, "Brinda al Ejército chino capacidades globales de seguimiento y vigilancia espacial", dijo la propia Richardson en su último informe ante el Congreso estadounidense. La general apuntó, además, al puerto que China proyectaba construir en dos allí". Casi de inmediato, la em- Ushuaia y que compite de modo directo con un proyecto de Estados Unidos. "Mejoraría drásticamente la capacidad de la República Popular China para acceder a la región antártica y la pesca, e impactaría la movilidad estratégica de Estados Unidos hacia un área reservada para la paz y la ciencia", advirtió Richardson sobre el puerto en esa declaración.

POLÍTICA | 13 LA NACION | LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

# El Gobierno demoró la compra de 14 millones de libros escolares

**EDUCACIÓN**. Sostiene que al proceso de compra iniciado por la gestión anterior le faltaba "transparencia"; en Capital Humano quieren trasladar las adquisiciones a las provincias

Maia Jastreblansky

LA NACION

A más de un mes del inicio de clases. el Gobierno no compró los libros escolares que estaban previstos en un programa nacional para alumnos de primaria, secundaria y niños de nivel inicial de todo el país. El argumento que brindan en el Ministerio de Capital Humano es que, si bien la gestión anterior había comenzado el proceso de adquisición, el procedimiento "estaba muy demorado". Además, aseguraron que debieron realizar una negociación con las editoriales para bajar el valor del ejemplar de \$10.000-que habría sido la oferta inicial-a la mitad. Para este año estaba proyectada la compra de 14.134.211 de manuales.

Amparado en la "falta de transparencia" del proceso, el ministerio que conduce Sandra Pettovello-que tiene en su órbita a la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell-definió que cambiará todos los mecanismos para la compra y distribución de los libros, que son de materias como Matemática, Lengua, Biología y Química, además de cuentos para los niños de jardín.

La gestión de Javier Milei quiere que, a partir de ahora, sean las provincias las que compren los ejemplares para luego pedir el reembolso a la Nación. Y que sean los distritos los que financien la distribución de los manuales en las escuelas. Con esta decisión, no se conoce con certeza cuándo llegarán los libros a los alumnos ni si podrán utilizarse con el ciclo escolar ya avanzado.

Con argumentos similares, esto es, que los docentes son provinciales y la Nación no debe imprimir pesos para financiar la educación en las provincias, la Casa Rosada eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente(Fonid). Lo hizo mediante el decretode necesidad y urgencia 280/2024, publicado hace dos semanas.

La compra de estos materiales escolares son parte del programa Libros para Aprender, que inauguró el ministro de Educación Jaime Perczyk en 2021. La iniciativa contempla la compra y la entrega de libros a cada niño, donde cada ejemplar



La ministra Pettovello, de Capital Humano, y el secretario de Educación, Torrendell

MIN. CAPITAL HUMANO

tiene el nombre y le pertenece al alumno. En 2022 y 2023 se entregaron en nivel primario libros de texto y literarios; en el nivel secundario, libros de texto, y en el nivel inicial, dos cuentos por niño.

En esos años, el proceso lo condujo la Nación, aunque cada provincia seleccionó los textos de acuerdo con suplan de estudios. En primer lugar, se abrían las bases y condiciones para que las editoriales (participaron más de 50) propusieran los títulos. Luego, una comisión nacional revisaba las propuestas y realizaba una primera selección. Finalmente expertos de cada jurisdicción definían los textos para su provincia.

De acuerdo con fuentes del Go-

La gestión de Javier Milei quiere que, a partir de ahora, sean las provincias las que compren los ejemplares para luego pedir el reembolso

No se conoce con certeza cuándo llegarán los textos bierno, el proceso para 2024 "estaba muy demorado". "Como parámetro, para la adquisición de librosen 2023, las órdenes de compra estuvieron listas en noviembre de 2022", justificaron en Capital Humano en un informe al que accedió LA NACION.

Consultados por este medio, fuentes del gobierno de Alberto Fernández aseguraron que Perscyk "dejó todo resuelto administrativamente para que se pudiera avanzar" y que ya estaba lista la selección de libros nacional y provincial. "En la reunión de transición se presentó todo el proceso administrativo porque Torrendell manifestó que era uno de los programas que quería

sostener", agregaron. Reconocieron que "todavía no había precio acordado con las editoriales" ya que "correspondía, por el cambio de gestión, que el nuevo gobierno definiera el gasto".

La gestión de Pettovello y Torrendell cuestionó duramente el procedimiento previsto en el programa. "Las irregularidades y la falta de transparencia en la forma de contrataciónyladistribuciónobligaron a revisiones que, necesariamente, demoraron el proceso", dijeron al justificar la ausencia de libros para el ciclo escolar en curso.

"Si bien es fundamental que los alumnos cuenten con libros de texto, es imperioso revisar la modalidad decompray, sobre todo, ajustar la oferta a la necesidad real de las provincias para evitar gastos innecesarios", agregaron.

Siempre según las fuentes oficiales, en la negociación con las cámaras editoriales la "primera propuesta que hicieron fue de \$10.000 por ejemplar, más el 17% por la distribución". "Luego de varias negociaciones, se llegó a un precio de \$5000 para los libros de primaria y \$5500 para los de secundaria, y la distribución se bajó a un 3%", agregó el informe de Capital Humano. "La distribución es una de las cuestiones menos transparentes del proceso, ya que su valor se calculaba por un porcentaje del precio del libro", agregaron.

Fuentes de la gestión anterior aseguraron a este medio que "en 2023 el Ministerio de Educación pagó por cada libro entre \$1500 y \$2700, más el 17% por distribución".

En Capital Humano apuntaron que en los años anteriores "los libros llegaron de forma azarosa a las escuelas, sin contemplar el diseño curricular o el plan individualizado (PI)". Y agregaron: "Muchas jurisdicciones utilizan sus propios manualesy, por lo tanto, los que llegaban desde la Nación eran archivados en bibliotecas o no se usaban".

La gestión de Pettovello y Torrendell definió que, a partir de ahora, trasladará el proceso de la compra de libros a las provincias a través de la firma de un convenio, "de forma tal que aquellas jurisdicciones que aún quieran adquirir los libros lo hagan directamente". Una vez adquiridos, los distritos deberán solicitar el reembolso a la Nación. La distribución del material correrá por cuenta de cada provincia.

El nuevo mecanismo hace difícil conocer cuándo las provincias podrán hacer la operación con las editoriales y si los alumnos podrán utilizar los contenidos de estos libros para este ciclo escolar, que ya se inició. •

# Massa mantiene el silencio, pero Galmarini levanta el perfil

RENOVADORES. La pareja muestra estrategias diferentes tras la derrota electoral; el exministro presentará un libro en la Feria

#### Javier Fuego Simondet

LA NACION

Sergio Massa y Malena Galmarini están en frecuencias diferentes en lo que a política respecta. El matrimonio adoptó perfiles distintos en el arranque de la gestión del presidente Javier Milei, vencedor de Massa en el balotaje.

El excandidato a presidente por Unión por la Patria mantiene un perfil bajo que abandonará cuando días. En cambio, la extitular de Ay-SA tiene fuerte exposición con sus opiniones, al tiempo que desechó volver a ocupar un cargo, oferta que le había acercado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Massa presentará en la Feria del Libro (que se desarrollará entre el

25 de abril y el 13 de mayo) un texto en el que abordará su paso por la presidencia de la Cámara de Diputados y por el Ministerio de Economía. Es un libro cuyo contenido su entorno pretende mantener en estricta reserva.

El tigrense comentó, en una publicación en las redes sociales de la editorial Planeta, que en el texto abordará temas como "la pelea con el Fondo [Monetario Internacional]" o "el acuerdo con Qatar", y encare la promoción de un libro que también "el día a día del equilibrio presentará dentro de unos veinte y las discusiones en la coalición de gobierno" y "anécdotas de empresarios que pregonan libertad, pero piden prebendas al Estado".

Por ahora, Massa evita las opiniones públicas sobre la coyuntura. En su entorno afirman que recibe a dirigentes políticos en sus oficinas de la Avenida del Libertador, pero no confirman nombres. "No se lo ve a

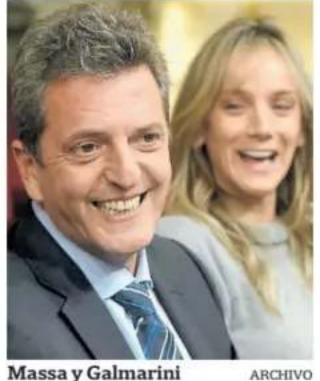

Massa y Galmarini

Sergio, pero arranca todos los días a las 9 y sigue hasta cualquier hora", señaló a LA NACION un dirigente del Frente Renovador. El partido de Massa realizó su congreso el 22 de marzo, eligió como presidente al

exministro de Transporte Diego Giuliano, y Massa se mantuvo en segundo plano.

En otra sintonía está Malena Galmarini, que dejó en los últimos días frases fuertes para la interna del peronismo y rechazó ser titular del Grupo Provincia, cargo que le ofreció Kicillof. "Al peronismo no le faltan coraje ni valentía, pero necesitamos un tiempo para debatir. Estamos muy en la boludez de discutir liderazgos", dijo días atrás en una entrevista con la Radio Futuröck. "La gente se hinchó las pelotas de nosotros y de las políticas públicas, y Milei supo catalizar eso", fue otra de sus frases. "Son opiniones absolutamente de ella, Massa no se mete", sostuvo un hombre del massismo bonaerense.

"Está suelta, opinando todo lo que ella como líder política piensa. Cree que no es momento de guardarse nada. Antes se preservó un poco más por su cargo [titular de AySA]; hoy, sin tener cargo, muestra su opinión y responde. Y tiene más tiempo", describió una fuente cercana a Galmarini, en diálogo con LA NACION. Aseguran que el contraste entre los estilos que ambos muestran "no es algo buscado".

Con respecto al cargo bonaerense, Galmarini dijo que "no tenía muchas ganas", y agregó que rechazó otra oferta de Kicillof. "Axel me ofreció armar un Ministerio de Servicios Públicos", afirmó. En su círculo cercano, comentaron que la esposa de Massa "le agradeció a Axel, pero no veía la necesidad de tener un cargo después de tantos años de pelear". El año pasado, Galmarini cayó en las PASO de Tigreante el intendente Julio Zamora, lo que truncó su intención de ser la jefa comunal del distrito.

**EN OFF** | La trastienda de la política

Texto Jaime Rosemberg

# Furor libertario en el acto por Malvinas con la hermana desconocida de Villarruel

Por su parecido físico, Virginia posó para selfies con simpatizantes y excombatientes



Virginia de las Nieves Villarruel, el martes pasado, en la Plaza San Martín

Su imagen alta y espigada, sus rasgos y su look, algo más formal pero notablemente parecido al de la vicepresidenta Victoria Villarruel, resultaron ser un imán irresistible para los simpatizantes, curiosos y hasta excombatientes que llegaron el lunes 2 a la Plaza San Martín, en el barrio de Retiro, para la conmemoración oficial por el inicio de la Guerra de Malvinas, 42 años atrás.

"Yo soy la hermana, pero si te sirve sacá la foto igual", decía con una sonrisa Virginia de las Nieves Villarruel, hermana menor de la vicepresidenta, que sostenía un ramo de margaritas blancas

mientras posaba para las selfies, sin ocultar cierta sorpresa por los repetidos requerimientos.

Los abrazos y pedidos de fotos hacia ella se repitieron en el final del acto oficial, en el que el presidente Javier Milei prometió una nueva "hoja de ruta" diplomática para la recuperación de las islas.

Celosa de su intimidad familiar y de su vida privada, la vicepresidenta se mantuvo alejada durante el acto de su hermana, que tiene 45 años y cuatro hijos.

Villarruel no suele hablar de Virginia en público, sus colaboradores aseguran una y otra vez no tener datos de ese vínculo y tam-

pocotienen fotos compartidas en las redes sociales, aunque sí lo hace con sus ahijados, siempre con una sonrisa. Ambas son hijas de Eduardo Villarruel, integrante del Ejército y combatiente en la guerra contra Gran Bretaña, que culminó en derrota y aceleró el fin del gobierno de facto.

Culminada aquella conmemoración, la vicepresidenta recorrió rodeada de una marea de cámarasy micrófonos el cenotafio que recuerda los nombres de los 649 combatientes caídos en combate por la recuperación de las islas.

La aparición, con bajísimo perfil, de la única hermana de la vi-

cepresidenta no fue el único episodio curioso de la jornada: luego de llegar con algo de atraso a la Plaza San Martín, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se topó con un fornido excombatiente, de apellido Volonté, que de modo amable pero asertivo le adosó en el pecho una escarapela celeste y blanca.

"Hola, ministra, veo que no tiene puesta la escarapela, acá le doy una", le dijo el excombatiente a Bullrich, que de buen grado aceptó el obsequio y se sumó, también ella, a rendir su homenaje personala los caídos, luego del discurso del presidente Javier Milei. •

## Un diputado perdido, en busca de Lule Menem

Algo perdido se lo vio al libertario correntino Lisandro Almirón la semana pasada en los pasillos de Balcarce 50.

"Busco el despacho de Lule, ¿dónde está?", preguntó el diputado, algo desprevenido, a varios periodistas que circulaban por la Casa Rosada. Como muchos otros, Almirón reconoce el liderazgo de Eduardo "Lule" Menem en el armado nacional que comanda Karina Milei. El objetivo, como siempre, son las elecciones legislativas de 2025.

Proveniente del Partido Autonomista Nacional (PAN) de Tato y Pocho Romero Feris, Almirón es hoy uno de los referentes principales de La Libertad Avanza en Corrientes, provincia que gobierna el radicalismo desde hace 24 años y que tiene elecciones de gobernador precisamente el año que viene.

En la Casa Rosada aseguran que el taquillero gobernador correntino. Gustavo Valdés apoyará la candidatura de su hermano Juan Pablo, hoy intendente de Ituzaingó, y que allí se abre una posibilidad para terminar con la hegemonía de la UCR en la provincia mesopotámica. Nadie quiso asegurar quién será el elegido de Milei para enfrentarlo.

#### Villegas, de estrella a "olvidado" en la Cancillería

Luego de ocho años fuera del país y de haber ostentado por un año nada menos que la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, el embajador Federico Villegas Beltrán regresó al país en febrero.

Mientras el gobierno de Javier Milei ubicaba al exvicecanciller Carlos Foradori como representante argentino ante los organismos internacionales en esa ciudad de Suiza, los meses fueron pasando y Villegas -lejano de las posturas del kirchnerismo sobre Venezuela o Nicaragua- aún no encontró un nuevo puesto asignado.

"Es una muestra del Estado poco inteligente", ironizaron cerca de Villegas, quien apareció en público en el pasado acto de conmemoración del atentado a la embajada de Israel, junto a los embajadores Marc Stanley (Estados Unidos) y Yury Klymenko (Ucrania), quienes le agradecieron su tarea en contra del antisemitismo y en defensa de los derechos de Ucrania.

Activo en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y disertante la próxima semana en una charla sobreelauge del antisemitismo, Villegas Beltrán se mantiene en silencio.

## La escoba de Cifelli barre carteles y bustos en el CCK

Fuerte repercusión tuvieron aquellas declaraciones del portavoz Manuel Adorni, quien en uno de sus habituales encuentros con la prensa anunciaba el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner.

Más allá del anuncio, que aún no derivó en un nombre alternativo, el actual secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, ya ordenó una serie de cambios poco visibles, pero destinados a borrar todo vestigio de kirchnerismo y de peronismo en el renovado edificio del antiguo Correo.

Cuentan desde dentro del edi- allí de una muestra temporal, fue secretario, pasaron al depósito distintos carteles con "contenido político" que hacían referencia al expresidente. También, un busto de la fallecida titular de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini, que había quedado

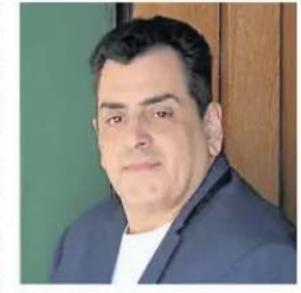

Leonardo Cifelli SECRETARIO DE CULTURA

ficio que, bajo las órdenes del retiradodecirculación, lomismo que un megacartel de la marcha peronista frente a la Sala Argentina. Mientras estos cambios ya se están dando, desde el Gobierno siguen pensando un nuevo nombre para el centro cultural, ya lejos del folclore kirchnerista. •

## Póker de presidentes en el acto del 18 de julio

Mientras el conflicto entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas sigue dejando su dramático saldo dentro y fuera de la Franja de Gaza, la comunidad judía de la Argentina se prepara para conmemorar el trigésimo aniversario del atentado a la sede la AMIA, el próximo 18 de julio.

Desde las entidades centrales, AMIA y DAIA, ya comenzaron con las invitaciones, y los máximos dirigentes comunitarios se ilusionan con la presencia de distintos presidentes de la región, en recuerdo de las víctifinanciado por Irán y en apoyo a Israel.

Según fuentes comunitarias, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, ya confirmó su presencia en Pasteur al 600, mientras que ya hay conversaciones para que el presidente de Uru-



Santiago Peña PRESIDENTE DE PARAGUAY

mas de aquel atentado terrorista guay, Luis Lacalle Pou, también diga presente. Peña y Lacalle Pou podrían no ser los únicos mandatarios, si es que Javier Milei y el presidente de Israel, Isaac Herzog, deciden asistir. "Sería un póker de presidentes muy fuerte", se entusiasman desde la organización del acto. •



# +INFORMACIÓN LOS LUNES

18:00

EL NOTICIERO
DE LN+

CON EDUARDO FEINMANN



20:00

HORA 20 CON PABLO ROSSI



21:00

+NACIÓN CON LUIS MAJUL



22:00

ODISEA CON CARLOS PAGNI



16 | ECONOMÍA | LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

# **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de **Luis Cortina** www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

#### PARA PASAJES OFICIALES

#### Neuquén libera la competencia aérea

La provincia de Neuquén eliminó las restricciones a la compra de pasajes aéreos para funcionarios del sector público, que hasta ahora solo se podía hacer por Aerolíneas Argentinas o LADE. Según el decreto 300/2024, los pasajes oficiales se podrán adquirir en cualquier aerolínea que llegue al territorio provincial. Además de Aerolíneas, también operan allí Flybondi y JetSmart.

# Los datos de caída de ventas en marzo confirman que se consolidó la recesión

consumo. El mes pasado la actividad en los comercios minoristas bajó 12,6% interanual y acumula un 22,1% en el trimestre; también lo refleja la recaudación del IVA; cambio de hábitos

#### Melisa Reinhold

LA NACION

En marzo, la actividad económica volvió a caer. Tras el fogonazo inflacionario que se registró en los últimos meses, los salarios no lograron acompañar la suba de precios en la misma medida y las familias se vieron obligadas a recortar ciertos gastos y cambiar sus hábitos de consumo. Es una realidad que está impactando en los números de facturación de los comercios, aunque los analistas económicos proyectan que en abril la tendencia a la baja podría empezar a revertirse.

Este domingo, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reveló que en marzo las ventas minoristas de los comercios pymes registraron una caída del 12,6% frente al mismo mes del año pasado, por lo que acumula un retroceso de 22,1% en el primer trimestre del año. Incluso, en la comparación frente a febrero, observaron una disminución del consumo del 3,2%.

"Los comercios están atravesando meses delicados, con pocas ventas y subas de costos. Especialmente en marzo fue notorio el incremento en los montos de los servicios públicos. Aquellos locales más intensivos en el uso de energía, por ejemplo, como alimentosy bebidas, vieron saltar las cifras en sus boletas de luz. A su vez, las familias vienen cuidando fuertemente sus gastos incluso cuando hay opciones de pagos con tarjetas o en cuotas. Hay incertidumbre sobre cuánto durará la recesión y por eso prevalece la precaución en el momento de comprar", explicó la entidad empresaria.

De todas formas, a pesar de los intentos del Gobierno de intentarapuntalar el consumo con el lanzamiento del programa de financiamiento Cuota Simple y la baja en las tasas de interés, los argentinos tampoco están utilizando de forma generalizada la tarjeta de crédito. En marzo, las compras con este medio de pago subieron un 5,1% nominal mensual, según un informe de First Capital Group, muy por debajo de la inflación proyectada para ese mes (ver aparte).

Esta contracción se puede observar en todos los préstamos en pesos del sector privado, que en el último mes crecieron un 6% nominal, a \$20,1 billones. "Aun con tasas de interés muy bajas, un escenario de mayor recesión también puede llevara un mayor debilitamiento de la demanda de crédito. No solo se postergan proyectos de inversión, sino que también está afectado el consumo por incertidumbre sobre ingresos futuros", señalaron en Quantum Finanzas.



El dato de la CAME no fue el único que se conoció esta semana y que da cuenta de que en marzo la actividad económica volvió a caer. Otra pista se observó en la recaudación tributaria, ya que los ingresos que tuvo el Estado provenientes del impuesto sobre el valor agregado (IVA) cayeron un 20% anual real y duplicaron la baja registrada en febrero. Este tributo está ligado directamente al consumo y a la actividad económica.

En la consultora LCG, si bien esperan que en los próximos meses la recesión se modere, descartaron una "recuperación en forma de V" para este año. "El gasto público seguirá sujeto a la necesidad de equilibrar las cuentas públicas y el consumo privado se verá afectado por el desplome de los salarios y la licuación de activos, herramientas utilizadas como anclas inflacionarias. Relajar estas cuestiones atentará contra el objetivo primario del Gobierno, que es reducir la inflación", consideraron. Para Fernando Marull, economista de FMyA, hasta el momento los datos siguen arrojando que no hubo un rebote de la economía en marzo. Aunque, de cara a los próximos meses, espera que la tendencia empiece a revertirse. "En abril el salario le ganaría a la inflación y empezará a impactar la cosecha. Veremos si alcanza a mostrar señales positivas", agregó.

#### Los rubros más golpeados

Hay sectores donde el ajuste que hicieron los hogares en su economía familiar se sintió más que en otros. De acuerdo con el índice de ventas minoristas pymes que elabora la CAME, seis de los siete rubros que releva la entidad registraron una caída en sus ventas en comparación con el año pasado.

La mayor retracción se registró en perfumería. Este sector sufrió un derrumbe del 27,5% interanual y del 9,1% frente a febrero pasado. Según explicaron en la entidad empresaria, es el rubro que más bajó porque los productos "subieron mucho en los últimos meses", lo que llevó a muchos comercios a incorporar promociones del estilo 2xl para intentar impulsar las ventas. Además, resaltaron que "se siente el menor poder adquisitivo al no ser un producto esencial".

Una tendencia similar se observó en el sector farmacias, donde las ventas se desplomaron un 21,9% a precios constantes frente a marzo de 2023 y del 3,8% en comparación con el mes anterior. Se observaron distintos comportamientos por parte de los clientes, como pedir medicamentos sin receta por unidad (en vez de la caja entera). "Otra situación llamativa fue el desdoblamiento de las recetas, donde la gente va al médico y si tiene que comprar más de un medicamento lo pide en dos recetas diferentes por si no tiene recursos para comprar los dos a la vez en función de los precios nuevos", dijeron.

En el rubro de ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción, las ventas cayeron 19,6% interanual y 4,6% frente a febrero. Entre las causas, la CAME señaló el freno de la obra pública y que las familias llevan adelante menos refacciones del hogar "por falta de dinero y subas de materiales". Esta misma explicación aplica a bazar, decoración, textíles para el hogar y muebles, sector donde se observó una baja del 17,7% anual y 6,7% mensual. En tanto, en el rubro de alimentos y bebidas, las ventas se contrajeron 15,5% anual en marzoy 2,7% en comparación con febrero.

El sector de calzado y marroquinería tuvo un retroceso en las ventas del 5,9% anual y 2,1% mensual, rubro que se vio favorecido por el inicio del ciclo lectivo, que reactivó la demanda por el calzado escolary deportivo. No obstante, el caso llamativo fue el de textil e indumentaria. En marzo las ventas subieron un 10,2% frente al año pasado, por lo que fueron los únicos comercios con cifras positivas, aunque en el análisis intermensual bajaron un 0,4%.

"El inicio del ciclo lectivo reactivó a las tiendas orientadas a ese rubro. Sin embargo, lo que más marcó diferencias en el sector fueron un cierto congelamiento de precios y los descuentos de altísimo impacto. De todos modos, hay que tener en cuenta que marzo del año pasado fue un mes malo para este ramo, el descenso había sido del 10,1% con respecto a 2022. Por otra parte, hay temor en los locales de ciudades de frontera, especialmente con Chile, porque el tipo de cambio favorece a los trasandinos", cerró la CAME. •

#### Se redujo el uso de tarjetas de crédito pese al programa de cuotas

La Argentina tiene el financiamiento privado más chico de la región

En marzo, cayó el uso de la tarjeta de crédito. A pesar de que a comienzos de este año el Gobierno lanzó el programa de financiamiento Cuota Simple para intentar apuntalar el consumo en cuotas, el mes pasado se registraron transacciones por \$6.523.158 millones, de acuerdo con un informe de First Capital Group. Esta cifra significó un aumento del 5,1% nominal frente al mes anterior, valor que se ubicaría por debajo de la inflación proyectada para ese mes, que habría oscilado entre 10% y 13%, según las consultoras económicas.

"Se trata de un mes particular, ya que los últimos días del mes han sido feriados (Semana Santa) y coinciden además con un período durante el cual tradicionalmente se utiliza el dinero plástico con mayor frecuencia y eso puede diferir el cómputo de las operaciones hacia el mes siguiente, por lo cual el análisis de las variaciones puede dar lugar a interpretaciones menos precisas", aclaró Barbero. De todas formas, el crecimiento interanual fue del 166,9%, por lo que también se encontraría por debajo de la inflación en el mismo período.

También se redujeron las compras con tarjeta de crédito en dólares, que sumaron un total de US\$346 millones en marzo, lo que significó una disminución del 0,9% con respecto al mes anterior. En los últimos 12 meses la suba fue del 52,4%, aunque el comportamiento fue irregular y alternó entre alzas y bajas mensuales, dependiendo de la cotización de ese momento.

"La caída de los tipos de cambio desregulados versus el tipo de cambio aplicado a los consumos con tarjeta hace que los usuarios limiten las operaciones", dijo Guillermo Barbero, socio de First Capital Group. A modo de contraste, el dólar MEP cerró el viernes pasado a \$1000, mientras que el tipo de cambio tarjeta cotizó a \$1410 en el Banco Nación. Es decir, es una diferencia de \$410 por dólar, por lo que un viajero se puede ahorrar hasta un 41% si opta entre un método de pago u otro.

Al ampliar la mirada, en marzo se contrajo el financiamiento privado en general, ya que subió un 6% nominal mensual. "En la Argentina, los préstamos de los bancos en pesos al sector privado (individuos, empresas, familias) suman un 6% PBI, menos de un séptimo de lo registrado en la región", señalaron en Quantum Finanzas. En el promedio de América Latina, esa relación es del 47%. •

ECONOMÍA 17 LA NACION | LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

# La inversión que paga hasta 9% en dólares al año: bonos de empresas

FINANZAS. Los expertos recomiendan las obligaciones negociables (ON), como una forma de ganarles a la inflación y a la divisa

En el mercado de capitales, hay opciones para hacer rendir los dólares que duermen en la caja de ahorro. Una de ellas son las obligaciones negociales (ON), títulos de empresas que ofrecen la posibilidad de generar un rendimiento en moneda dura del 9% anual, una inversión que ganó atractivo en los últimos años tras la escalada inflacionaria que atravesó Estados Unidos.

Las ON son los bonos de deuda que emiten las empresas privadas para financiarse. A diferencia de las acciones, se trata de una inversión de renta fija, ya que la compañía le presenta al inversor la estructura de pago de intereses y capital con fechas específicas. Esto permite calcular la rentabilidad que se puede obtener antes del vencimiento o el rendimiento corriente por el cobro de cupones de intereses en términos anuales. Además, hay ofertas de lo financial advisor wealth management más variadas: con tasa variable o de Balanz Capital, algunas desventa- energético, dada la desregulación de ajustable, a emitirse en pesos o en dólares, con ley extranjera o local.

"Hay obligaciones negociables

que se pueden comprar tanto en dólares como en pesos y recibir flujos en dólares, por lo que puede ser una buena alternativa para dolarizar la cartera. Estetipo de activos están hechos para inversores conservadores que buscan estabilidad y quieren generar renta", dijo Tobías Sánchez, research analyst de Cocos Capital.

Para Maximiliano Donzelli, research manager de IOL invertironline, la ventaja de este tipo de instrumentos es que ofrecen previsibilidad sobre cuáles serán los flujos futuros al momento de la compra. Además, están compuestos por la devolución del capital sumado a un interés que será abonado con regularidad, según se establece en las condiciones iniciales de emisión.

Sin embargo, como cualquier inversión, también tiene algunos riesgos. Deacuerdo con Nicolás Carreras, jas a tener en consideración son los riesgos de liquidez por no contar con un volumen necesario para comprar



Las ON del sector energético (como YPF), entre las preferidas ARCHIVO

y vender el título en el mercado de capitales; riesgo de crédito, por incumplimientos del emisor, o de tasa de interés, ya que el cambio en la política monetaria podría afectar el precio y la paridad del bono.

"También puede haber un riesgo del mercado. Las ON pueden verse influenciadas por factores económicosypolíticos que exceden el control de la empresa emisora. Eventos como crisis económicas, cambios en políticas gubernamentales o condiciones del mercado pueden afectar el precio de las ON si se quieren vender antes del vencimiento, o incluso generar riesgo de pago si el evento es muy negatívo", agregó Donzelli.

#### Alternativas

Hay algunas ON que los analistas del mercadodestacan. Para Carreras, actualmente hay una oportunidaden aquellos bonos en dólares del sector tarifas. Para perfiles moderados, una alternativa podría ser el papel de YPF con vencimiento en 2029 (YMCIO),

con un rendimiento anual por cobro de cupones del 9%; mientras que para aquellos con mayor apetito por el riesgomencionóa Edenor 2026 (DN-C3O), con rendimiento del 9,75%.

También mencionó aquellas compañías relacionadas con el transporte, dada su capacidad de ajustar ingresos atados al tipo de cambio. En este grupo apuntó el título que emitió Aeropuertos Argentina 2000 con vencimiento en 2031 (ARCIO), con un rendimiento por el cobro de cupones del 8,5% anual.

"Actualmente, no somos muy constructivos en sumar ON en los portafolios comprando en el mercado secundario que rindan menos del 5%, ya que preferimos bonos soberanos o el Bopreal. No obstante, hay algunas alternativas con buena relación riesgo-retorno, como la ON de Generación Mediterránea (MR-CAD), con rendimiento del 10,2% anual", apuntó Donzelli.

En cambio, el analista de IOL invertironline señaló que una opción más recomendada es comprar las

ON que se licitan en el mercado primario, cuando se lanzan al mercado, debido a que los rendimientos suelen ser más "interesantes". Estos anuncios los comunican las sociedades de bolsa a sus clientes.

Por ejemplo, en el último mes hubo emisiones de IRSA, Petrolera Andina, Generación Mediterránea y MSU, papeles que ofrecieron rendimientos de entre 7% y 9,5%. En tanto, esta semana habrá licitación de Raghsa, con tasa de entre 6% y 7%.

"En la Argentina, generalmente las obligaciones negociables más demandadas son aquellas emitidas en dólares y con cupones anuales entre un 7% y un 10%. Estos suelen ser más altos que en países desarrollados por estar ligados al riesgo geográfico y, por ende, al riesgo país. No obstante, han funcionado como refugio para muchosinversoresporelhistorialde repagoo trackrecord de la sempresas con balances más sólidos y por tener menor volatilidad que los bonos soberanos", completó Carreras.

Para Sánchez, aquellos inversores interesados en asumir riesgo corporativo podrían contemplar la posibilidad de sumar a su cartera la ON de Pampa Energía (MGCHO), ya que es una compañía que cuenta con ingresos en dólares, lo que reduce las posibilidades de incumplimiento.

"En general, las ON que son emitidas por empresas argentinas deberían tener rendimientos por arriba del 10% en dólares, teniendo en cuenta que el bono del Tesoro de Estados Unidos rinde 5%, cuando es considerada una de las inversiones más seguras del mundo. Sin embargo, por las restricciones cambiarias actuales y la falta de alternativas, nos encontramos con la paradoja deque muchas ON rinden lo mismo que la inversión más segura", cerró Donzelli. • Melisa Reinhold

#### La Argentina ya no es tan barata para los turistas uruguayos

PRECIOS. Aún favorable, la diferencia se redujo al menor nivel en 5 años

MONTEVIDEO (El País/GDA).-.El indicador de precios fronterizos (IPF) que elabora la Universidad Católica Campus Salto, de Uruguay, se redujo en marzo al menor nivel desdeabrilde 2019, recortando sustancialmente el beneficio que obtenían los uruguayos en sus compras en la Argentina entre septiembre y diciembre del año pasado.

"El indicador muestra que, considerando el conjunto de bienes seleccionados y sus ponderaciones en el gasto de consumo de los hogares, adquirir la canasta en Concordia (Entre Ríos) es 33% más barato en relación con Salto. Desde la perspectiva de Concordia, el indicador muestra que Salto está 50% más caro en comparación con esa ciudad", señaló el informe de la universidad.

La brecha muestra que a marzo la canasta de 60 artículos es 50,33% más cara en Salto que en Concordia. En enero, la diferencia era de 97,4%, en noviembre pasado, de 157,3%, yen septiembrefueelmomentodemayor brecha de la serie (que comienza en 2015):180,2% (cuando la Argentina estaba "baratísima" para los uruguayos).

En la división alimentos y bebidas no alcohólicas se releva el precio de 30 productos, lo que la convierte en la que mayor influencia adquiere en el IPF. Allí la brecha se redujo de 93% a 46% más caro en Salto que en Concordia.

"Unicamente cuatro artículos muestran una diferencia de precios superior a 100%. Estos son galletitas dulces, huevos de gallina, postres en polvoy mayonesa. La mayor diferencia de precios se registra en la mayonesa: 231%", indicó el informe.

En prendas de vestir y calzado la

brecha se reduce de 46,1% a 14,4% y 'se ubica en un nivel muy bajo",

En productos del hogar, la diferencia de precios, que era del 218,3% en septiembre pasado y 119,5% en enero, bajó en marzo a 50,7%.

En transporte y combustibles, la brecha pasó de 65,6% a 29,9%.

En comidas fuera del hogar, la diferencia sigue siendo grande: 125,7% más caro Salto que Concordia, frente a 154,5% en enero.

En bienes y servicios varios la brecha bajó de 118,3% a 54,2% (llegó a ser de 338,9% en septiembre). •

# clasificados

# Legales

#### Convocatorias

#### Convocatoria

ASOCIACIÓN ORT ARGENTI-NA. Entidad de Bien Público Personeria Juridica D.C.N. 10.855-44. CONVOCATORIA Señor Asociado: Nos dirigimos a Ud. con el fin de convocarlo a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 25 de abril de 2024 a las 18:00 horas. La reunión se llevará a cabo en la sede social de la Asociación, Av. del Libertador 6796, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario General. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Estados Contables, Inventario e

#### Convocatorias

Informe del Órgano Revisor de Cuentas correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3) Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva. Buenos Aires, 04 de abril de 2024. Maletta, Mirta Silvia Secretaria General. Feldberg, Guillermo Presidente. Maletta, Mirta Silvia, Secretaria General, y Feldberg, Guillermo, Presidente, ambos designados por Acta de Asamblea de fecha 25 de abril de 2023. De los Estatutos Art. 16 inc. a) "Las Asambleas Generales se celebrarán y serán válidas cualquiera sea el número de socios Activos presentes, después de transcurrida media hora de fijada en la convocatoria, si no se hubiera reunido la mitad más uno de los socios con derecho a voto. Feldberg Guillermo. Presidente

#### Convocatoria

CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISION PARA LOS TRA-BAJADORES ADUANEROS Convocatoria a Asamblea Ordinaria De acuerdo a lo determinado por los artículos 43º, 44º Inc. a) y b) y 46° Inc. m) del Estatuto de la Entidad, convócase a

#### Convocatorias

los afiliados y beneficiarios de la Caja Complementaria de Previsión para los Trabajadores Aduaneros a la : Asamblea General Ordinaria; a celebrarse, el día 8 de mayo de 2024 en el Hotel Metropolitano S.U.P.A.R.A., México 1559 Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 18:00 y en segunda convocatoria a las 18:30 de la misma fecha y lugar, a fin de tratar el siguiente orden del dia: 1º Elección de 4 asambleístas para firmar el Acta, 2º Informe del Consejo de Administración. 3º Consideración y aprobación de la Memoria, Balance y Estado de Resultados del Ejercicio 2023 (Art. 44" Inc. a) del Estatuto). 4º Determinar el porcentaje que prevén los Art. 3º y 5º del Estatuto. La documentación que se menciona en el punto 3%, se encuentra a disposición de los señores afiliados y beneficiarios en la sede de la Caja Complementaria Bolívar 332 Piso 3 C.A.B.A. en el horario de 10:00 a 15:00. Consejo de Admi-

Para publicar llamar a 4318-8888 5199-4780 Clasificados

#### Otros

#### PROVIDUS S.A.

de Capitalización y Renta en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto Nº 142 277/43 y demás normas legales vigentes, hace saber: Sorteo Quiniela de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), correspondiente al mes de Marzo de fecha 30/03/2024: 1º Premio 004 2º Premio 870 3º Premio 346 4º Premio 918 59 Premio 872 Carlos Pellegrini 137 - 6º piso - CA-

#### Resultado de Sorteo ^lcance

S.A. de Capitalización y Ahorro para fines determinados Rivadavia 717 - 5to. Piso Of. 37 Capital Federal

En cumplimiento Art. 21 – Decreto Nº 142277/43 y demás normas vigentes (Ampliación del Art. 5º Capitulo VI Res. Gral. No 26/2004), hace saber: Resultado Sorteo del 30 de Marzo de 2024 - por QUINIELA DE LA CIUDAD 1º 004 -2º870 - 3º346 - 4º918 - 5º872. Las adjudicaciones favorecidas quedan sujetas a verificación de pago. Presidente

Carlos Alberto MAINERO.

#### BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A.

www.lanacion.com.ar

CIRCULACIÓN NACIONAL

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

#### **CONCURSO PÚBLICO DE PRECIOS**

OBJETO: El Banco de la Provincia de Córdoba S.A. Ilama a CONCURSO PUBLICO DE PRECIOS - ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL PARA EL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A.

Fecha y Hora de recepción de las ofertas: 25 de abril de 2024 a las 12:00 hs.

Aclaraciones: Se admitirán por parte de los oferentes adquirentes de Pliegos requerimientos de aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos hasta el 18 de abril de 2024 inclusive.\*

Pliegos: disponibles a la venta hasta el día 19 de abril de 2024 inclusive.

Valor del Pliego: \$ 180.000 (Pesos: ciento ochenta mil)

Adquisición de Pliegos: Los oferentes que hayan adquirido los pliegos podrán solicitarlos a la casilla de correo recepciondeofertas@bancor.com.ar Los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores del Banco de la Provincia de Córdoba S.A. o haber iniciado el trámite de inscripción.

Sitio Web: www.bancor.com.ar

\*El presente se rige por los términos y condiciones contenidos en los Pliegos. BANCOR

omo consecuencia de sus recurrentes crisis económicas ✓y alta inflación, la Argentina cerró 2023 con casi 42% de su población por debajo de la línea de pobreza, 12% con ingresos de indigencia y unos 7 millones de trabajadores informales o precarios, que desde hace años se han convertido de hecho en ciudadanos de segunda categoría en materia de derechos sociales y laborales. Junto con el retroceso del PBI por habitante en la última década, el empleo privado registrado se encuentra casi estancado y agudiza la quiebra del sistema previsional, donde las sucesivas moratorias dispuestas desde 2007 sumaron tres millones de jubilados y pensionados sin aportes o con aportes simbólicos y duplicaron el total de beneficiarios.

Para colmo, la obsoleta legislación laboral nacida 80 años atrás y que se tornó más rígida, burocrática y costosa desde hace 50 quedó divorciada de la realidad socioeconómica argentina del siglo XXI y las exigencias de productividad impuestas por la revolución tecnológica a nivel global, salvo en muy contadas excepciones.

Con este cuadro de situación, resulta evidente la necesidad de una modernización de las leyes laborales para crear empleos privados con aportes jubilatorios. Principalmente en las empresas más pequeñas, amenazadas desde hace décadas por el riesgo de que un fallo arbitrario de la Justicia Laboral las lleve a la quiebra, mientras enfrentan la creciente competencia desleal del empleo en negro o en gris.

zación laboral -que últimamente catos, incorporar minorías, limitar reemplaza a la palabra reforma, de muy mala prensa- ocurre algo similar que con una baja drástica de la inflación: todos los actores están de acuerdo, mientras no afecte los intereses de cada uno o pueda sacar tajada de algunos cambios.

De ahí surge el juego ambivalente de dirigentes sindicales perpetuados durante décadas al frente de sus gremios, que en 2018 hasta llegaron a oponerse a las pasantías laborales parciales y no rentadas de estudiantes secundarios de escuelas técnicas. El podio de antigüedad en la conducción de los sindicatos más notorios es encabezado en 2024 por Amadeo Genta (Municipales CABA, con 41 años), Luis Barrionuevo (Gastronómicos, 39) y Rodolfo Daer (Alimentación, 39), seguidos por Armando Cavalieri (Comercio, 38), José Luis Lingeri (AySA, 38) y Hugo Moyano (Camioneros, 37).

Si la obsoleta legislación laboral argentina parece un retrato amarillento como el de muchos sindica-

#### **CUENTAS PENDIENTES**

# La reforma más necesaria, pero siempre postergada

Néstor O. Scibona

PARA LA NACION-

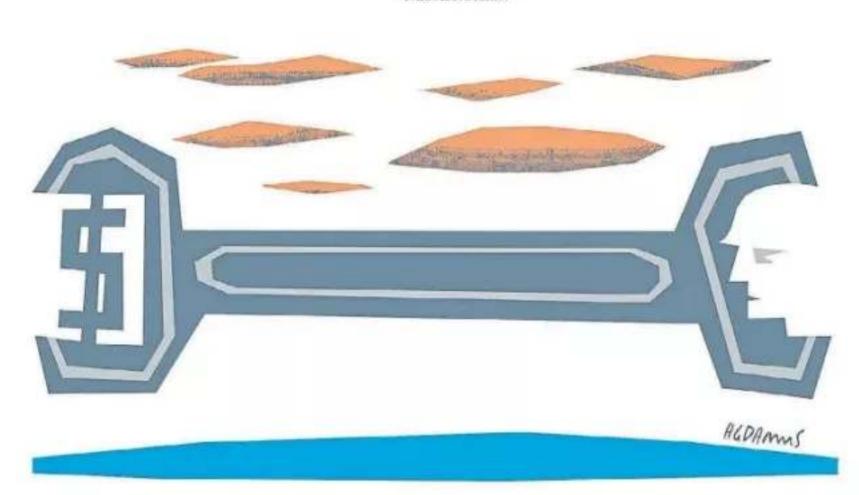

listas millonarios, otra razón es que, desde el retorno de la democracia, los gobiernos no peronistas fracasaron en sus intentos de iniciar su gestión con reformas de fondo en la legislación sindical y laboral.

Tras su histórico triunfo electoral de 1983, Raúl Alfonsín sufrió su primer revés político con la ambiciosa reforma laboral ("ley Mucci"), Sin embargo, con la moderni- destinada a democratizar los sindireelecciones y quitarles el manejo de las obras sociales. El proyecto, sin consulta con el gremialismo peronista, naufragó en el Senado con mayoría del PJ por solo dos votos de diferencia. También provocó la reunificación de la CGT y las 13 huelgas generales encabezadas por Saúl Ubaldini, entonces líder de la central obrera, hasta que, en 1988, se restablecieron los convenios colectivos, suspendidos durante 13 años.

En cambio, la reforma laboral impulsada por Fernando de la Rúa en abril de 2000 tenía varios puntos de contacto con la que es motivo de debates desde fin de 2023. Entre ellos, la extensión a seis meses (prorrogable) del período de prueba, eliminación por dos años de la ultraactividad de los convenios, así como la negociación colectiva por empresa y no solo por rama de actividad. Aunque fue sancionada por el Congreso, quedó trunca por el escándalo del pago de coimas a senadores del PJ, que motivó la renuncia

del vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez y pasó a la historia como "ley Banelco".

#### Del DNU a la ley

A poco de asumir, con el 56% de los votos y en minoría legislativa, Javier Milei ensayó el atajo de incluir todo un capítulo laboral (título IV) de 44 artículos dentro del megadecreto de necesidad y urgencia 70/23 de desregulación, para destrabar la creación de empleo privado formal. Si bien está lejos de una reforma integral, no deja de ser un avance, ya que incorpora algunos cambios inéditos. Entre ellos, un sistema único de registro electrónico para desactivar la "industria del juicio" de multas laborales por cuestiones formales; exigencias para evitar la paralización de actividades esenciales a raíz de conflictos, o el consentimiento explícito de cada trabajador para aportar la cuota mensual destinada a su sindicato, que afecta una de las "cajas" de los gremialistas.

No obstante, este intento de legislar vía DNU desembocó en un doble traspié para el Gobierno. Por un lado, la CGT judicializó todo el capítulo laboral y logró que en plena feria judicial de enero la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con fuerte influencia kirchnerista-sindical, suspendiera su vigencia al considerarlo inconstitucional por no responder a una situación de emergencia. Por otro, el Senado rechazó por

primera vez este tipo de instrumento constitucional por 42 votos (en su mayoría del PJ y algunos de la UCR) y ahora es más que incierto su destino en Diputados. Con este alto grado de politización, nadie espera que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) vaya a pronunciarse sobre el DNU.

En cambio, la única buena noticia del verano para los empleadores fue la decisión de la Corte que a fin de febrero revocó un fallo de la Cámara laboral, que había dispuesto la capitalización anual y sucesiva de intereses (anatocismo) en las indemnizaciones por despido de trabajadores y multiplicaba exponencialmente su monto. Aunque la CSJ sentenció que ese procedimiento era contrario al Código Civil, no estableció en su reemplazo un mecanismo de actualización para preservar el monto indemnizatorio en términos reales, que estará a cargo de cada sala de la Cámara.

A pesar de todo el ruido político, la modernización laboral incluida en el DNU deroga artículos de la ley de contrato de trabajo (de 1974), pero declara nulo y sin valor todo acuerdo de partes que suprima o reduzca derechos, estatutos profesionales y convenciones colectivas. También eleva en un 50% la indemnización por despido discriminatorio por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, opinión política o gremial.

Para las empresas, especialmente pequeñas y medianas, un aspecto clave es la derogación, en la ley de empleo, del sistema de multas por cuestiones formales (registración, entrega de certificados, deudas de aportes, etc.). El cobro de esas multas había sido "privatizado" por el Estado en la década del 90 al delegarlo en cada trabajador y su abogado litigante. Ese cambio incentivó la "industria del juicio", al incrementar en cuatro o cinco veces el monto de las indemnizaciones (últimamente pasaron a tramitarse 100.000 causas anuales), lo cual desalienta a las pymes a contratar personal ante el riesgo de demandas que pueden conducirlas a la quiebra. También valoran la ampliación de tres a ocho meses del período de prueba de nuevos trabajadores, ya que facilita su capacitación.

Paralelamente, establece que, mediante convenio colectivo de trabajo, ambas partes podrán sustituir las indemnizaciones por despido sin causa por un fondo de cese laboral, con costos a cargo del empleador y un aporte mensual no superior al 8% del salario, o por un sistema privado de capitalización con créditos laborales actualizables por el IPC del Indec más un interés de 3%.

En medio de la negociación con los gobernadores del capítulo fiscal y el restablecimiento del impuesto a las ganancias, es una incógnita si el capítulo laboral del DNU 70 será un "cortey pegue" para incorporarlo a la versión reducida de la "Ley de bases" o si previamente se modificarán o suprimirán algunos artículos conflictivos para negociar acuerdos con fuerzas políticas aliadas y opositoras.

El hecho de que pueda integrar un nuevo proyecto de ley (aunque mucho más variado) abre un espacio de negociación inexistente con un DNU, que debe ser aprobado o rechazado en su totalidad.

Esta posibilidad no necesariamente significa acelerar su aprobación, por más que diputados de Pro ya presentaron tres proyectos específicos para rescatar las principales reformas laborales del DNU. Pero senadores de la UCR firmaron otro con cambios cosméticos y burocráticos, y hasta en la CGT se habría abierto un debate interno para elaborar una reforma laboral propia y presentarla como alternativa a su rechazo sistemático, según lo anticipó en el portal Infobae el periodista Ricardo Carpena.

Mientras tanto, la dirigencia política sigue en deuda con la reiterada y nunca cumplida promesa de transformar planes sociales en trabajo formal.

# En Brasil quieren poner barreras a los lácteos argentinos

PRESIÓN. Productores de ese país pidieron ante el gobierno de Lula da Silva que se apliquen medidas antidumping a esas importaciones

#### Gabriela Origlia

PARA LA NACION

CÓRDOBA.- Después de una serie de presentaciones judiciales, los productores brasileños de lácteos avanzan en el reclamo ante la Secretaría de Comercio de su país para que dicte una medida antidumping contra las importaciones de esos bienes desde la Argentina y Uruguay. Aducen que los productos que entran esos productos-principalmente leche en polvo- lo hacen con costos de producción por debajo de los de Brasil.

Ércole Felippa, presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), explicó a LA NACION que existe desde hace meses una "presión muy fuerte" de las cámaras que agrupan a los productores lácteos de Brasil, que no quieren que ingresen pro-

ductos porque compiten con los que elaboran ellos.

"Las autoridades los escuchan -señala-, pero Brasil no tiene forma de no importar. Es deficitario, consume más de lo que produce". Según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), el año pasado Brasil aumentó 69% sus importaciones frente a 2022; fue el año con más alto registro desde 2020.

De los envíos argentinos al exterior en 2023, en dólares, el 48% fue a Brasil, seguido de Chile, con 8,4%. El año pasado fue malo para la industria láctea local: solo 20,4% de la producción en litros de leche equivalentes se exportó (en 2022 fue 25,5%).

año Brasil debería comenzar importando bastante volumen, pero

luego habría una tendencia a la baja debido a precios internacionales más caros. Hay compradores que adelantaron importaciones frente a este contexto.

#### "No hay dumping"

Felippa describe que los productores brasileños "denuncian dumping, que no hay. No existe. Hasta hace poco teníamos derechos de exportación". Reconoce que la producción argentina y uruguaya, por diversos factores, es más barata que la de Brasil, "pero no es dumping". La posibilidad de importar desde otros mercados no se analiza porque, por el Mercosur, hay arancel externo común.

En las presentaciones realizadas Según el análisis del OCLA, este los brasileños piden que "se pruebe" que los exportadores cumplen con los "mismos requisitos impues-

tos" a ellos en materia "de prácticas laborales, fiscales, sanitarias, ambientales y veterinarias".

Santiago de Luca, socio del estudio Barral Parente & Pinheiro, especializado en procesos antidumping y que trabaja tanto en Brasil como en la Argentina, detalla que las denuncias de las asociaciones de productores lácteos brasileños llevan "bastante" tiempoy, como no prosperaron en la Justicia, acudieron a Comercio en su país, donde hicieron presentaciones, "puntualmente" contra la Argentina, por el ingreso de leche en polvo a un valor"10% debajo del costo de producción" local.

El experto apunta que Brasil tiene un sistema de investigación del dumping "muy similar" al de la Argentina, con la diferencia de que la medida provisoria la puede imponer a los tres meses: "Si fija un arancel, cualquiera sea, lo extienden a los 18 meses, que es el tiempo máximo posible y, durante ese lapso, encarecen las ventas argentinas". La otra diferencia es que el país vecino acepta en estos procesos la representación genérica por cámara, con lo que se pueden hacer "acuerdos sectoriales" con "compromisos de precios para todo el sector, no con cero arancel, pero minimizando el impacto".

Un riesgo cierto a corto plazo que ven en el sector lácteo argentino es que en frontera pueda haber demoras en las autorizaciones de ingresos de productos, pero no esperan que la administración de Lula da Silva complique las importaciones porque, si no, no solo habría escasez de lácteos, sino que aumentarían fuerte los precios. •

LA NACION | LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

# **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de Natalia Blanc www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

#### PRESENTACIÓN

#### Un viaje literario con Cándido López

El Museo Histórico Nacional y la Asociación de Apoyo al Museo Histórico Nacional organizan la presentación de la novela El amante de la mano izquierda, de Enrique Parma. Acompañarán al autor la especialista en arte Laura Malosetti Costa y el poeta Horacio Zabaljáuregui, coordinados por la periodista Blanca López Velasco. Mañana, a las 18, en el Auditorio del Museo Histórico Nacional (Defensa 1660), con entrada libre.

# La Cisterna: de la casa de Rosas al sitio arqueológico más grande de la ciudad

**PATRIMONIO.** En el corazón de Buenos Aires, conserva restos de megafauna prehistórica, vajilla con consignas federales y 15.000 piezas que atraviesan cuatro siglos de historia

#### María Paula Zacharías

PARA LA NACION

Uno de los más grandes descubrimientos arqueológicos de los últimos tiempos está en el corazón de Buenos Aires. El sitio arqueológico la Cisterna, situado en Moreno 550, atraviesa cuatro siglos de historia y permite asomarse al pasado del casco histórico porteño.

Cuando se hacía un pozo de obra, un vecino divisó una estructura que emergía de la tierra y alertó a las autoridades. La obra se detuvo. pero no a tiempo: las máquinas derrumbaron una estructura sanitaria centenaria, de las más grandes de la región. Tras más de veinte excavaciones arqueológicas realizadas a lo largo de ocho meses, en 2018, en el lugar funciona desde 2023 un nuevo espacio expositivo, dependiente de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico del Ministerio de Cultura de la ciudad. En el museo hay vitrinas y una pasarela para asomarse a lo que quedó de la vieja cisterna. En los tiempos de Juan Manuel de Rosas funcionó ahí la Casa de Gobierno de la Confederación Argentina. Del conjunto de elementos recuperados, se expone una selección de los más de 15.000 restos arqueológicos y paleontológicos, entre vajillas, frascos, juguetes y restos de alimentos.

El paleontólogo Horacio Padula rastrea el pasado de este sitio hasta la fundación de la ciudad por Juan de Garay, y si lo apuran, unos millones de años más atrás también. "Cuando Garay se asienta en la región que sería la actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo hace, estratégicamente, sobre una saliente de la meseta pampeana, entre los valles del río Reconquista hacia el norte y el valle del Riachuelo hacia el sur. El extremo de la saliente terminaba en una barranca que corría paralelo a la costa del Río de la Plata desde la punta del Retiro (actual Plaza San Martín) hasta la punta del actual Parque Lezama. La meseta ofrecía una superficie casi plana, con alturas entre veinte y treinta y ocho metros sobre el nivel del río. Las depresiones que la surcaban eran producto del accionar fluvial de los arroyos luego llamados Maldonado, Medrano, Cildáñez y otros de menor caudal. Hacia el este, el llamado 'bajo' estaba integrado por tosca desnuda, lugar de transición entre la orilla y la barranca, y de habituales hallazgos de restos fósiles de los animales característicos de la región, la megafauna, compuesta por mamíferos de más de una tonelada de peso. Restos de



Esquina de Bolívar y Moreno: al fondo se observan dinteles altos y un frontis triangular de Moreno 550



Objetos rescatados que cuentan el pasado de la ciudad

estos animales fueron hallados en el mortero de la cisterna principal del sitio", escribió en un informe.

Allí vivió Rosas, y eso aporta otro capítulo en la historia. El solar ya aparecería en el plano de reparto de tierras realizado por Garay en 1583, inscripto como perteneciente a Antonio Ermud y Alonso Gómez. Un siglo y medio más tarde, aparece en nuevos datos catastrales: es propiedad de la iglesia, y figura como Casa del Obispo en 1756 hasta 1774. "Para 1778, se cuenta con la información de que la propiedad pasa a manos del matrimonio de Felipe Arguibel y Andrea López, que contaba con nueve hijos y ocho criados. Arguibel fue un francés que llegó a Buenos Aires en1753, hizofortuna y entre sus pro-

piedades figuraba Moreno 550. En 1783, la hija mayor, Teodora Josefa Arguibel, contrajo matrimonio con el español Juan Ignacio de Ezcurra Ayerra, quienes residieron en la casona de Bolívar y Moreno, pues su esposa había heredado esa propiedad. También tuvieron nueve hijos. Una desus hijas, María Encarnación Ezcurra Arguibel, se casó con Juan Manuel de Rosas, y en 1813 fueron a vivir a Moreno 550", detallan los investigadores Mario Silveira, Ricardo Orsini y Federico Faccini.

Que Rosas haya vivido en esta casa es cuestión de polleras: su mujer y su mamá se llevaban pésimo y por eso el matrimonio se instaló en la casa de los padres de Encarnación. De ahí que en la vajilla de loza inglesa

encontrada en las excavaciones se lean leyendas como "Federación o muerte" o "Mueran los salvajes unitarios". Rosas las había encargado en Inglaterra. El Restaurador compró lotes adyacentes entre 1836 y 1838. "La residencia de Moreno 550 y el predio de Bolívary Moreno, hoy ocupadoen parte por el Palacio Raggioy también adquirido por Rosas, se habrían transformado en sede gubernamental del mandatario al menos hasta que se terminó de construir el Caserón de Palermo, en 1839", escriben los investigadores. Fue en ese tiempo sede de gobierno.

Después de la batalla de Caseros, funcionaron allí en diferentes épocasy por distintos períodos la oficina de Papel Sellado de la Provincia, la Escribanía Mayor de Gobierno de la Provincia, la Oficina de Patentes, la Corte de Justicia de la Nación y también el Correo, que fue trasladado en 1910, cuando se construyó el edificio de los Almacenes Raggio, y la Escuela Modelo de Catedral al Sur, inaugurada en 1858. Entre 1902 y 1903, llegaría el fin de la legendaria construcción. Tras un loteo, se construyó un edificio con planta baja y primer piso de estilo italiano con unidades para casas de alquiler y locales comerciales. Estaban ocupados, entre otros, por un taller de pulido de cristales y, ya promediando el siglo, por el periódico La Época.

La construcción se mantuvo en pie al menos hasta 1973, cuando su propietario, Cristalerías Rigolleau, presentó plano de demolición y so-

licitud de corte del servicio a Obras Sanitarias de la Nación. En fotos aéreas de 1978 ya aparece la playa de estacionamiento donde algunos años más tarde se pondría en marcha del emprendimiento inmobiliario donde se encontraron los restos de la Cisterna. Por intermediación judicial, se paró la obray se contrató a un equipo patrimonialista dirigido por el arquitecto Mederico Faivre, que trabajó con un equipo arqueológico dirigido por Ana Igareta, supervisado por la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico en 2021. En 21 unidades de excavación, se encontraron pozos ciegos, aljibes ypozos de basura. Lo más importante, lo más impactante de ver, es la cisterna que da nombre al lugar.

En el Manual de arqueología urbana. Técnicas para excavar Buenos Aires, Daniel Schávelzon explica que este "tipo de estructuras eran utilizadas para contener agua para su uso y consumo y su presencia era signo distintivo de una élite". "Funcionaba mediante una cámara bajo tierra con una cúpula o bóveda redondeada o cuadrangular en su parte superior, pisos de baldosas, y paredes cubiertas en cal o cemento destinados a evitar la contaminación del agua, la cual ingresaba a través de albañales o caños de hierro desde terrazas o patios", detalla. Se trata de una estructura circular, con un diámetro de 7,20 m y una altura aproximada de8 metros, con capacidad para contener 250.000 litros, hecha de ladrillos y revocada con cal.

No se sabe exactamente en qué período fue construida, pero es posible que coincidiera con los tiempos de Ezcurra y Rosas. Sí se sabe cuándo se destruyó: en la primera semana de 2018, cuando la empresa constructora que trabajaba ahí la tiró abajo. Era la más antigua y mejor conservada de la ciudad. Desde 2017, el estudio Kohon construía ahí un edificio de 14 pisos con subsuelo y la obra había sido clausurada dos veces, para proteger el hallazgo. Fue Schávelzon quien alertó que en el predio había restos amparados por la ley nacional 25.743 de protección del patrimonio arqueológico.

Quedan en el museo las bases y todo lo que se encontró ahí. "El material referido a restos de comida (óseo y restos botánicos) ya ha sido analizado en detalle. Los restos óseos llegan a sumar unos 10.000. Nos informan, en primer lugar, que el consumo de carne vacuna era prioritario, algo que es una constante en los sitios excavados y analizados en Buenos Aires", detalla el informe. El menú era variado: se detectaron restos de 49 especies animales.

Han salido de la tierra una gran cantidad de tesoros: vajilla de loza inglesa, tazas de chocolate, jarras, bowls, frascos de mostaza francesa, ollas de cerámica vidriada y botellas de agua y cerveza de gres. También, bacinicas, jarras y palanganas, potes de ungüento y pipas. No faltaron vinos de Burdeos, frascos de perfume, canicas, trompos y pelotas de cuero. Todo está a la vista en el museo del sitio, que puede recorrerse con visitas guiadas de 40 minutos: un verdadero viaje en el tiempo. ●

#### Para agendar

Visitas guiadas: miércoles, jueves y viernes, a las 16, sin inscripción. Capacidad limitada. Gratis. 20 | SOCIEDAD | LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

# SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de **Angeles Castro**www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion
sociedad@lanacion.com.ar

CIFRAS QUE IMPACTAN

215.885

infecciones

Son los casos de dengue confirmados oficialmente entre el 1º de enero y el 30 de marzo

#### Crisis sanitaria | LA MAYOR EPIDEMIA REGISTRADA HASTA EL MOMENTO

# Dengue: informan 52.000 casos en una semana y la curva no bajaría antes de mayo

Las 215.885 infecciones confirmadas en tres meses son un 54% más que las de todo 2023; según previsiones de infectólogos y autoridades, la emergencia continuará en las próximas semanas

#### Fabiola Czubaj

LA NACION

La mayor epidemia de dengue que enfrentó hasta el momento el país superó en las primeras 13 semanas de este año todos los casos acumuladosdurante 2023. Si bien la comparación es relativa, ya que parte de esas infecciones corresponden al "año epidemiológico" 2023-2024 -considerado de agosto a agosto- para la vigilancia sanitaria de esta enfermedad, describe la magnitud de esta emergencia de salud pública. Las notificaciones oficiales son solo una proporción de lo que sucede a lo largodel territorio y en la sprovincia s no hay estimaciones locales del subregistro asociado a esta enfermedad.

Deacuerdo con los datos que el Ministerio de Salud de la Nación actualizó ayer, en el país se diagnosticaron 215.885 casos de dengue en lo que va delañoy hasta el 30 de marzo. Se trata de un salto de 52.466 respecto de los 163.419 informados una semana antes. Así, el primer trimestre del añoya suma un 54% más infecciones que las 140.416 diagnosticadas por la Argentina para los 12 meses de 2023. El año pasado, por primera vez, en el norte del país hubo provincias en las que no se interrumpió durante el invierno la aparición de casos autóctonos de dengue (personas que contrajeron la infección donde viven, trabajan o hacen sus actividades habituales).

Al tener en cuenta la cantidad de casos notificados (incluye consultas con signos de sospecha por confirmar o descartar), la cifra asciende todavía más: a 340.529 para las primeras 13 semanas del año (hasta el 30 del mes pasado). En el mismo período, fallecieron 151 personas por la enfermedad, según se informó.

Si, en cambio, se tiene en cuenta el "año epidemiológico", que arrancó en agosto del año pasado, son 232.996 los casos confirmados. Las provincias documentaron nueve de cada 10 de esos casos (93%) a partir del 1º de enero de este año, luego de que, a mediados de noviembre de 2023, se dio una primera suba en los casos detectados y, a partir de la segunda quincena de diciembre, otro aumento que terminó por confirmar lo que en los ministerios de

Salud nacional y provinciales ya preveían desde el invierno de 2023 y sucedería sin preparación de parte del Estado ni promoción activa de la prevención en la comunidad.

Colaboraron las condiciones climáticas favorables para el mosquito vector (calor, tormentas intensas e inundaciones), junto con el desorden ambiental generalizado e independiente del nivel socioeconómico. En las áreas urbanas, se puede ver cómo el dengue se va extendiendo en el territorio y basta recorrer en cada epidemia las guardias o los consultorios febriles en los centros del sistema público y del privado para comprobar cómo se saturan por igual de pacientes con síntomas de dengue.

"Hasta el momento, en esta temporada [de dengue] el mayor número de casos (56%) es aportado por la región centro [provincia y ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba yEntreRíos], seguida de la región del noreste argentino (24%) [Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes] y del noroeste argentino (19%) [Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero] - publicó ayer el Ministerio de Salud de la Nación-. En términos de incidencia acumulada (casos cada cien mil habitantes), la más elevada es hasta el momento la de la región del noreste seguida por el noroeste y el centro [del país]. Las regiones de Cuyo y el sur son las que presentan el menor número de casos y las incidencias acumuladas más bajas".

Todas las provincias, excepto Neuquén, registraron más casos confirmados que la semana previa (17 al 23 de marzo), de acuerdo con la actualización nacional. Pero todas siguieron notificando casos por confirmar o descartar. Por el momento, el área de Epidemiología que elabora ese informe semanalmente señala que desde el 6 de febrero hasta el 16 del mes pasado es cuando más se aceleró la epidemia, con una cantidad máxima acumulada en una semana de 33.866 casos notificados.

Aun cuando en las provincias cuyanas los casos semantienen más bajos que en las demás, como también sucede con las jurisdicciones del sur, es la región con mayor diferencia en la cantidad de confirmaciones con respecto a la semana anterior (76%); le siguen las provincias del noroeste (59,7%), del centro (33,4%), el sur (28,9%) y, por último, el noreste argentino (6,8%), donde esta epidemia arrancó el año pasado.

En la región noroeste, a esta altura, las autoridades provinciales habían informado unos 9000 casos durante la epidemia del año pasado. Ahora, acumulan 9740 en el sistema nacional de vigilancia epidemiológica que administra la cartera a cargo de Mario Russo. En el área de Cuyo, la tendencia es "actualmente en ascenso", con "departamentos en brote de dengue" en las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis. En el sur, "casi en su totalidad [los casos son] importados", con "dos brotes" en Santa Rosa y General Pico, provincia de La Pampa, debido a la presencia del mosquito que transmite el virus, el Aedes aegypti.

#### Evolución

Hace diez días, Russo había anticipado a LA NACION al hablar por primera vez sobre la epidemia en curso que, con la información que proporcionan sus pares provinciales, el área de Epidemiología del ministerio nacional estimaba que el país estaba camino a alcanzar el valor máximo de infecciones o "pico" en la curva epidemiológica, para después empezar a descender en unas cuatrosemanas. Es decir, no antes de mayo. Con esto vienen coincidiendo infectólogos consultados, también al tener en cuenta la crítica situación en el sur de Brasil y en Paraguay, como publicó este medio.

En tanto, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró el fin de semana que "todos los datos son muy consistentes para indicarnos que en la ciudad de Buenos Aires se está en la fase final de este brote epidémico. Los casos irán descendiendo de acá en adelante".

El faltante de repelente que empezó poco antes del último fin de semana XXL, sobre todo en el AMBA, aún perdura. El Gobierno habilitó una vía de excepción en los controles de la Anmat para agilizar el ingreso al país de ese producto por compras online de particulares con servicio puerta a puerta e importadores habilitados para hacerlo. •



Las condiciones ambientales favorecen la reproducción del mosquito

# Una "enfermedad democrática", pero que la pobreza potencia

Los expertos destacan que el dengue afecta a todos, aunque pueden favorecerlo las viviendas deficitarias

#### Gabriela Origlia

PARA LA NACION

CORDOBA.— La peor epidemia de dengue que enfrenta el país muestra que se trata de una "enfermedad democrática", como la definen los especialistas. Pero también admiten que la pobreza la potencia. El vínculo entre dengue y vulnera bilidad social surge de la calidad de las viviendas, el hacinamiento, la forma de almacenar el agua y de tratar o no los residuos. A eso hay que sumar las dificultades para acceder a centros de salud y para comprar repelentes.

Expertos consultados por LANACION subrayan que el dengue no es una enfermedad de la pobreza, aunque esta condición la "favorece". Con 1499 casos cada 100.000 habitantes hasta el 30 de marzo, Chaco se encuentra segundo en el listado de los conglomerados más afectados; en esa provincia, Gran Resistencia es el área más pobre de la Argentina, con 65,2%

de habitantes en esa condición, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Siempre considerando la tasa de infectados, lidera el ranking Catamarca (1646 cada 100.000 personas), que tiene un 45% de pobres, y aparece en tercer lugar Formosa (1454/100.000), donde la población bajo la línea de pobreza asciende al 46,9%. Las tres zonas, además, pertenecen a la región norte, donde el dengue ya es endémico.

El infectólogo Eduardo López repasa que la Argentina viene de cinco años de dengue: "Decimos que los brotes se dan cada tres años. Pero hemos tenido tres desde 2019, ya se nos pegó. Históricamente se consideró una enfermedad de climas subtropicales y tropicales; con el cambio climático y la deforestación se urbanizó, entró a las grandes ciudades".

El 92% de la población argentina es urbana. María Victoria Boix, directora de Ciudades del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), precisa que uno de cada tres hogares en la Argentina presenta problemas graves en su vivienda. LA NACION | LUNES 8 DE ABRIL DE 2024 SOCIEDAD 21

# 140.416

Fueron las infecciones confirmadas durante todo el año pasado en la Argentina

#### 151 fallecidos

En lo que va del año murió esa cantidad de personas por dengue en el país



RICARDO PRISTUPLUK

De ese total, un tercio tienen condiciones "tan malas" que requieren de una vivienda nueva, mientras que el resto tienen inconvenientes cualitativos; por ejemplo, falta de conexión a un servicio básico como agua, luz o cloacas y hacinamiento crítico (más de tres personas por habitación). Esos problemas profundizan las posibilidades de contraer dengue.

Del último censo se desprende que 93% de las viviendas particulares tienen agua de cañería, pero 16% no acceden vía red y 43% no cuentan con cloacas. Boix apunta las "altísimas diferencias" que existen por provincia. Por ejemplo, en Misiones, el 77% no tienen cloacas mientras que en la ciudad de Buenos Aires esa cifra cae a 1,5%.

Señalaque, en las últimas décadas, en la Argentina se dio una expansión "desordenada" de las ciudades con dos fenómenos: más villas y asentamientos, y más barrios cerrados. "Haymás de 6000 barrios populares en los 33 conglomerados urbanos del país-añade-. Hay una situación crítica; el 90% no tiene agua corriente, el 97% no tiene red cloacal, el 99% no tiene gas y el 66% no accede a la energía eléctrica formal. Los dos primeros ítems son cruciales para la salud; en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), 85% de los barrios populares están expuestos a factores de riesgo".

Adolfo Rubinstein, director del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (Ciips) del Instituto de Efectividad Clínica y

Sanitaria, y exministro de Salud de la Nación, sostiene que hay un "vínculo absoluto" entre pobreza y dengue. Plantea que existen diversas capas de factores, desde lo que tiene que ver con lo geográfico y lo climático hasta, entre los determinantes "más importantes", los sociales.

"En infraestructura pobre hay desde ausencia de tratamiento de las aguas hasta falta de recolección de residuos y gente que vive hacinada -dice-. Así, los focos de la enfermedad empiezan a asentarse con más impacto en las zonas más pobres, en áreas no endémicas, en las zonas marginales de las ciudades".

López abunda en que la pobreza "favorece" que la reproducción de la enfermedad sea "más fácil y rápida", ya que en una habitación donde hay cinco personas el mosquito transmisor pica a más individuos en menos tiempo. "¿Cómo hablar de descacharreo a quien no tiene agua o pedirle que pongan un mosquitero en la cama? No se puede, no tienen cómo", agrega, y sugiere que, por ejemplo, el Estado podría preparar citronela, que como repelente dura menos, pero tiene eficacia, y entregarla a precio bajo o gratis.

Subraya que el problema no se termina con el descenso de las temperaturas, hay que seguir educando y concientizando sobre descacharreo en invierno para que en septiembre "no hagan eclosión" los huevos. Menciona, por caso, que no hay un control de las obras en construcción, que dejan agua de reservorio, lo que es un "foco ideal" para que el mosquito Aedes aegypti ponga los huevos.

Indica además que fumigar "no se discute", es una práctica que se hace en Singapur, en Miami, en Panamá: "Tiene que ser focalizada, dirigida; mata al individuo adulto por siete días y baja la cantidad de mosquitos, quedan menos".

Rubinstein comparte esa posición. Explica que el Ministerio de Salud de la Nación cuenta con la base de vectores para hacer bloqueos de manera temprana. Ratifica que hay que desplegar estrategias focalizadas y, cuando se diagnostica un caso, bloquear la zona. "Las campañas de prevención, la concientización de la población, la educación escolar son urgentes, no pasa por hacerlas cuando tenemos el brote encima", sintetiza.

El médico cordobés Sergio Konig es consultor en gestión de salud y exasesor del Ministerio de Salud de Chile. Es enfático al aseverar que el dengue tiene que ver con la pobreza de la población y de "quienes gestionan el tema".

"Al dengue lo conocemos desde hace décadas. Bastaba con hablar con expertos en cambio climático para que nos dijeran que tendríamos cada vez más días de alta temperatura y humedad. Era relevante haberlo previsto; comprar insecticidas, repelentes, repartir rollos de film para que en los barrios carenciados tapen los cacharros; educarlos en el manejo de la situación. Donde hay más vulnerabilidad, hay que hacer fumigaciones en la calle. Era una herramienta relativamente simpley no se hizo. Hay que romper el círculo de pobreza de gestión". •

# Fuerte rechazo al planteo de Benegas Lynch de que la educación no sea obligatoria

POLÉMICA. Sostuvo que el Estado no debe intervenir si una familia no envía al hijo a la escuela porque necesita que trabaje

#### Lucila Marin

LA NACION

Va en contra de los derechos de los menores a educarse y a no trabajar. Desconoce la idea de que las personas menores de 18 años son sujetos de pleno derecho. Esos fueron algunos de los argumentos que fundamentaron el fuerte rechazo de la oposición y especialistas en educación a los dichos de Alberto "Bertie" Benegas Lynch, quien ayer planteó que la educación no debería ser obligatoria y que los padres pueden hacer trabajar a sus hijos en lugar de mandarlos a la escuela.

"Yo no creo en la obligatoriedad de la educación", afirmó Benegas Lynch, hijo de quien el presidente Javier Milei considera su "prócer" y diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires. Consideró que es "responsabilidad de los padres" y que no debería intervenir el Estado. "Vos a tu hijo le querés dar lo mejor y muchas veces puede pasar, y sobre todo en la Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller con el padre trabajando", dijo en una entrevista con Romina Manguelen FM Milenium. "¿Cómo va a ser el Estado quien decide sobre el chico? A mí no se me ocurre una cosa tan invasiva", expuso.

Guillermina Tiramonti, especialista en educación e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), cuestionó: "Benegas Lynch lanza fuegos artificiales a la tribuna para hacerse ver. La Argentina optó por la educación obligatoria a fines del siglo XIX y hemos mantenido ese principio hasta hoy. Lo que la sociedad debe discutir no son las provocaciones de Lynch, sino cómo hacer para sacar el sistema del declive en el que quedó después de 20 años de administración K".

"No comento estupideces", fue la rotunda respuesta de Mariano Narodowski, académico asociado al Observatorio de Argentinos por la Educación, ante la consulta de LA NACION sobre las declaraciones del diputado libertario.

"Es una locura. Creo que no hay que ni discutirlo, pero no hay que menospreciarlo ni subestimarlo tampoco. No está descontextualizado de otras políticas públicas: la discusión sobre el adoctrinamiento y quién tiene que poner los recursos educativos, la pelea con las universidades públicas y con los gobernadores. Detrás hay un objetivo que tiene que ver con la instalación de una narrativa que lleve adelante una discusión sobre si todos tenemos derecho a la educación", analizó Flavio Buccino, docente y especialista en gestión educativa.

Y agregó: "Desde fines del siglo XIX se planteó la necesidad de la obligatoriedad de la educación porque era necesario incorporar a los hijos de los inmigrantes para la cualquier trabajo que pueda ser peconstrucción de la ciudadanía. La ligroso o entorpecer su educación. obligatoriedad no garantiza calidad, pero construye una dinámica diferente, una basede donde partir, la plataforma que una sociedad tiene pensando en la mejoría de generaciones futuras. Los verdaderos liberales lo pensaron así".

El concepto de obligatoriedad fue ampliándose a lo largo del



Alberto Benegas Lynch DIPUTADO LIBERTARIO

"Puede pasar que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller trabajando"



**Guillermina Tiramonti** ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN

"Lo que se debe discutir no son las provocaciones de Benegas Lynch, sino cómo sacar a la educación del declive"



Pablo Avelluto EXMINISTRO DE CULTURA

"Mi papá tuvo que empezar a trabajar a los 8. De estar vivo, iría a trompear al diputado ignorante"

tiempo. Julio Argentino Roca, a quien los liberales suelen elogiar, firmó y promulgó la ley 1420, sancionada en 1884, que establece la educación primaria común, gratuita y obligatoria.

El planteo de Benegas Lynch va además en contra del marco legal actual. La ley de educación nacional N

26.206 establece la obligatoriedad desde los cuatro años hasta la finalización del nivel secundario. En tanto, la ley Nº 26.390 prohíbe el trabajo infantil en la Argentina. Se suma, además, la Convención de los DerechosdelNiño,incorporada por la Constitución, que protege a los menores contra el desempeño de

"Asombra la ligereza de estas declaraciones. La obligatoriedad no surgió como un derecho, sino como una necesidad del propio sistema capitalista. Los beneficios que genera la educación no solo para quien la recibe, sino para el resto de la sociedad, indujeron a que fueran los Estados quienes la

financiasen, la hicieran obligatoria y la regulasen", apuntó Alejandro Morduchowicz, especialista en planeamiento educativo.

Consultados, desde el MinisteriodeCapitalHumano,delquedepende la Secretaría de Educación, se diferenciaron de la postura de Benegas Lynch: "La educación obligatoria fue propuesta en el contexto del pensamiento humanista liberal justamente para promover la libertad de los menores tutelados por adultos. Esto permite que los niños puedan educarse para desarrollar un proyecto de vida propio en el contexto de culturas cada vez más complejas, lo que vuelve imprescindible una alfabetización integral. Es cierto que la educación obligatoria ha derivado muchas veces en el adoctrinamiento o en monopolio ideológico. Pero de esto no deben seguirse falsas soluciones que caen en otros absolutismos, como el de los padres sobre los hijos".

Mónica Marquina, investigadora del Conicet a cargo de los equipos de Educación de la Fundación Alem, sostuvo: "Las ideas de Benegas Lynch representan el camino de la decadencia de la Argentina sin educación. En un país con 60% de pobreza infantil hay que poner los esfuerzos en acordar de una vez por todas cómo vamos a sacar a la educación de la enorme crisis en la que está. No tengo dudas que la sociedad, sin importar la condición social, considera que la educación es la base para el desarrollo personal y del país en su conjunto".

Cifras que grafican la delicada situación educativa sobran. Solo 13 de cada 100 estudiantes completaron sus 12 años entre el nivel primario y secundario en el tiempo esperado (sin repetir ni abandonar) y con conocimientos satisfactorios de lengua y matemática, según un informe de Argentinos por la Educación. En tanto, los últimos resultados de las pruebas PI-SA muestran que siete de cada diez estudiantes argentinos no logran el nivel mínimo de desempeño en matemática. En lectura y ciencia, son cinco de cada diez los que no alcanzaron los niveles básicos.

Solo en tres países -Bután, Papúa Nueva Guinea e Islas Solomon- la educación no es obligatoria. "El mundo entiende que la educación debe ser obligatoria", tuiteó Germán Lodola, secretario de Evaluación e Información Educativa durante el gobierno de Alberto Fernández. "Y el mundo entiende que cuantos más años de educación obligatoria mejor, como en la Argentina", agregó el politólogo, que aportó estadísticas propias sobre indicadores actualizados a septiembre de 2023 por el Banco Mundial y la Unesco. Según estas, en el 14,1% de 195 países la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias; y en el 61,3%, la primaria y la secundaria.

El exministro de Cultura de la Nación durante la gestión de Cambiemos Pablo Avelluto tuiteó: "Mi papá tuvo que empezar a trabajar a los 8 años. Nacido en 1938 e hijo único de madre soltera, en su casa no hubo alternativa. Lamentablemente, falleció hace muchos años. De estar vivo, iría a trompear al diputado ignorante para contarle de qué se trata el trabajo infantil". •

22 SEGURIDAD LA NACION | LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

# **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de Fernando Rodríguez www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

#### **FUGA EN SAN TELMO**

#### Recapturaron a un preso evadido

La Policía de la Ciudad recapturó a uno de los nueve presos que hace una semana se fugaron de la alcaidía de San Telmo. Estaba escondido en la casa de su novia, en la villa Zavaleta, en Barracas. Un llamado al 911 alertó sobre la presencia del sospechoso en ese inmueble. Efectivos de la Unidad de Prevención Barrial (UPB) encontraron adentro a Alfredo Damián Martínez Florentín. Aún resta atrapar a otros seis presos evadidos.

# ¿Quién mató a Paula Díaz? Un tiro a la medianoche, un misterio insondable que lleva nueve años

El 14 de diciembre de 2014, la joven, de 20 años, volvía a su casa en el auto que conducía su novio cuando una bala la alcanzó en la cabeza, en Liniers; nunca identificaron al asesino



Javier Díaz y Paula Galloli, padres de Paula, asesinada de un tiro en diciembre de 2014

HERNÁN ZENTENO

#### Gastón Rodríguez PARA LA NACION

"No sé cómo explicarlo...", dice Patricia Galloli, y su voz está a punto de quebrarse. El paso del tiempo no hace mella en su dolor. Ya ha contado que una madrugada hace más de nueve años, en plena avenida General Paz, a la altura de Liniers, alguien disparó contra el auto que traía a su hija de regreso a su casa en Isidro Casanova, en La Matanza, desde Palermo, tras un recital de Babasónicos en la Costanera Norte; ese tiro le provocó la muerte cerebral a Paula Díaz, que era estudiante de gastronomía y tenía 20 años.

Aún hoy no sabe quién les arruinó las vidas a ella y a su marido, ni por qué lo hizo. Ni siquiera está convencida de que la Justicia haya investigado lo mínimo y suficiente: nunca hubo una sola pista firme que permita identificar al asesino.

"No siento odio-dice ahora intentando describir eso que lleva adentro y que se adivina insoportable-, porque no se puede odiar a la nada misma. Solo sé que a mi hija la mataron y después no sé nada más. Es un misterio. Es pura incertidumbre. Nunca fui una persona muy devota, pero cuando el dolor es grande empezás a creer en un montón de cosas, te aferrás a algo. Cada día que

me levanto pido que aparezca algún arrepentido, que algún peritaje o alguna prueba nos lleve hasta el asesino, pero si todo sigue igual, si nadie se ocupa del caso de mi hija, eso no va a pasar nunca".

Hasta el instante fatal en que la bala de una pistola calibre nueve milímetros-el mismo tipo de arma reglamentaria que portan las fuerzas de seguridad-atravesó la puerta trasera de la camioneta Jeep Patriot negra conducida por su novio Hugo Carrizo, Paula tenía la vida de cualquier joven de 20 años de la clase media suburbana. Esa madrugada estaba volviendo de un bar de Palermo, adonde habían ido a tomar algo luego del recital que Babasónicos había dado en el estadio Mandarine Park, en Costanera Norte.

El novio, de regreso, condujo por Juan B. Justo y pasó por debajo de la General Paz para subir a la autopista en sentido al Riachuelo. Frente a las paradas de los colectivos, un estruendo lo sobresaltó; seguro le habían tirado una piedra, pensó. Le díjo algo a su novia, pero ella no respondió: la vio desvanecida sobre el asiento del acompañante con un hilo de sangre que bajaba desde la cabeza. Pidió ayuda en la garita policial que está debajo de la General Paz y, escoltado, manejó a toda velocidad hasta el Hospital Santojanni, en Liniers.

"No sé si fue un mecanismo de defensa -reflexiona la madre-, pero el novio me llamó y me dijo: 'Patri, vengan que a Paulita le pegaron un tiro'. Yo no le pregunté dónde, solo corté y le avisé a mi marido. En el auto, camino al hospital, yo iba pensando que ella tenía un tiro en la pierna, que cuando llegara me iba a encontrar a mi hija, que meiba a contar lo que había pasado, pero una vez en el hospital no pude entrar a verla. Me quedé en una sala de espera viendo las caras de los médicos que hablaban con mi marido. Así estuve un rato, hasta que llegó un amigo del novio de Paula, le preguntó dónde le habían pegado el tiro y ahí escuché que 'en la cabeza".

Agregó: "Casi me muero, en ese momento perdí todas las esperanzas, no tenía fe, no tenía nada, solo le pedí a Dios que lo que tenía que ser fuera rápido, que se quedara o se fuera. Sentí que ella me dijo que ya estaba, que yo hiciera lo que ella quería, así que cuando los médicos nos dijeron lo de la muerte cerebral, autorizamos para que se donaran todos sus órganos. Con el tiempo sentí mucha culpa por haber pensado así, pero es la verdad".

#### Red de encubrimiento

Carrizo se convirtió en el único testigo del asesinato de su novia. Sin embargo, fue poco lo que pudo

aportar. Ante la Justicia declaró que momentos antes del disparo intentó pasar por la derecha a un Volkswagen Suran blanco, pero el conductor le bloqueó el paso y que cuando, finalmente, pudo rebasarlo por la izquierda, unos segundos después escuchó el impacto.

El novio de Paula dijo, además, que se asustó y no alcanzó a ver la patente ni la dirección que tomó el VW Suran, y que, al darse cuenta de que su novia estaba herida, solo se ocupó de buscar ayuda.

El hecho ocurrió en jurisdicción de la entonces comisaría 44º de la Policía Federal. Los investigadores le informaron a la familia de Paula que habían pedido los registros de siete cámaras de seguridad instaladas por el gobierno de la ciudad en la zona, pero ninguna estaba en funcionamiento.

analizaron un domo de la zona, que momento del disparo ni permitió identificar ningún Suran blanco.

Los peritajes concluyeron que el disparo que mató a Paula fue efectuado a una distancia de entre tres y diez metros, por lo que quedó descartada la hipótesis de que se hubiera tratado de una bala perdida. También reconstruyeron que la una respuesta. Ese es el sentimiento trayectoria del plomo fue de afuera que tenemos en la familia". •

hacia adentro, de derecha a izquierda, y partió de una pistola calibre 9 milímetros.

"Hay cosas que me generan muchas dudas -dice Patricia-, sospechas que me aparecen en el inconsciente y que me obligan a pensar en un pacto de encubrimiento entre policías. Había un sargento llamado Julio Radice, de la comisaría 44º, que estaba muy entusiasmado con el caso, se mostraba activo, pero a los dos meses removieron a toda la comisaría y lo trasladaron a otra jurisdicción. La causa quedó en manos de Homicidios de la Policía Federal, pero nunca me llamaron para decirme o pedirme algo".

Patricia añadió: "Debe haber pocos casos como este en que no investigaron nada, ni siquiera les interesó demostrarme que se estaban ocupando, no nos respetaron como familia ni como ciudadanos. Nosotros hasta el día de hoy seguimos pagando la línea telefónica de Paula por las dudas de que en algún momento necesiten información de su celular. Imaginate".

#### "Nos deben una respuesta"

Según la reconstrucción de los investigadores, el disparo que mató a Paula Díaz ocurrió entre las 4.20 y las 4.45 del sábado 14 de diciembre de 2014, en la avenida General Paz, a la altura de Liniers. Ante el nulo avance de la causa, Patricia Galloli y Javier Díaz, los padres de la víctima, volvieron cada sábado a la misma hora yal mismo lugar para repartir volantes, pegar carteles y así tratar de encontrar testigos que pudieran aportar algún dato para el esclarecimiento del asesinato.

"Lo hicimos muchos años - cuenta Patricia-, era como una obsesión, siempre tuve la idea de que algo iba a aparecer; íbamos y charlábamos con las personas que esperaban el colectivo a esa hora, hicimos lo que nunca hizo la Justicia. Incluso, fuimos a la Legislatura porteña a pedir que en ese lugar colocaran una señalización porque no podíamos hacer marchas o movilizaciones sobre la General Paz. Queremos que nuestro reclamo de justicia siga teniendo visibilización, que no se pierda después de tantos años".

La mujer también cuenta que durante los primeros años la familia contrató un abogado para que estuviera encima de la causa, hasta que no pudieron pagarlo más. Fue entonces cuando se apoyaron en las organizaciones y personas que sufrieron las mismas pérdidas y los mismos destratos que ellos, como Madres del Dolor, Usina de Justicia y el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad del Ministerio de Justicia.

"Iba a la fiscalía todas las semanas -recuerda Patricia- y al principio entraba con una actitud sumisa, como pidiendo un favor, porque en Los detectives policiales también toda mi vida no había hecho ni una denuncia en una comisaría, pero sí funcionaba, pero que no captó el después me fui sintiendo diferente, era mucha la indignación y la bronca de que nunca tuvieran algo para decirme, jamás un avance en la investigación. La fiscal me decía que pudo ser un loco que pasó con un armaytiró. Amí me parecía muy poco serio que medijera eso. Lo que siento ahora es que la Justicia nos debe

# Una conocida futbolista fue estrangulada por su pareja, que luego se suicidó

MENDOZA. Florencia Guiñazú, de 30 años, e Ignacio Notto, de 32, fueron hallados sin vida en su casa de Guaymallén; tenían dos hijos



Florencia Guiñazú era muy activa en sus redes sociales

INSTAGRAM

Un femicidio conmociona a Cuyo y enluta al mundo del fútbol femenino de la Argentina. Florencia Guiñazú, jugadora de Argentino de Mendoza, de 30 años, fue encontrada golpeada y estrangulada dentro de la habitación matrimonial que compartía con Ignacio Agustín Notto, de 32, quien tras el crimen se suicidó: se colgó de la barra del interior del placard de la habitación matrimonial, ahorcado con un cable coaxil.

El drama que se desencadenó en el departamento de Guaymallén fue el epílogo de una historia que ya había dado demasiados signos

de lo que podía suceder.

En noviembre del año pasado, un vecino encontró a Florencia cerca de su casa, en estado de shock. Según publicó El Sol, la habían golpeado y encerrado en el baño del departamento de la calle Bombal entre Magallanes y Adolfo Calle. Hubo una denuncia por violencia de género, en la que el Ministerio Público le tomó declaración informativa a Notto. Sin embargo, la causa languideció por falta de pruebas, dado que, además, la víctima no aportó pruebas para instar la acción penal.

No obstante, las situaciones de

Un vecino advirtió que en la ventana de la casa había pegado un cartel que decía "llamen al 911, los niños están solos"

La mujer había hecho una denuncia por violencia de género el 25 de noviembre del año pasado violencia no cesaron. "Era una pareja de relación muy abierta. Pero las peleas eran constantes en los últimos tiempos", dijeron fuentes de la investigación citadas por El Sol.

El sábado, cerca de las cinco de la mañana, una serie de ruidos sordos y fuertes presagió lo peor. Sin embargo, habría que esperar a la tarde para que se develara la dimensión de la tragedia ocurrida en la calle Bombal al 400. A las 16, un vecino advirtió que en una de las ventanas alguien había pegado un cartel que decía "llamen al 911, los niños están solos".

Ese testigo dijo que, intrigado por lo que sugería ese mensaje, llamó a la puerta de la casa. Le abrió un chico de 7 años, uno de los dos hijos de Florencia e Ignacio. Le preguntó por sus padres, y el niño le respondió que él había estado jugando a la Play durante un buen rato y que incluso había golpeado a la puerta del cuarto principal, pero estaba cerrado por dentro y no le contestaban.

El vecino llamó de inmediato al 911. La policía llegó y encontró en el departamento 10 al menor en la casa; su hermana, de cinco años, había ido a dormir a la casa de una de sus abuelas. El chico les dijo que, como sus padres no abrían la puerta ni le atendían, había salido al patio del complejo porque "tenía hambre".

Fueron hasta la habitación matrimonial y, efectivamente, estaba cerrada con llave desde adentro. No les quedó otra que forzar la puerta. No más ingresaron se encontraron con la escena de un crimen.

En la recámara estaba Florencia Guiñazú tendida en el suelo, en medio de unas manchas de sangre, ya sin vida; a simple vista, su cuerpo presentaba múltiples golpes. En el interior de uno de los placares estaba Ignacio Notto, colgado de un cable que le rodeaba el cuello.

Ante ese macabro cuadro se dio aviso a la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional. La causa recayó en la fiscalía N°17, a cargo del fiscal Gustavo Pirrello, que ordenó la activación del protocolo para casos de femicidio. Poco después llegaron a la calle Bombal los peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF).

También trabajaron en el lugar personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y policías del área de Investigaciones, que dieron inicio a las primeras averiguaciones y tomaron contacto con los vecinos, cuyos testimonios les permitieron trazar un primer mapa sobre la conflictiva relación y tomar conocimiento de los antecedentes que les permitan comprender cómo y por qué se llegó al trágico desenlace.

#### Una mujer muy reconocida

Mientras las autoridades trabajaban para definir quiénes tendrían a su cuidado a Milo y a Ámbar, los hijos de la pareja, el mundo del fútbol de Mendoza despedía a Florencia Guiñazú, que, además de ser futbolista profesional—también había incursionado en el rugby—, era influencer en las redes sociales (con más de 25.000 seguidores), tatuadora y técnica en Seguridad e Higiene.

Argentino la despidió con un posteo en Instagram: "Lamentamos el fallecimiento de nuestra jugadora... Les enviamos nuestras condolencias a Ámbar y Milo, sus hijos, y a su familia, de parte de todo el club".

"El Club Gimnasia y Esgrima lamenta profundamente el fallecimiento de Florencia Guiñazú, futbolista de Argentino, víctima de femicidio en las últimas horas. Acompañamos en el dolor a sus familiares y seres queridos en este difícil momento. Que en paz descanse. #NiUnaMenos", publicó la institución.

Desde el Colectivo Feminista Valle Uco sumaron: "Con inmensa tristeza repudiamos el femicidio de Florencia Guiñazú. Una vez más la violencia machista y femicida nos arranca a golpes la vida de una piba".

"Flor era oriunda de La Consulta, era técnica en Higiene y Seguridad Laboral, amaba el deporte, entrenaba fútbol, rugby y CrossFit. Una mujer hermosa y supermodelo en redes sociales, que también era mamá de dos niños de 7 y 5 años", agregaron en su posteo.

El mensaje sigue: "El femicida fue su pareja, identificada como Ignacio Agustín Notto; la mató a golpes y luego el cobarde se quitó la vida. Fuentes indicaron que durante la mañana los vecinos aseguraron haber escuchado 'ruidos', por lo que dieron aviso al 911".

"Según algunos medios, Florencia había denunciado a su pareja por violencia degénero, pero el mismo había quedado libre en el mes de noviembre del año pasado. Ya sabemos que el Estado está totalmente ausente frente a los casos de femicidios, que no se toman el trabajo de ordenar medidas de protección y, últimamente, ni siquiera investiga", suma el posteo, que cierra: "Hermosa Florencia, ¡te despedimos con enorme tristeza! Abrazamos a tus niños y toda tu familia". •

### Avisos fúnebres | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y Participaciones

ANGELILLO MACKINLAY, Tomás. - Fue un placer tenerte como jefe, te despido con cariño y oraciones por Diana y tus hijos. M. Dolores Olivera.

BARREIRO, Rubén, q.e.p.d. -El Consorcio de Propietarios de Suipacha 1217 participa con pesar el fallecimiento de su copropietario.

BECKERMAN, Amalia. - Inés y M. Inés Reston despiden con dolor y oraciones a la querida amiga y abrazan a Lorena.

### †

BELLIARDO, Carlos Alberto, q.e.p.d., falleció el 7-42024. - El directorio, órgano de
fiscalización, cuerpo de delegados y el personal de Sociedad Militar Seguro de Vida
Institución Mutualista participan con profundo pesar el fallecimiento de su jefe del departamento de operaciones y
ruegan una oración en su memoria.

T
DEL SANTO, Carlos, q.e.p.d. Enrique Lew, sus hijos y Héctor Bado acompañan a sus hijos en su dolor, recordándolo

con afecto.

GONZÁLEZ de CORREA, Liliana Inés. - Patricio, Carolina, Agustín y familia despiden a Abi con profundo dolor y acompañan a la familia.

#### †

MARINO, Oscar R, q.e.p.d. -Sus amigos de Los Epicúreos; Alfredo Alcorta, Alberto Arizu, Marcelo G. Ayerza, Luis Bameule, Máximo L. Bomchil, Guillermo Borda, Enrique Cárrega, Daniel E. Charles, Urbano A. Díaz de Vivar, Emilio Dumais, Raul Loeb, Marcelo Loprete, Carlos A. Mazariegos, Alberto F. Molinari, Guillermo J. Pando, Norberto Peruzzotti, Matías G. Sánchez Sorondo, Rodolfo Saravia, Marcelo Villani, Patricio Welsh y Diego C. T. Yofre, participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

†
MOLINÉ de DEGANO, Patricia. - María y Alberto Bieule,
hijos, nietos y bisnieto acompañan a Gustavo, su familia y
a todos los Moliné y Ferrando
con profundo dolor.

#### +

MOLINÉ de DEGANO, Patricia Dolores, q.e.p.d. - Ricardo Gastón Cazou, Marcela Etchart y sus hijos Carolina, Mafe, Felipe y Benjamín despiden a la querida e inolvidable Paty y acompañan a los Degano y Moliné en este doloroso momento, rogando una oración en su memoria.

† de DEG

MOLINÉ de DEGANO, Patricia Dolores, q.e.p.d. - Paty querida, te fuiste tan pronto, voy a extrañarte. Tantos momentos compartidos, tantos recuerdos, siempre estarás en mi corazón. Volá alto hermana del alma. Marcela Etchart de Cazou.

#### †

OBERTO SEGOTA, Hilda Esther, 6-4-2024. - Su hija graciela Segota y Jorge Musante, despiden a la querida Hilda, con su nieto Quique y bisnieto Bruno.

#### $x \Rightarrow$

ROSMAN, Roberto, Z.L., falleció el 6-4-2024. - Su esposa Chiche; sus hijos Fany, Daniel y Sergio; sus hijos políticos Ricardo, Yelena y Claudia, y sus nietos Vero, Ari, David, Anita, Mica, Tomi y Mile participan su fallecimiento. El 8-4 desde las 10 hs. se realizará el velatorio en Loyola 1139. Salida 14 hs. hacia el cementerio de la Tablada.

#### Misas y Funerales

χ̂χ

SCHUSTER, Juan Carlos David (Pato). - Al cumplirse una semana de su fallecimiento, su familia invita al rezo hoy, 19:30 hs. en Arlene Fern, Arribeños 1308.

#### Recordatorios

GONZALEZ, José Antonio. -En este dia te recuerda con cariño y te extraña tu familia.

#### †

TESTORELLI de WESCAMP, Amalia. - Al mes del fallecimiento de nuestra querida Kuki, la familia Broussalis ruega oraciones en su memoria. 24 | SEGURIDAD LA NACION | LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

### Cruzó con drogas en una moto de agua



Efectivos de la Prefectura decomisaron más de 73 kilos de marihuana en un operativo en Posadas, Misiones. El procedimiento comenzó cuando el personal de la fuerza advirtió el cruce sospechoso de una moto de agua desde la costa paraguaya, a la altura del kilómetro 1593 del río Paraná.

Al dirigirse al lugar, y luego de un intenso rastrillaje con ayuda del can Venus, los efectivos encontraron 40 panes de marihuana prensada y 98 paquetes de cogollos. La droga secuestrada supera los 73 kilos y alcanza un valor de más de 154 millones de pesos. Investiga el caso la fiscalía federal N°2 de Posadas. •

### Polémicos argumentos del abogado de Thomsen

CASO BÁEZ SOSA. Francisco Oneto sostuvo que no hay videos que prueben que él golpeó a la víctima

La nueva estrategia defensiva de Máximo Thomsen, uno de los cinco condenados a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, comenzó a ser develada por su nuevo abogado, Francisco Oneto, que adelantó cuáles serán dos de los puntos centrales que fundamentaron la sentencia y que buscará que sean revisados.

En una entrevista con LN+, el excandidato a vicegobernador bonaerense por La Libertad Avanza en la fórmula que encabezó Carolina Píparo remarcó que Thomsen no fue escuchado y que se violaron sus principios de defensa. Pero, además, cuestionó los videos, los peritajes y a los testigos que señalaron a su defendido como uno de los más activos participantes en el ataque, la madrugada del 18 de enero de 2020.

"No hay ningún video que muestre que Máximo Thomsen le pegó a Fernando Báez Sosa. Ni uno. Si quieren, podemos ver mil veces cada video y nadie podrá señalarlo", fue una de la safirmaciones que reiteró a lo largo de la entrevista.

Ante la repregunta de que había sido señalado por testigos, retrucó: "Uno de los testigos que dicen que lo vieron aseguró que estaba de bermudas y camisa verde, cuando Máximo tenía una camisa negra".

Pero uno de los puntos más polémicos de la defensa mediática fue cuestionar uno de los peritajes claves, en el que los forenses determinaron que en el cuerpo de Báez Sosa habían quedado marcadas las impresiones de la suela de la zapatilla de Thomsen.

"Yo veo un moretón en la mandíbula, no la marca de una zapatilla. Eso es una interpretación de un forensequedicequelogróidentificar la suela de la zapatilla, pero cualquiera que ve la foto observa un gran moretón", argumentó Oneto.

En la segunda semana del juicio llevado a cabo en Dolores en enero del año pasado, los médicos que tomaron contacto directo con el cuerpo exánime de Fernando Báez Sosa fueron enfáticos en afirmar que los golpes que la víctima recibió, especialmente en la cabeza, le provocaron lesiones irreversibles, "incompatibles con la vida".

Y, en ese sentido, pusieron especial atención en la zapatilla ensangrentada de Thomsen, secuestrada el mismo día del crimen y de las detenciones de los sospechosos.

Ese día, el médico forense Diego Duarte dio detalles de la autopsia frente al tribunal. Lo hizo apoyado en fotos que se exhibieron en una pantalla de TV, imágenes que turbaron el ánimo de la audiencia y que la mayoría de los imputados prefirió no ver.

Una de las fotografías mostraba partes del cuerpo de Báez Sosa, desde la cara hasta la cintura; en otra imagen se hacía foco en las marcas de los golpes en el rostro. •



LA NACION | LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

# OPINIÓN

www.lanacion.com @LaNacion | Facebook.com/lanacion

CONFUSIÓN. La Teología de la Liberación está en decadencia, pero quedaron sus estructuras intelectuales; la Iglesia pierde feligreses y muchos suponen que es porque se necesita mayor compromiso social y político, pero la deserción se produce hacia confesiones donde solo se habla de Dios

# Los pobres y la sal desalada

Carlos Manfroni

-PARA LA NACION-

n 1909, León Bloy escribió que "el deseo de los pobres es lo que un día acusará con voz terrible a los ricos" y que "todo el mundo que posee más de lo que necesita para su vida material y espiritual es un millonario y, por eso mismo, un deudor de aquellos que nada poseen". Por entonces, faltaban todavía ocho años para que estallara la revolución que dio paso al primer régimen comunista de la historia y que esclavizó a Rusia durante más de siete décadas.

Bloy, quien murió, precisamente, en 1917, no llegó a conocer la Unión Soviética. Tampoco pudo comprobar los beneficios que medio siglo más tarde trajo al mundo el capitalismo, especialmente en materia de alimentación. Sin embargo, ya existían los socialistas, y este escritor católico francés, que dedicó a los pobres su pluma y su vida, no simpatizaba con el socialismo. ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué distinguía su retórica encendida contra los ricos de aquellos que proponían una distribución igualitaria de los bienes por parte del Estado? La diferencia era, precisamente, el Estado. Resultaba tan simple que cuesta creer que hasta el día de hoy no se comprenda.

El ideal que sitúa a Bloy y a los socialistas en veredas opuestas es el de la libertad, sin la cual no hay virtud. El casi no la menciona, por no decir que no menciona en absoluto la libertad en sus libros. Sin embargo, la presencia de la libertad es tan notoria que la prosa con la que amenaza una y otra vez a quien posee más de lo necesario -es decir, a casi todos nosotros-carecería de sentido si no fuera porque Bloy busca estimular la libre determinación de los hombres y mujeres de su tiempo en favor de quienes nada tienen.

Ni siquiera aquellas amenazas son contradictorias con el libre albedrío, porque no contienen un solo elemento de coacción a cumplirse en esta vida. Se trata de una advertencia que se apoya exclusivamente en la fe.

Bloy presiona con el párrafo más temido del Evangelio, como él mismo lo califica y transcribe: "Apartaos de mí, malditos... Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber...".

Con su dureza intransigente, con su verbo destemplado, León Bloy, cuyos libros impulsaron la conversión de Jacques Maritain, busca conmover el corazón de todos nosotros para que nos detengamos frente a una realidad amarga que tantas veces intentamos pasar



por alto. Prueba de ello es que, cada tanto, a pesar de su aspereza inveterada, se le escapaba un párrafo que revela su delicada sensibilidad: "El hombre está tan cerca de Dios que la palabra pobre resulta una expresión de ternura. Cuando el corazón rebosa de compasión o de amor, cuando apenas se pueden contener las lágrimas, esta es la palabra que nos viene a los labios".

El pobre como objeto de ternura; ese era su objetivo, no como motor de la revolución ni como excusa para el avance del Estado y su máquina infernal de despojo.

¿Por qué no se habrá entendido esto? ¿Por qué no lo habrán escuchado tantos laicos y sacerdotes en los 60 y los 70, cuando dieron vuelta el Evangelio como una media y crearon la Teología de la Liberación, que llenó de sangre, atraso y más pobreza al continente?

Porque algunos grupos guerrilleros se inspiraban en el trotskismo, otros en el maoísmo, pero el más numeroso, que fue aquí Montoneros, era en su superficie una creación parroquial. Los revolucionarios brotaban como lava de Algunos grupos guerrilleros se inspiraban en el trotskismo, otros en el maoísmo, pero el más numeroso, que fue aquí Montoneros, era en su superficie una creación parroquial

colegios católicos, parroquias, universidades confesionales y del gobierno nacionalista del general Juan Carlos Onganía. Algo parecido sucedió inicialmente en Nicaragua con el sacerdote Ernesto Cardenal a la cabeza de la inspiración revolucionaria. En Colombia, con el padre Camilo Torres, quien se integró al izquierdista y violento Ejército de Liberación Nacional.

Por supuesto, no puede omitirse al creador de la Teología de la Liberación, el padre Gustavo Gutiérrez Merino, en Perú.

A partir de entonces, el Estado expropió la caridad, confiscó la virtud y monopolizó la solidaridad, por lo cual, como era previsible, desaparecieron la caridad, la virtud y la solidaridad. No podía esperarse otra cosa. Únicamente los seres humanos poseen virtudes; el Estado tiene funciones, aparatos, sistemas de apropiación y despilfarro. Y esto en el mejor de los casos, cuando la pobreza no es la excusa para la corrupción, como sucede la mayoría de las veces.

Los teólogos, los sacerdotes y los cristianos en general eran los últimos de quienes podía esperarse que reemplazaran por una propuesta socialista la caridad que nos faltaba a todos. Era como pretender afianzar la castidad mediante la castración. Estaba muy claro que donde existe imposición por la fuerza no hay virtud. El mensaje religioso se convirtió en una retórica política y los religiosos en oradores de tribuna. Unos pocos,

incluso, oficiaron de capellanes de los movimientos insurgentes.

La contradicción con el mensaje evangélico era clara: "Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará?". Pero hasta esta misma advertencia se interpretó –o se buscó interpretar–como una exhortación al compromiso político. Cuando las cosas van barranca abajo, generalmente no se detienen hasta el final.

Los resultados no podrían haber sido peores. Si la solución dependía del poder público, había que arrebatar el gobierno. Y eso es lo que buscó hacerse. De sobra conocemos lo que ocurrió en la Argentina... o no; porque el tiempo hace olvidar demasiado rápidamente los acontecimientos en estas latitudes y de los hechos solo queda lo que el establishment eligió conservar. Porque, en el medio de esta sucesión de tergiversaciones y arrebatos, también se confiscó la memoria.

Miles de jóvenes, muchos de ellos procedentes de clases altas, se lanzaron a la acción armada, que no desechó los métodos terroristas, bajo la dirección de una cúpula con fines inconfesables que jamás creyó en lo que estaba promoviendo, salvo en la parte que le sirviera para tomar el poder.

A pesar del riesgo extremo, era más aceptable para la mayoría de ellos matar y morir en un segundo que dedicar años de humildes esfuerzos al alivio de una realidad amarga que resultaba demasiado difícil de soportar. En este último sentido, casi todos estamos en falta.

Pero en aquel momento había una culpa sembrada sobre los que habían crecido con una infancia acomodada, en contraste con quienes debían trabajar como obreros en una fábrica. Y, asíy todo, todavía había obreros y eran, en los 60 y comienzos de los 70, los de mejores ingresos de Iberoamérica.

En diez años explotaron 4380 bombas, más de una en promedio por día. En eso quedó convertido el amor por los pobres. El resto de la historia ya lo conocemos; nos lo cuentan todos los días, desde las organizaciones de derechos humanos, que también hacen su negocio con la desgracia ajena y, en algunos pocos casos, con la propia.

Hoy, la Teología de la Liberación está en decadencia, pero quedaron sus estructuras intelectuales. La Iglesia está perdiendo feligreses y muchos suponen que es porque se necesita mayor compromiso social y político; pero la realidad es que la deserción se produce hacia confesiones donde solo se habla de Dios.

En aviación, se denomina "desorientación espacial" al fenómeno que confunde el cielo con la tierra.

# LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# Semana Azul, cambiar la mirada sobre el autismo

Debemos tomar conciencia y ser capaces de crear espacios empáticos e inclusivos que faciliten la convivencia a personas con capacidades diferentes

N enerar conciencia sobre las diferencias es el primer paso hacia su reconocimiento y aceptación. El 27 del mes último arrancó una valiosa iniciativa que propuso #hablemosdeautismo en el marco de la llamada Semana Azul. Cerró precisamente el martes pasado, Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Azul como el mar, a veces calmo y a veces revuelto, explican. A lo largo de esos días, elegidos especialmente en el calendario por ser feriados, más relajados, se buscó llamar la atención y abrir conversaciones sobre este síndrome con manifestaciones distintas, que no es una enfermedad y que, aun cuando el último censo omitió identificar capacidades diferentes de la población, se calcula que afectaría a casi un millón de personas en el país.

Hace algo más de un mes, diez voluntarios comprometidos y conectados iniciaron la cruzada. Terminaron involucrando a más de 1500 personas y a 400 entidades, ONG, empresas y gobiernos, en muchos casos de manera pro bono, aunaron esfuerzos para sensibilizar en torno del trastorno del espectro autista (TEA), una condición que afecta a uno de cada 36 niños. Desde 2000, la prevalencia experimentó un crecimiento del 317%; para entonces solo había un caso cada 150 niños. El origen de esta condición obedece a múltiples factores biopsicosociales y biológicos. Mientras algunas investigaciones apuntan hacia lo genético, otras conducen a desórdenes metabólicos. Los especialistas recomiendan enfáticamente que ningún niño sea expuesto a pantallas antes de los dos años, preferentemente no antes de los seis, dando más lugar al juego, la plaza o el club.

Las afecciones con TEA se relacionan con el desarrollo del cerebro, en particular con la manera en la que una persona percibe y se comunica o socializa con otras. Estas familias enfrentan particulares desafíos a partir de las dificultades para conseguir un diagnóstico dentro del amplio espectro de la neurodiversidad. Seguidamente, deberán superar numerosas incer-

Las afecciones con TEA se relacionan con el desarrollo del cerebro, en particular con la manera en que una persona percibe, se comunica o socializa. El diagnóstico es vital, como también ayudar a las familias en la búsqueda de respuestas

Mejorar la vida de quienes padecen autismo es tan posible como necesario. Urge derribar mitos y trocar estigma por comprensión, tolerancia y predisposición a colaborar

tidumbres y dificultades ligadas al estigma social que se asocia a las diferencias y a las dificultades que plantean los tratamientos. "Todas las personas tienen una fortaleza, sea cual fuere su condición, descubrirla y fortalecerla tiene que ser el objetivo de las familias", afirma un

padre. Las personas con autismo pueden aprender tempranamente si los adultos logran comprender el perfil de aprendizaje sensorial, afectivo y motor de cada bebé o niño. Difundir estas cuestiones permite que hoy haya también adultos que se reconozcan autistas. Desde una multiplataforma digital (semanaazul.org) y a través de las redes se potenciaron actividades y se abrió la posibilidad para quien quisiera subir sus propuestas e iniciativas, generando mayor participación y repercusión. No solo el Obelisco se iluminó de azul, también otros edificios históricos y emblemáticos, empresas participantes cambiaron el color de sus logos, hubo actos simbólicos en estadios de fútbol, bicicleteadas, maratones, manifestaciones, capacitaciones, un recital de una banda liderada por un joven con autismo, más de 1100 eventos en la semana que, en ningún caso, involucraron dinero.

Como sociedad, debemos transformar nuestros espacios en sitios más empáticos e inclusivos que faciliten la convivencia con quienes tienen esta condición de marcada hipersensibilidad. No se trata solo de suprimir la pirotecnia de fin de año, que tanto los altera. Supermercados, shoppings, espacios de espectáculos y deportivos ya trabajan en esta dirección, con resultados concretos. Reducir iluminación y ruidos, generar entornos más amablesy capacitar a equipos en neurodivergencia es tan importante como promover que la inclusión laboral y educativa para estas personas sea una realidad.

Mejorar la vida de quienes padecen trastornos del espectro autista es tan posible como necesario. Hay que seguir generando conciencia, derribando mitos y motivos de estigmatización para que conceptos como inclusión e integración sean superados por el reconocimiento del valor de la convivencia.

# Juzgados por detener a un narco

In la lucha contra el narcotráfico se habla de manera insistente sobre la importancia de contar con uniformados debidamente capacitados, pero, sobre todo, probos y honestos, sin compromisos con el hampa. Podríamos decir que la batalla estará perdida si quienes deben terminar con este flagelo actúan en complicidad, tal como surge claramente a la luz de distintos ejemplos, no solo ocurridos en Rosario, sino también en el conurbano bonaerense.

En agosto de 2022, un par de narcotraficantes llevaban entre sus ropas más de un kilogramo de cocaína. En un control en Salta, dos efectivos de la Gendarmería detectaron la situación y, como corresponde, los detuvieron. Uno de los delincuentes, Emanuel Ronald Tufiño, quiso huir, para lo cual se defendió a golpes y blandiendo un cuchillo mientras amenazaba a los gendarmes con que los encontraría en Orán y con que tenía familiares en la Justicia. Viéndose obligados a reducirlo dada su resistencia, los uniformados le produjeron un golpe en la cara.

La Unidad Fiscal Federal de Salta, a cargo del fiscal Eduardo José Villalba, pide tres años de prisión de cumplimiento en suspenso e inhabilitación especial por el doble del tiempo de condena para los gendarmes Luis Alberto Sanguina y Nahuel Alejandro Esquivel. Se les atribuye la coautoría del delito de severidades, esto es por haber supuestamen-

te impuesto un trato riguroso con incidencia sobre el cuerpo o la salud del detenido.

Corresponde destacar que el fiscal califica de "víctimas" a los delincuentes, quienes ya recuperaron su libertad, mientras los efectivos que realizaron de manera responsable su trabajo, poniendo en juego la propia vida, enfrentan un juicio y corren el riesgo de ser prontamente despedidos de la fuerza.

Una vez más, será misión de una Justicia independiente y desprovista de ideologizaciones poner las cosas en su lugar. Frente a tantas vidas truncadas en Rosario en estos días, situaciones como la descripta deberían constituir un severo llamado de atención.

#### DE LOS LECTORES

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar

#### Base china

¿No se debería llevar el problema de la base china al Congreso? ¿No debería llevarse a votación en ambas cámaras la necesidad de ingresar a esa base para saber qué actividad se desarrolla allí? ¿Hubiese sido posible una base similar de los Estados Unidos?

Con los K y con Cristina, todo es posible y ya nada puede sorprendernos.

Edgardo Hilaire Chaneton echaneton@icluod.com

#### Proteger la Antártida

La creciente ola de turismo en la Antártida genera preocupación por su impacto negativo en un entorno natural vulnerable. Muchos especialistas ya advierten que nuestro país debería regular y controlar el turismo antártico para que este sea responsable y sostenible, minimizando impactos indeseables en un ambiente frágil, que es necesario proteger seriamente. Patricio Oschlies poschlies@yahoo.com.ar

#### Incompatibilidad

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires declaró que "no es compatible educarse en la UBA y votar a Milei", y además invitó a pelear sobre un ring al vocero presidencial. Lo que no parece compatible es dirigir una casa de altos estudios y ser militante político. El Gobierno está legislando contra el adoctrinamiento de estudiantes y decidió con muy buen criterio el cierre del nefasto canal Paka-Paka.

Se debería hacer renunciar a este funcionario, que elija entre seguir militando en la izquierda estatista radical o ser docente universitario. Peor aún, practica boxeo desde hace 30 años y desafió a pelear a un hombre sin ninguna formación en combate. Si la Argentina va a cambiar realmente, no puede tolerar personajes como Emiliano Yacobitti. No es un buen ejemplo para la juventud. Matías Despo DNI 30.674.199

#### Gratuidad de la UBA

Respecto de la carta de la Sra. Ballester Molina sobre la gratuidad en la UBA, quisiera aclarar dos conceptos. La UBA no es gratuita, en todo caso será no arancelada, ya que la pagamos entre todos con los impuestos, con el agravante de que muchos de los alumnos son extranjeros que vienen a estudiar sin pagar. El segundo concepto, casi un mito que hay que desterrar y terminar de clarificar, es que las carreras de posgrado son pagas, allí la UBA no aplica la gratuidad.

Raúl Valdez rv2011@icloud.com

#### Vacantes en la Corte

Sobre las candidaturas propuestas por el gobierno nacional para cubrir las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es decisivo tener presente que quienes sean los postulantes deben reunir dos requisitos imprescindibles; por un lado, deben ser prestigiosos juristas reconocidos por todos los colegas, con ejercicio profesional y sólidos conocimientos y, por el otro, contar con un respaldo ético y moral que los convierta en hombres y/o mujeres incuestionables, cosa que no se verifica en este momento. Finalmente, que las mujeres también sean consideradas para ocupar dichos lugares, en orden a que existen miles de colegas tan buenas como cualquier varón.

Patricia Trotta Candidata a presidenta Cpacf estudio@patriciatrotta. com.ar

#### Sin vendas en los ojos

El Presidente convocó a una reconciliación con las Fuerzas Armadas. No es necesario con la inmensa masa silenciosa de la sociedad que las respeta. Con los pocos ideologizados y ruidosos no hay reconciliación posíble. A lo largo de las cuatro décadas de democracia, y especialmente durante los últimos 20 años, nuestras Fuerzas Armadas han sido desprestigiadas y humilladas por rémoras ávidas de venganza de las organizaciones armadas derrotadas en los 70 y por un relato falso creado desde el poder, propalado como dogma de fe a través de los políticos, la educación y parte de la prensa, y validado por una Justicia vergonzante. Cuando la sociedad se saque la venda de los ojos, haga a un lado el forzado formateo mental impuesto y recapacite sobre qué sería de nuestro país, de sus propias vidas y de sus familias si esos "jóvenes idealistas", a los que muchos veneran como héroes, hubieran triunfado, tal vez se animen a repu-



china en Neuquén



"Y la riqueza pesquera en el sur es de ellos. Y vienen por más"

Emilio Amarfil

"Juegos peligrosos..."

Antonio Alberto

LA NACION | LUNES 8 DE ABRIL DE 2024 OPINIÓN | 27

BOLONIA

Vien días después, terminada

✓de Milei tiene rostro. El ros-

tro de un animal político menos

exótico de lo que parecía a prime-

ra vista. De "austríaco", nada, cien

por cien argentino. Normal: cada uno hace historia con los materia-

les de su pasado. Pero ¿qué rostro?

Se diría que Milei quiere parecerse

a Menem gobernando como Kir-

chner. De gustibus... Pero al menos

aclara un malentendido: si en la

historia argentina existe un vago

clivaje ético y cultural entre los uni-

versos peronista y liberal democrá-

tico, Milei se ubica de pies a cabeza

en el primero. El del "peronismo li-

beral", si existe tal cosa. Mejor sería

llamarlo "liberalismo à la peronis-

ta"; algo así como los "spaghetti a la

boloñesa", un invento desconocido

eraprevisibleyvarioslopredijimos:

no hacía falta ser profeta. Tampoco

lo ocultó. Menem es el único presi-

Que aspiraba a emular a Menem

en Bolonia.

la luna de miel, el gobierno

diar también esa violencia sin sentido desatada desde las sombras en plena democracia. El país reclama memoria completa, verdad absoluta y Justicia recta. Jorge Tisi Baña DNI 10.736.142

Clubes de rugby

Leimos en la columna del 21 de marzo del periodista Jorge Búsico que el Buenos Aires Cricket & Rugby Club (Bacrc) es el club más antiguo de Sudamérica. Como socio honorario, expresidente e historiador del Montevideo Cricket Club de Uruguay, fundado en 1861, debo señalar que esto está muy lejos de la realidad, ya que ese club fue fundado en 1951 al fusionarse el Buenos Aires Cricket Club con el Buenos Aires Football Club (este último, fundador de la River Plate Rugby Championship, hoy UAR), provocando el nacimiento de un nuevo club, con nuevo nombre, más socios y más deportes. Nos resulta muy llamativo que quieran sumarle a este nuevo club los años del BACC. Lamentablemente el incendio, intencional o no, en los bosques de Palermo se llevó mucha información del BACC, no sabemos si había acta de fundación (los británicos no solían hacerla), pero sí habría muchas actas de comisiones directivas, de asambleas y documentación con las que se podría haber llegado a una fecha. Hay lugares donde se sigue diciendo y escribiendo que el Bacrc "fue fundado con anterioridad a 1864" y esto bien sabemos que no es una fecha v mucho menos una referencia seria. Nuestro club hizo un estudio que le llevó más de cinco años y los resultados son estos: 1) somos el club social y deportivo más antiguo de Latinoamérica (Canadá y EE.UU. están estudiándose); 2) somos el octavo club de rugby más antiguo del mundo, con existencia ininterrumpida, fuera de las Islas Británicas y sin Gales, reconocidos por el hoy World Rugby Museum (antes Twickenham Museum). Los clubes galeses no lograron demostrar con documentos que fueron fundados cuando ellos dicen. Tenemos presencia en el Hall of Fame de la World Rugby. La IRB nos distinguió en 2011 haciendo un programa con ESPN cuando cumplimos 150 años. Todo esto con documentos que así lo avalan. Henry M. Frederick hmfrederick@gmail.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

CIEN DÍAS DESPUÉS

# El gobierno de Milei tiene rostro

Loris Zanatta

PARA LA NACION-

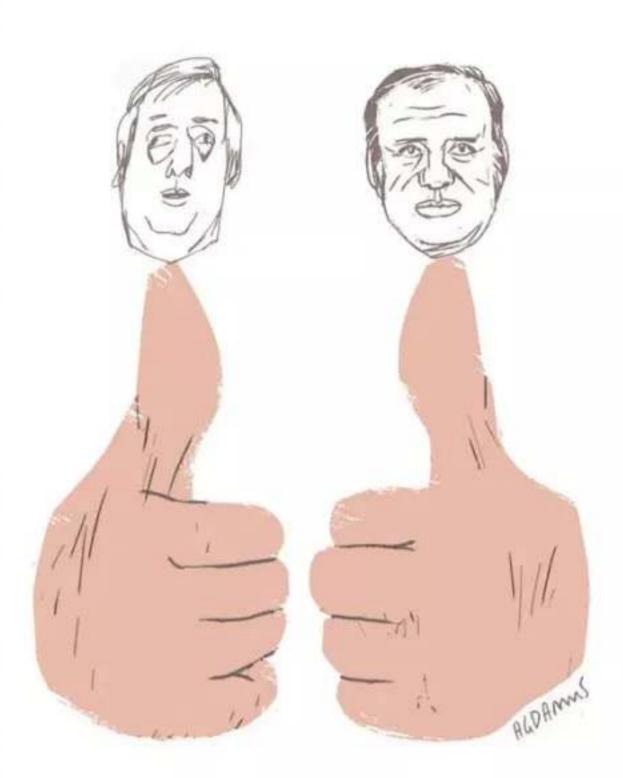

dente del siglo XX en su personalísimo "salón de los próceres". Un condenado por contrabando de armasy sobresueldos. No estoy seguro de que varios de los que están en ese panteón se sentirían cómodos a su lado. Los que votaron a Milei para "limpiar" hagan cuentas: la corrupción, parece obvio, no es su prioridad. Claro: desaparecerá por encanto junto con el "Estado delincuente". Suena optimista. Muchos piensan que emular a Menem es solo "liberalizar la eco-

nomía". Noble aspiración. Pero memoria selectiva. Mientras tanto, a la espera de que el Estado desaparezca, Milei dispone de él como cosa propia. Más que un liberalista british, se diría un patrimonialista spanish: hace y deshace, nombra y despide, lo útil y lo inútil, lo que está bien y lo que está mal. Da igual. Se cree Thatcher pero actúa como Chávez. El Estado limitado debería empezar por la autolimitación de quienes lo administran.

De ninguna manera. ¡Muerte a la Argentina corporativa!, truena. Mañana, tal vez. Mientras tanto, la cultiva, coloca clientes y busca leales. Los académicos lo llaman "circulación de élites". Traducido: Milei sustituye por su casta a la vieja. Si hace falta, poniendo camisetas nuevas a caras conocidas: "transformismo", se llama. El caso Lijo

es solo el más flagrante; ya se había percibido con el Papa y los sindicatos. Entre gritos y humo, toma forma la "comunidad organizada" mileiana. Solo no tolera el Parlamento, demasiado democrático.

Huelga decir que todo acuerdo tiene un precio; todo apoyo, un costo. ¿Cuál? A saber. Unos ganarán impunidad; otros, un régimen fiscal especial; otros, una cruzada contra el aborto; otros, la reivindicación de la dictadura, nada que ver con la sacrosanta "memoria completa". Como con Menem. Familismo incluido, amiguismo a raudales: donde antes reinaban

marido y mujer, hoy reinan hermano y hermana; donde uno espera un consejo de ministros, aparece un misterioso "círculorojo". ¿Cómo será que en la Argentina siempre aparece un superpoder esotérico caído por fuera de las instituciones, una Eva Perón, un López Rega? La república, humillada.

Hasta aquí, Milei y Menem. Pero ¿Milei y Kirchner? ¡Están en las antípodas! "No pasa una semana -escribía Mariano Grondona hace 20 años-sin que el presidente dé cursoa una o varias agresiones". Y luego: "Vive cada episodio de nuestra competencia democrática como si

estuviera en medio de una lucha a muerte". Conclusión: "Esta versión belicista de la política es incompatible con la democracia". Se refería a Kirchner. ¿No le queda a Milei como un guante?

Sin embargo, muchos de los que en su momento maldijeron al primeroaplauden hoyal segundo, del mismo modo que muchos de los que increpan a Milei aplaudieron a Kirchner. ¿Coherencia? Qué más da. No es cuestión de ética, sino de pertenencia: "Alamigo todo, al enemigonijusticia". Loquenos recuerda lo que debería ser obvio, pero no loes: que el problema no son los gobernantes, sino la conciencia civil de los gobernados. ¿Dónde está el ciudadano cuando perdona a los suyos lo que imputa a los demás? ¿Dónde está la polis cuando la tribu absorbe al individuo, el pueblo a la persona?

Cháchara, dicen, lo que cuenta es la economía. Lo pensaba Kirchner, lidiando con el legado de Menem; está convencido Milei, lidiando con el legado aún peor de Kirchner. Una vez arreglada la economía, todo lo demás se arregla. ¿Seguro? ¿Y si el problema fuera "lo demás"? ¿La cultura política? ¿La práctica institucional? La economía mejorará, la terapia de shock dará sus frutos. Salvo que se pelee también consigo mismo, Milei tendrá su "corta vida feliz", como Menem, como Kirchner, Pero se engaña si cree edificar algo estable a golpes de patrimonialismo institucional e intolerancia ideológica. La venganza se desatará a la menor ráfaga de viento, y los que hoy lo idolatran exigirán su cabellera como las de Menem y Kirchner fueron exigidas por muchos que los habían idolatrado.

Alguien dijo de Milei que es un "peronista asintomático". ¡Bingo! Tres meses después, los síntomas son evidentes; el diagnóstico, inevitable: no hay nada más parecido al peronismo de "izquierdas" que el peronismo de "derechas". Y viceversa. Se complementan, como medias manzanas. En cada cambio de estación, muchos cambian de uno a otro, como cambian de vagón sabiendo que siempre van en el mismo tren: liberalismo económico sin liberalismo político, unanimismoycaudillismo. A los no peronistas les queda el mal menor. Y la duda: ¿será tan "menor"? •

#### POLÍTICA INTERNACIONAL

### Malasia, entre Estados Unidos y China

Patricio Carmody

PARA LA NACION-

Nomo varios países del sudeste asiático, Malasia re-✓siste las constantes y fuertes presiones a alinearse con una de las dos superpotencias: EE.UU. o China. Esta excolonia británica y miembro fundador de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) considera que ambas potencias deben jugar un rol constructivo en la región, y no cree que su confrontación deba ser un juego de suma cero en su zona. Es importante para la Argentina comprender la posición de Malasia, que ya es un importante destino para nuestras exportaciones y cuyas empresas - como Petronas ya invierten en proyectos importantes en nuestro suelo.

EE.UU. se define como una presencia benigna en la región. ofreciendo seguridad militar y habiendo asegurado el libre tráfico marítimo por décadas. Esa presencia es apreciada por Malasia, a la que no le gustaría tener a

China como el hegemón en el Asia Pacífico. Washington se presenta como defensor de los valores del orden liberal internacional -que tanto benefició a Malasia-y de sus normas y reglas. A su vez, EE.UU. es el principal inversor en Malasia y su tercer socio comercial. En lo político, Washington es sensible a las realidades políticas del sudeste asiático y se cuida de criticar a los diversos regímenes políticos de la región, que incluyen democracias, monarquías y gobiernos autoritarios.

China presenta su ascenso como benigno, generando oportunidades económicas y de desarrollo para la región y para Malasia en particular, contenidas en la visión presentada por Xi Jinping de una comunidad malayo-china para un futuro en común. China es el principal socio comercial y el cuarto inversor en Malasia. Pekín presenta también la idea de un hogar en común, sin presencia de potencias extranjeras como EE.UU. Temiendo que este escenario lleve a convertir a Malasia en parte de una esfera de influencia china, Kuala Lumpur valora la presencia regional norteamericana. Pero Malasia no acepta críticas a su relación con Pekín. El primer ministro Anwar Ibrahim declaró recientemente en Melbourne, durante una reunión entre Asean y Australia: "Mientras seguimos siendo un amigo importante de EE.UU., de Europa y de Australia, no deberían impedirnos tener relaciones amistosas con un vecino importante, como China". Y tamcon China".

Respecto del llamado orden liberal internacional, Malasia está de acuerdo en mantenerlo, ya que la beneficia. Pero considera que el enfoque "liberal" debe tener más en cuenta cómo actúan los países en este orden internacional -en su interacción externa con otros

y con las organizaciones internacionales-, y menos en el sistema político que adoptan internamente. Aunque Kuala Lumpur defiende los DD.HH. y la democracia representativa, le incomoda la diferenciación que hace EE.UU. entre democracias y autocracias, que puede ser potencialmente excluyente. Mientras Malasia reconoce el liderazgo de EE.UU. en construir el "orden liberal internacional", no está plenamente comprometida con la primacía de Washington en ese orden. Para Kuala Lumpur, este orden debe funcionar independientemente bién: "No tenemos un problema de que el sistema político internacional sea unipolar, bipolar o multipolar. Resumiendo la posición de Malasia, Ibrahim, en su vista a China en abril de 2023, manifestó en el comunicado conjunto: "Malasia rechaza el enfrentamiento entre bloques, y se opone a ser forzada a tener que elegir uno de estos bloques". •

#### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792 www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG). Tel.+54ll 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$1700.- Sáb \$2400.- Dom \$2900.- Recargo envio al interior: \$340.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-

Dgo. \$Ullo.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.

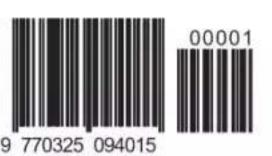

#### **MANUSCRITO**

# Trolebús y después: un cuento de Saavedra

Germán Wille

LA NACION

e gustan las historias de barrio. Y hace algunos días me contaron una que me pareció digna de reproducir. La escuché cuando me tocó visitar, gracias a esta profesión periodística, el Club Social y Deportivo El Tábano, un lugar que de verdad hace culto al espíritu barrial, que está ubicado en Coghlan, perotiene un origen y una historia muy pegada a Saavedra, el arrabal del noroeste porteño donde manda el Calamar y donde pasó su existencia nada menos que el Polaco Goyeneche, tanguero eminente y, además, habitué del mencionado club.

Pero no quiero que esta descripción del contexto me lleve lejos del episodio que quería contar, relacionado, además, con una expresión de nuestra lengua que se escucha y se lee con bastante frecuencia. Fueron los dirigentes de El Tábano los que se encargaron de relatar esta perla. Resulta que, hace algún tiempo, traspasando los límites barriales, más allá del Puente Saavedra, había una zona caracterizada por la presencia de burdeles, adonde los hombres del vecindario y más allá llegaban a bordo del trolebús que circulaba por Cabildo. Era común que en ese ambiente un tanto reo

y pasional, estimuladas quizá por el alcohol, surgieran rencillas entre los clientes del lugar, que, en ocasiones, se apersonaban allí sin el dinero necesario para pagar por aquello que iban a buscar.

Era el momento en que intervenía, para poner las cosas en orden, la familia que regenteaba el lugar. Y ahí sí que se pudría todo. Para redondear el cuento, vale decir que el apellido de ese grupo familiar dueño de las casas de citas era Trifulca. De modo que de allí surge la expresión que rige hasta el día de hoy cuando se produce una pelea, una discusión potente o una gresca donde intervienen varias personas: "Se armó la trifulca". De hecho, para hacer la historia aún menos políticamente correcta, se dice en el barrio que a la líder de esa familia, que siempre andaba armada y tenía el desenfunde fácil, se la conocía como "la gorda Trifulca". Incluso los vecinos refieren que esa mujer, que habría legado también el dicho "se armó la gorda", tenía su domicilio en Roque Pérez, antes de llegar a Larralde, en pleno corazón saavedrense.

No es que desconfie de esta historia ni de sus cronistas, por supuesto, pero simplemente para conocer más detalles del relato de los Trifulca recurri al buscador más famoso de la red de redes. Allí, para mi sorpresa, no encontré mucho acerca de lupanares y revertas cerca del Puente Saavedra, pero sí otra historia sobre el origen de la trifulca. Una explicación más sesuda y añosa. Sucede que, según esta versión, la "trifurca" (con "r" y no "l") era una especie de horquilla de tres piezas utilizada para impul-

Hay una genealogía de las expresiones cotidianas que puede tener diversos orígenes

sar el fuelle que usaban los herreros para mantener vivo el fuego que hacía maleables sus metales. Y cuando se accionaba esta herramienta, hacía un chirrido insoportable al que se sumaban los golpes del martillo del herrero contra el yunque. Total, que a esta sonata de ruidos extremos se la relacionó luego con el alboroto producido en algún altercado violento y así habría nacido la expresión que hoy nos concita.

Esta explicación se encuentra en el libro Del hecho al dicho, del escritor español Gregorio Doval, y allí también se explica que el origen "se armó la gorda" no tiene que ver con la señora Trifulca, sino con un acontecimiento político relacionado con la España del siglo XIX. Entonces, cuando se aproximaba una inminente revuelta contra la reina Isabel II, la gente hablaba en clave y en lugar de decir "la revolución" se preguntaba: "¿Cuándo se va a armar 'La Gorda'?".

En fin. Hay una genealogía de las expresiones cotidianas, al menos en estos casos, que puede tener diversos orígenes. Una familia pendenciera de los suburbios de Buenos Aires o un instrumento para avivar la fragua de una herrería de algún lugar de España. En mi caso, por una cuestión de cercanía y porque megustó la historia, me quedo con lo que me contaron los vecinos de Saavedra. •

### El hechizo

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Diana Fernández Irusta



BUCAREST, RUMANIA jos sobre ojos, surrealismo contra surrealismo. La mirada de una nena asoma desde la ventanilla de un tren que porta los ojos, el bigotey el talante inconfundibles de Salvador Dalí. El encuadre de la foto es perfecto porque preserva el enigma y deja fuera de campo aquello que explica tan extraño encuentro. Hasta mayo de este año Bucarest aloja por primera vez una exposición de la mayor colección privada

de obras del artista nacido en Figueras, España. Como suele ocurrir, los afiches promocionales se intercalan con la trama urbana; por caso, aparecen sobre los vagones de tren. Y el detalle es que la niña no lo mira a Dalí, el mago surrealista, sino que observa vaya a saberse qué cosa más allá del recorte de la foto y de las vías del tren. Mientras tanto, los ojos del artista nos perforan, con indolencia de aristócrata, a nosotros, meros mortales que no podemos más que dejarnos hechizar. •

#### **CATALEJO**

Feliz cumpleaños

#### Carlos M. Reymundo Roberts

Las redes sociales han venido a potenciar hasta extremos impensados las formalidades propias de un día de cumpleaños. Antes, esa fecha era un acontecimiento ceñido al ámbito de familia, amigos y compañeros de trabajo. A lo largo del día, una persona "estándar" podía recibir unos cuantos saludos y ahí terminaba la cosa. En la era digital, cualquier cumpleañero sabe que ese día será felicitado en una sucesión interminable de mensajes escritos (acompañados por emojis con tortas, velitas, copas que se chocan), audios y, eventualmente, videos; además, claro, de las llamadas. WhatsApp figura a la cabeza, y como lo habitual es estar en varios grupos de chat, el número de saludos salta exponencialmente. Hay quienes se acuerdan o se enteran tarde, y entonces la celebración sigue un par de días. En un programa de radio abordaron este tema y las opiniones de los oyentes estaban divididas casi por mitades. Algunos disfrutan de esa lluvia de agasajos, sentirse queridos y mimados, y no tienen problema en pasarse buena parte del día contestando. Otros sufren y se sienten invadidos.

Cuando mensajeamos a alguien por su cumpleaños, ¿a cuál de los dos grupos pertenecerá? Afortunadamente, el dato suele estar guardado bajo siete llaves. •





SUSCRIBITE

Hablanos por whatsApp: (11) 5799.3654 o si preferís llamarnos: (11) 5199.4794











Volvió la normalidad Red Bull y el 1-2 en Japón, con Verstappen otra vez en lo más alto ▶ P.4

Racing sube Venció a Lanús y seis equipos lucharán por tres pasajes en el Grupo B > P.3

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo

www.lanacion.com/deportes

 deportes



La euforia de Borja y el desahogo de todos en River: marcó los dos tantos que les permitieron a los millonarios revertir el marcador y derrotar 2-1 a los suplentes de Central FOTOBAIRES

2 DEPORTES LA NACION | LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

# FÚTBOL| LA COPA DE LA LIGA

# River, flaco de fútbol, ganó por la vía emocional

Los hinchas millonarios mostraban su descontento en Núñez cuando Borja asumió el rescate de un equipo que no se define

Claudio Mauri

LA NACION

Reconocible muchas veces por su juego asociado y vocación para controlar la pelota, River pudo sacar las papas del fuego por la vía del ollazo. Negado muchas veces para entrarle a Rosario Central con el recurso del pase, se hartó de tirar centros hasta que embocó uno para resolver un partido que se le complicó mucho más de lo imaginado. Fue una victoria cargada de angustiay suspenso. Un encuentro que se le atragantó hasta lo indecible en el primer tiempo y se le hizo digerible solo en el final, cuando los ingresos de Barcoy Nacho Fernánde fensores y cuatro volantes apredez le dieron una vuelta de tuerca futbolística a un equipo que andaba a marcha forzada.

River se fue festejando una victoria que lo tiene con un pie y medio adentro en los cuartos de final de la Copa de la Liga. Celebró los tres puntos con un gran desahogo porque en buena parte de la noche imaginó lo peor. En cuanto al rendimiento, porque el primer tiempo fue de lo peor de la era Demichelis, y también en lo relativo al resultado, ya que este Central repleto de suplentes -los titulares fueron reservados para la Copa Libertadores-lo empujó al borde del precipicio.

Del laboratorio permanente que hace Demichelis de la zona media, esta vez surgió una fórmula nunca probada, que por primera vez prescindió desde el comienzo de Nacho Fernández y Barco. Hubo lugar para Echeverri, el agitador entrando

desde el banco en los dos encuentros anteriores. Más allá de los nombres, River no funcionó como equipo en el primer tiempo. Obnubilado, inconexo, chocador, con un nerviosismo creciente. Se invirtieron los papeles: River parecía una formación improvisada, sin el más mínimo rodaje, y Rosario Central, con una alineación totalmente alternativa, que incluyó a un par de debutantes, fue firme, organizado, bien estructurado.

River fue prolijo solo unos minutos, se empezó a enredar enseguida, no encontró líneas de pase para vulnerar el férreo esquema visitante, que tuvo una línea de cinco tados en una franja de 20 metros para ahogar los intentos locales.

No había fluidez en el juego de River, poca sincronización entre las líneas. Echeverri era el único que rompía el molde con la gambeta, pero no encontraba socios y terminaba en el embudo por el medio que tendía Central. El atolondramiento de Solari, empecinado en resolver sin levantar la cabeza, fue uno de los tantos síntomas del desconcierto de River, que se extendía en la incomodidad de Colidio por la izquierda y la docilidad de Borja para entregarse al cerrojo de los zagueros visitantes.

Prueba de las dificultades para llegar hasta Werner fue la sucesión de remates de media distancia, todos desde posiciones forzadas, como único recurso a mano. Central no pasaba apuros, cada vez se hacía más fuerte en su propuesta. Esa serenidad y confianza lo llevó a arRIVER

ROSARIO CENTRAL

#### River (4-3-3)

Franco Armani (6); Sebastián Boselli (4). Leandro González Pirez A (6), Paulo Díaz (6) y Milton Casco A (4); Santiago Simón (4), Nicolás Fonseca A (4) y Claudio Echeverri (6); Pablo Solari (5), Miguel Borja (8) y Facundo Colidio (4). DT: Martín Demichelis.

#### Rosario Central (5-4-1)

Axel Werner (6); Emanuel Coronel (5), Juan Giménez (6), Juan Cruz Komar (6), Agustín Bravo (6) y Alan Rodríguez (5); Francesco Lo Celso (6), Franco Ibarra (6), Mauricio Martínez A (5) y Lautaro Giaccone (7); Luca Martinez Dupuy (5).

DT: Miguel Russo.

Goles: PT, 14m, Giaccone (RC); PT, 22m, Borja (R); 4lm, Borja (R). Cambios: ST, M. Herrera (5) por Boselli y R. Villagra (6) por Fonseca (R); 9m, A. Sandez (5) por Bravo (RC); 15m, A. Cervera (5) por Martínez Dupuy, J. Campaz (5) por Giaccone, y K. Ortiz (5) por M. Martínez (RC); 20m, E. Barco (7) por Colidio (R) e I. Fernández (7) por Simón (R); 27m, F. Mallo por Coronel (RC), y 32m, A. Ruberto por Solari (R).

Árbitro: Sebastián Zunino (regular, 5).

Estadio: River.

ticular un golazo: Ibarra cruzó un pelotazo hacia la zona que Casco descuida por una inactividad que progresivamente le pasa factura; Giaccone, con un enganche y un zurdazo al ángulo, oscureció más la noche de River.

Iban 13 minutos cuando Central se puso en ventaja, situación que no espabiló a River. Siguió inmerso en su pesadilla futbolística. Werner recién tuvo que intervenir a los 39 minutos, con un cabezazo Colidio. El desbande de River quedaba patentizado en la patada desde atrás de Fonseca, amonestado y reemplazado para el segundo tiempo por Villagra. También ingresó Herrera para aportar la proyección que no tiene Boselli, cuya inclusión no tuvo razón de ser en función de las necesidades del partido.

River se fue al descanso en medio de unos silbidos que hacía rato no se escuchaban en el Monumental. Veredicto para lo que había sido un pobrísimo desempeño. Aumentó las revoluciones en el comienzo de la segunda etapa, con un remate de Solari, que en la jugada siguiente no pudo empujar una pelota al lado del arco. Insólito.

La leve mejoría, más en actitud que en juego, era insuficiente. Hacía falta más, Demichelis lo buscó con los ingresos de Nacho Fernándezy Barco. Los gestaron la jugada del empate y les contagiaron lucidez a Solari-por una vez cruzó un pase con un destino cierto-ya Borja, que sacó al goleador que tenía adormilado.

Iban 22 minutos y River sofocaba algunas llamas del incendio. El partido crecía en intensidad, Central se veía más exigido, si bien River abusaba de los centros. Se entraba en zona de definición y Russo mandó a la cancha una tanda de titulares: Mallo, Campaz, Ortiz y Cervera.

Se iba el partido y River empujaba, las ideas no habían ido en su ayuda en casi toda la noche. Llegó el centro alto y bombeado de Barco, que cayó como un meteorito para que Nacho Fernández lo metiera en la boca del arco y Borja se reivindicara otra vez como goleador. Explotó el Monumental, en las tribunas y dentro de la cancha. Este River inentendible desde lo futbolístico se explicó desde lo emocional.

### El resto de la fecha

3 BARRACAS CENTRAL

2 INSTITUTO

#### **Barracas Central** gana, pero siempre la polémica lo rodea

Otra vez Barracas Central. Y otra vez la polémica. Ganaba 3-2 sobre Instituto, cuando a los 41 minutos del segundo tiempo una infracción de Rodrigo Insúa sobre Santiago Rodríguez, un posible penal para los cordobeses, no fue evaluado por el juez Luis Lobo Medina. Cantero, Brochero y Brizuela (en contra) marcaron para el 'Guapo', que quedó muy cerca de clasificarse a los playoffs: Suárez e Insúa (en contra) anotaron para Instituto.

3 ATLÉTICO TUCUMÁN

2 GIMNASIA

#### Atlético Tucumán dio vuelta el partido y calmó a su hinchada

Con el gol de Eric Ramírez, para Gimnasia, estalló el estadio José Fierro tucumano. Insultos y reproches para Atlético, que revirtió la situación y finalmente gano 3-2 con dos tantos de Mateo Bajamich y otro de Infante.

#### Grupo A

| EQUIPO          | P  | J  | G | E | P | GF | GC | D   |
|-----------------|----|----|---|---|---|----|----|-----|
| Argentinos      | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 11 | +11 |
| Bar. Central    | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 12 | +5  |
| River           | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23 | 9  | +14 |
| Talleres        | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 14 | +8  |
| Independiente   | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 8  | +4  |
| Vélez           | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0   |
| Instituto       | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 14 | +3  |
| Gimnasia        | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 21 | -4  |
| Banfield        | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 14 | -2  |
| Rosario Central | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 9  | 17 | -8  |
| Huracán         | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8  | 12 | -4  |
| Riestra         | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 7  | 15 | -8  |
| Atl. Tucumán    | Ю  | 13 | 1 | 7 | 5 | 8  | 19 | -11 |
| Ind. Rivadavia  | 8  | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 24 | -11 |

#### Grupo B

| EQUIPO          | P  | J  | G | E | P | GF | GC | D   |
|-----------------|----|----|---|---|---|----|----|-----|
| Godoy Cruz      | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5  | +10 |
| Lanús           | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 12 | +7  |
| Def. y Justicia | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 13 | +3  |
| Boca            | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | +8  |
| Racing          | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 11 | .9  |
| Estudiantes     | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 8  | +8  |
| Newell's        | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1  |
| Unión           | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 14 | +1  |
| San Lorenzo     | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4  |
| Belgrano        | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 17 | •2  |
| Platense        | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6  | 13 | -7  |
| Central Cba.    | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 20 | -10 |
| Sarmiento       | 9  | 12 | 2 | 3 | 7 | 9  | 17 | -8  |
| Tigre           | 5  | 12 | 1 | 2 | 9 | 6  | 21 | -15 |



RIESTRA HURACÁN Árbitro: Jorge Baliño







LA NACION | LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

# FÚTBOL | LA COPA DE LA LIGA Y LA MLS



La bandera del gol de Racing: siempre "Maravilla" Martínez, que celebra entre Maxi Salas y Almendra

FOTOBAIRES

# A Racing le queda una prueba para saber si se despertó a tiempo

El éxito con Lanús le permite llegar con posibilidades a la última fecha, aunque depende de una combinación de resultados

Nicolás Zuberman

PARA LA NACION

Otra vez con el aporte clave de Adrián "Maravilla" Martínez, Racing consiguió una buena victoria ante Lanús por 2 a 0 y llegará a la última fecha de la etapa regular de la Copa de la Liga con la calculadora en la mano, a la espera de una serie de resultados que le permitan meterse entre los cuatro mejores para avanzar a los cuartos de final. No parece sencillo. Pero la Academia sabe que hizo los deberes en este tramo final.

Se le abrió rápido el partido con la fórmula de siempre en este 2024: el gol de su número nueve. Apenas iban 6 minutos de partido y marcó el 1 a 0, un cabezazo que contó con la complicidad del arquero Lucas Acosta. Quince partidos con la camiseta de la Academia y trece gritos lleva Maravilla. Cuando llegó a la mitad celeste y blanca de Avellaneda el delantero bromeaba que le incomodaba el apodo que arrastra desde su aparición en el ascenso, al mismo tiempo que el boxeador Sergio Martínez era campeón del mundo. El delantero decía que con ese apodo tanto los hinchas como sus compañeros iban a esperar que hiciera cosas buenas. Vaya si las hizo, al punto que ahora acepta el apodo y lo defiende en la cancha. Es el máximo anotador del fútbol argentino. Con un detalle: siete de esos 13

goles fueron para poner al equipo por delante en el marcador. "Maraviii, Maraviiii", se escuchó por primera vez en el Cilindro cuando salió reemplazado por el colombiano Roger Martínez, cuando faltaban 15 minutos para el final.

Más allá de haber conseguido un buen triunfo ante un rival directo, aún el equipo de Costas debe algunas materias. No logra solucionar los desacoples defensivos que repite fecha tras fecha. En el primer tiempo necesitó de las manos mágicas de Gabriel Arias para sostener la ventaja. Ganar como local es una de las deudas que sí pagó con este triunfo ante el Granate. No lo hacía desde el 9 de febrero. ante San Lorenzo. Y así es como se explica que llegue a la última fecha necesitado de que Lanús, Defensa y Justicia, Boca o Estudiantes pierdan puntos en esa jornada, además de llevarse una victoria ante Belgrano, en Córdoba. El Granate y el Pincha, que además debeel partido suspendido con Boca, juegan entre sí, en lo que promete ser un desenlace a puro nervio.

Aunque Racing se jugaba una final ante Lanús, una de las noticias más salientes en lo que va del año estuvo fuera del césped. Diego Milito volvió al Cilindro de Avellaneda por primera vez desde su renuncia como director deportivo, en 2020. El ídolo llegó bien tempranoy fue el foco de atracción de los hinchas. En 2 RACING

**O** LANÚS

Racing (3-4-3)

Gabriel Arias (7); Nazareno Colombo (5), Marco Di Cesare (6) y Agustín García Basso (7); Santiago Solari (6), Bruno Zuculini (5), Agustín Almendra (6) y Facundo Mura (6); Juan Quintero (6), Adrián Martínez A (7) y Maximiliano Salas (6).

DT: Gustavo Costas.

Lanús (3-4-3)

Lucas Acosta (4); Gonzalo Pérez (4), Nery Domínguez A (5) y Abel Luciatti (5); Brian Aguirre (5), Felipe Peña (6), Ramiro Carrera (5) y Julio Soler (6); Walter Bou (5), Leandro Díaz (5) y Marcelino Moreno (6). DT: Ricardo Zielinski.

Goles: PT, 6m, A. Martínez (R); ST, 11m, Solari (R).

Cambios: ST, R. Loaiza (6) por G. Pérez (L); 13m, J. Nardoni (6) por Almendra (R); 14m, A. Lotti (5) por Moreno y J. Cáceres (6) por Aguirre (L); 27m, F. Álvarez por Peña (L), y R. Martínez por A. Martínez e I. Galván por Solari (R); 35m, A. Urzi por Quintero y G. Conti por Colombo (R), y L. Boggio por Carrera (L).

Árbitro: Yael Falcón Pérez (bien, 6).

Estadio: Racing.

un año electoral, la aparición del hombre que fue campeón en 2001 y 2014 debe entenderse como un mensaje de que después de algunas dudas tomó la decisión de jugar políticamente en el club. Con un resultado adverso, otra hubiera sido la repercusión de la presencia del ex 22.

Con el 2-0 sellado en el marcador, las luces se quedaron con Martínez y sus goles. En apenas tres meses, el nacido en Campana se ganó el cariño de los hinchas, que aplauden cada una de las intervenciones del zurdo. En el podio de los que más encienden las palmas en las tribunas le siguen Juan Fernando Quintero y Agustín Almendra. Con el peso y la jerarquía de esas individualidades, la Academia parece haber logrado acomodarse en un semestre irregular, en el que se anotó un triunfo en el clásico ante Independiente como visitante pero también tres derrotas seguidas como local (Unión, Godoy Cruz y Sarmiento).

Ahora, sabe que arriesgará todo en la última fecha, más allá de que el miércoles también deberá jugar por la Copa Sudamericana ante Bragantino. En las cuatro ediciones de Copa de Liga que se disputaron desde que se impuso en 2019, la Academia siempre avanzó al menos a los cuartos de final. Quedarse en la zona de grupos sería un golpe duro. De todos modos, mantiene la ilusión hasta la última fecha.

Costas había tomado este partido ante Lanús como una final, al punto que decidió guardar titulares en el estreno de la Sudamericana. Y así lo jugó Racing. Más allá de los tres puntos necesarios, el otro triunfo del equipo es haber demostrado su superioridad ante un rival que venía arriba en la tabla de posiciones. Con esta victoria ya son cuatro los éxitos en fila que acumula: San Martín de Burzaco (Copa Argentina), Central Córdoba (Copa de la Liga), Sportivo Luqueño (Copa Sudamericana) y Lanús (Copa de la Liga). Cuando el semestre más lo exige, la Academia parece dar su mejor versión. La semana próxima sabrá si se despertó a tiempo. •

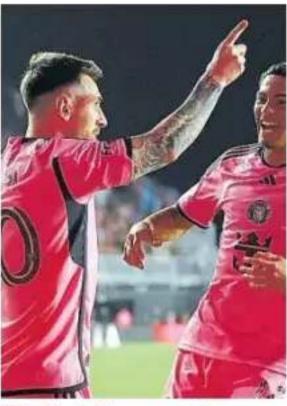

Messi volvió con un gol

AF

#### Martino y la exigencia para Messi en el futuro

Tata no se animó a decir si estará en el desquite con Monterrey

El regreso de Lionel Messi en Inter Miami ofreció una señal alentadora. ¿El Nº 10 podrá estar en la revancha frente a Rayados, de Monterrey, por la Copa de Campeones de la Concacaf? El DT Gerardo Martinonoquisoapresurarse."La idea sería que sí, pero recién lleva 45 minutos. Entendemos también la exigencia del partido que viene. Lomás importante esque se sintió bien, hizo un gol y participó en el segundo". Y agregó: "Su evolución es tal cual la esperábamos. Sabíamosqueera un riesgo que jugara el primer partido con Monterrey. Estaba planificado que jugara unos minutos. Sesintióbien. Estoayuda para llegar con más confianza, sobre todo respecto a la lesión, para la revancha en Monterrey".

La vuelta al fútbol oficial de Messi, después de cuatro encuentros por una lesión en el isquiotibial derecho, fue la nota de la noche. La gente lo pidió desde que lo vio en el banco de los suplentes en el Chase Satdium y el capitán argentino, que ingresó en el segundo tiempo y con su equipo perdiendo 1-0, respondió marcando el primer tanto de la remontada y fue clave porque arrancó la jugada de contraataque que terminó en el tanto del brasileño Leonardo Afonso que marcó el 2-1, aunque no fue suficiente porque sobre la hora empató Colorado Rapids.

Desde hace algunas fechas, las palabras de Martino acerca de algunos rendimientos llevan un alto grado de autocrítica y tras el empate con Colorados Rapids no fue diferente: "Es una pena resignar dos puntos, pero creo que seguimos cometiendo errores que realmente nos hacen dejar puntos en el camino".

La crítica le apuntó a Inter Miami por el promedio de edad del equipo. ¿Qué dijo Tata? "Hay una palabra que es experiencia. No se compra. Tiene que ver con el aprendizaje en la cantidad de partidos. Por eso, intentamos armar el plantel que hoy no podemos gozar para que tengamos en partidos de esta naturaleza gente con más roce internacional. Esto lo dije el año pasado, cuando por diferentes motivos se apresuran los tiempos de los chicos de 20-21 años y eso no es bueno". •

4 DEPORTES

LA NACION | LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

### AUTOMOVILISMO | FÓRMULA 1 Y TURISMO CARRETERA



Max Verstappen cruza la meta, ganador en Suzuka: tercer éxito del piloto neerlandés en la temporada, que suma la misma cantidad de éxitos en el Gran Premio de Japón

# El campeón que va por la cuarta corona y el piloto que se hunde y pierde la sonrisa

Max Verstappen se impuso en el Gran Premio de Japón y selló, con 'Checo' Pérez, el tercer 1-2 de Red Bull Racing en el calendario; Daniel Ricciardo, accidente y en caída libre

Alberto Cantore

LA NACION

Seis años atrás, Max Verstappen y Daniel Ricciardo compartían la última temporada como compañeros de garaje de Red Bull Racing. El joven neerlandés ya tenía las riendas en la escudería de Milton Keynes, tres años más tarde terminaría con el reinado de Lewis Hamilton y con aquel polémico triunfo la Fórmula liniciaría un nuevo ciclo. El australiano entró en una espiral negativa tras el alejamiento, con pasos intrascendentes por Renaulty McLaren: descubrió cobijo en Alpha Tauri, ahora RB, donde desanda sin rumbolos grandes premios. MadMax se impuso con autoridad y con un ritmo arrollador en el Gran Premio de Japón, el cuarto episodio de la temporada 2024, ratificó la superioridad de los autos que diseña Adrian Newey, regaló un nuevo éxito a Honda en Suzuka v comienza a tomar distancia en el Mundial de Pilotos, donde es el favorito para sellar el póquer de coronas. Ricciardo no logra frenar la caída libre, es superado por su compañero de escuadra y el accidente con Alexander Albon (Williams), en la Curva 3 del circuito japonés, que provocó la bandera roja, perfila la curva descendente de quien tuvo la posibilidad de pulsearle el liderazgo a Verstappen en Red Bull Racingy optó por rechazar un contrato que era igual al de su entonces compañero.

entonces compañero. El primer abandono en el año, en el Gran Premiode Australia, que resultó el final de una serie de nueve victorias consecutivas y no terminar una carrera desde la visita a Melbourne en 2022, no le quitó enfoque a Verstappen ni al equipo. Los autos de Milton Keynes se enseñaron arrolladores en un circuito que por características los tenía un escalón por sobre el resto y entre el neerlandés y Sergio Checo Pérez compusieron un 1-2-el tercero del año-para marcarelrumbo en el campeonato. "La largada fue crucial para estar al frente. Después el rendimiento del auto fue mejorando, tal vez haya tenido que ver las condiciones de nubosidad. Las paradas en boxes fueron buenas y también la estra-



Ricciardo y Verstappen, compañeros en Red Bull entre 2016 y 2018

#### Clasificación

| P.               | PILOTO           | MARCA        | TIEMPO     |
|------------------|------------------|--------------|------------|
| $\mathbf{l}^{e}$ | Max Verstappen   | Red Bull     | 15423566   |
| 21               | Sergio Pérez     | Red Bull     | +12.535s   |
| 3"               | Carlos Sainz Jr. | Ferrari      | +20.866s   |
| $4^{\circ}$      | Charles Leclerc  | Ferrari      | +26.5229   |
| 5"               | Lando Norris     | McLaren      | -29.700s   |
| 6*               | Fernando Alonso  | Aston Martin | +44.272s   |
| $7^{\circ}$      | George Russell   | Mercedes     | +45.95ls   |
| 81               | Oscar Piastri    | McLaren      | +47.525s   |
| 91               | Lewis Hamilton   | Mercedes     | +48.626s   |
| 10:              | Yuki Tsunoda     | RB           | a I vuelta |
| $\Pi^{\circ}$    | Nico Hulkenberg  | Haas         | a I vuelta |
| 120              | Lance Stroll     | Aston Martin | a I vuelta |
| 13°              | Kevin Magnussen  | Haas         | a I voelta |
| 140              | Valtteri Bottas  | Sauber       | a i vuelta |
| 15°              | Esteban Ocon     | Alpine       | a I vuelta |
| 16°              | Pierre Gasty     | Alpine       | a l vuelta |
| 17"              | Logan Sargeant   | Williams     | a I vuelta |
| 189              | Zhou Guanyu      | Sauber       | no termino |
| 19°              | Daniel Ricciardo | Alpha Tauri  | no terminó |

Récord de vuelta: Max Verstappen, en la 50, 133706/1000 a 223.093 k/h.

20° Alexander Albon Williams

Campeonato de Pilotos: Verstappen, 77; Pérez, 64; Leclerc, 59; Sainz, 55; Norris, 37; Piastri, 32

no terminó

Próximo Gran Premio: China, del 19 al 21 de abril, en Shanghai.

tegia: no podía haber sido mejor la carrera", apuntó Verstappen, que ganó por terceraño consecutivo en Suzuka -en 2022 el triunfo le valió un título-, aunque en el inicio del gran premio el comportamiento del RB20 lo intranquilizó, con las oscilaciones del alerón delantero: "Era subviraje y ahora cambia a sobreviraje. Ajustar uno o dos clics estará bien", señaló en la radio. La respuesta, entre risas, de su ingeniero Gianpiero Lambiase detalló el entendimiento y la relación que se forjó con el piloto: "No voy a decir que lo predije".

El ajuste, un segundo stint demoledor y un triunfo con una diferencia de 12 segundos sobre Checo Pérez, la mejor credencial para hacer desaparecer el trago amargo del abandono por un problema en los frenos traseros del neumático derecho en Albert Park. Recuperar la autoridad era un objetivo, Verstappen lo cumplió sin complicaciones y el protocolo de operatividad que se estableció después de la deserción –la escudería modificó el sistema de evaluación de las reLA NACION | LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

paraciones, ya que observó que fue la razón del incidente en Australiadevolvió la serenidad en el garaje y las celebraciones en el podio. La presencia de Checo Pérez en el festejo, después de realizar su mejor clasificación desde Miami 2023 y volver a largar desde la primera filano lo hacía desde Bélgica, el año pasado—, una invitación para que el mexicano retome confianza y se anote para mantenerse el próximo año dentro de la estructura con un nuevo contrato.

La carrera tuvo un pasaje de zozobra cuando el auto de Ricciardo salió despedido contra las barreras de contención, en la Curva 3. El australiano tuvo un encontronazo con Albon, que intentaba una superación: la estrechez de la pista y la presencia de Lance Stroll (Aston Martin) por el sector externo, la combinación para que los autos se engancharan y la dirección de carrera detuviera la competencia con una bandera roja en los primeros compases del primer giro. Casi media hora después, los autos tomaron parte de la segunda largada, aunque Ricciardo veía desde el garaje cómo su pronóstico de revertir su floja campaña era imposible. En el año, nunca logró pasar a la Q3 en la qualy y en Japón su compañero Yuki Tsunoda volvió a rescatar puntos para RB y así quebrar una racha de 14 años sin que un piloto local sumara en Suzuka: el último, Kamui Kobayashi (Sauber), con el tercer puesto en 2012.

Las incógnitas que se presentaron al inicio del calendario sobre el futuro de Checo Pérez en Red Bull Racing impusieron el nombre de Ricciardo como alternativa para 2025, aunque las actuaciones del piloto, de 34 años, impiden proyectar un nuevo desembarco en Milton Keynes. "Nunca quise que se fuera de Red Bull", comentó el año pasado Verstappen, sobre quien entre 2016 y 2018 fue su compañero de garaje y con el que tuvo un encontronazo en el GP de Azerbaiyán en 2018. Aquel accidente, totalmente evitable, generó una reprimenda para los dos y aunque la camaradería no estalló quedó en evidencia que para el futuro el equipo debía elegir un líder ya una segunda espada. "Nunca nos odiamos, simplemente queríamos ser mejor que el otro. Éramos la mejor pareja de pilotos y fuera del equipo subestimaron la dupla que formábamos con Max. Nos presionábamos uno al otro para ser mejores", apuntó Ricciardo, después de abandonar Milton Keynes.

Para la campaña 2019 a Ricciardo le ofrecieron el mismo contrato que a Verstappen, pero decidió marcharse a Renault, donde tuvo como laderos a Nico Hulkenberg y a Esteban Ocon en sus dos temporadas con los autos de Enstone. "Daniel recibió muy malos consejos. Todo el mundo mete la pata y creo que él reconoció que cometió un error cuando se fue de Red Bull", señaló Christian Horner, el jefe de equipo y quien empujó a Dietrich Mateschitz -dueño de la empresa de bebidas energizantes y que falleció en 2022- a ofrecerle un vínculo por dos años y una cifra importante al australiano. La mala elección continuó con la partida a McLaren, donde el equipo, el auto y un talento joven como Lando Norris lo vapuleó en resultado de carreras y de pruebas de clasificación. "No es la misma situación, tengo que seguir trabajando con mis ingenieros y no aceptar demasiadas sugerencias o consejos del exterior", relató quien en las pistas perdió la sonrisa que lo caracteriza cuando circula por el paddock.



Urcera, puntero del campeonato, acumula siete victorias con tres marcas en el TC: Torino, Chevrolet y Ford

PRENSA ACTO

# Manu Urcera cortó una racha y ahora también suma victorias con Ford

En Neuquén, volvió al triunfo, tras 17 meses; ganador con tres marcas

#### Alberto Cantore LA NACION

Debutó con Torino, saltó a Chevrolet y ahora desanda con Ford la temporada de Turismo Carretera. Ganó con las tres marcas y, si se le suman los triunfos en las series, se agrega Dodge a la lista de fabricantes de la cadena de éxitos. En épocas en que la categoría entró en una renovación, con el ingreso de las primeras unidades de la denominada Nueva Generación, José Manuel Urcera festejó con el Falcon, mientras en el taller del Moriatis Competición alistan un Mustang. La contundente victoria en Centenario, Neuquén, en la tercera fecha de la Etapa Regular del certamen, catapultó al piloto, de 32 años, a lo más alto del campeonato y selló uno de los requisitos ineludibles que tiene el

"Es mérito del equipo: ganó en TC Pista [Jeremías Olmedo, Ford]

para validar el título.

reglamento: un triunfo en el año

yahora en TC. Trabajaron muchísimo desde antes del receso: Juan Cruz Aventín a la cabeza, Diego Montero, todos los ingenieros y mecánicos. No es sencillo: marca nueva, equipo nuevo y triunfo en la tercera carrera y punta del campeonato... Se lo debo al grupo de trabajo", relató Manu, que elevó a siete las victorias en el TC.

Desde los cuatro años, el deportemotoratrapóa Urcera, que se inclinó primero por el motociclismo y más tarde optó por el automovilismo. La pasión por los fierros, el deseo de progresar, aprender y desarrollar una preparación que posibilité batallar por la corona en elTCoelTurismoNacionalempujan al piloto a realizar desde hace un puñado de calendarios pretemporadas en Europa, junto al Campos Racing. La experiencia ofrece recompensas: fue campeón de TC en 2022, devolviéndole la gloria a Torino, tras 51 años, y dos veces monarca en el TN.

El arribo a Neuquén, donde en parte siente el acompañamiento del público-nació en San Antonio Oeste, Río Negro-era un examen para entender el crecimiento del proyecto, porque a pesar del quinto puesto que logró en Viedma, en la fecha anterior, Urcera intuía que restaban detalles para celebrar. "Es un arranque muy

bueno, debemos seguir mejorando porque todavía no estamos en
el nivel de poder ganar. Fuimos a
cada carrera con autos distintos,
que no pudimos probar, de una
marca con la que nunca corrí...
No tengo todavía experiencia para
colaborar con los ingenieros en la
puesta a punto", dijo Urcera a SoloTC, en Río Negro. La victoria, sin
embargo, se cumplió antes de lo
que reseñaba el pronóstico.

La prueba de clasificación tuvo sinsabores para el rionegrino, que aseguró el tiempo en una vuelta y cuando intentó pulsear por la pole falló. "Quedamos sexto clasificación, estaba un poco caliente, porque no fue la vuelta ideal. Es un circuito difícil, hay muchos lugares que te invitan ir un poco más allá del límite y engaña. La estrategia fue dar una vuelta al 90% y en la segunda dar un poco más, pero perdí el auto y perdí el tiempo. Por suerte, en el momento más importante del fin de semana no fallamos y nos llevamos el triunfo", analizó Manu, que esta temporada se alejó del Maquin Parts y se sumó al Moriatis Competición, en charla con Carburando.

Un golpe de escena ofreció la carrera en los primeros metros. Facundo Chapur (Chevrolet), en la grilla, anticipó que el auto evidenció una falla cuando dieron la

vuelta de formación. La partida, en movimiento, descubrió al cordobés dibujando un trompo en la segunda curva del trazado y cuando elauto se puso nuevamente en sentido de la pista el mendocino Julián Santero (Ford) no logró esquivarlo. Un impacto que provocó el abandonodel piloto de la marca del Óvalo, que llegó a la cita de Centenario como puntero de la Etapa Regular del campeonato. El incidente pasó a la espalda de Urcera, que pulseó para quedarse con la cabeza de la carrera ante Elio Capraro (Dodge) -finalizó segundo, su mejor resultado en el TC-y en el relanzamiento enseñó que tenía la mejor herramienta del parque.

El campeón 2022 hizo la serie más veloz de la mañana y emparejó un récord histórico de uno de los ídolos del TC: Manu ganó, al igual que Luis Rubén Di Palma, al menos una serie con cada una de las cuatro marcas que trazaron el camino de la categoría: Torino, Chevrolet, Dodge y Ford. El siguiente paso era imponerse en la carrera final y lo hizo en un escenario que le trae recuerdos imborrables, porque en 2011 y en Centenario festejó por primera vez en el TC Neuquino, la categoría que lo impulsó en el automovilismo: antes era piloto de motocross y participó en los campeonatos de AMA en los Estados Unidos.

Con el éxito, Urcera rompió con una sequía de 17 meses sin festejos, desde el 30 de octubre de 2022, cuando doblegó a Mariano Werner (Ford) en San Nicolás, una victoria que resultó determinante para la consagración en el circuito de Villicum, en San Juan. "El TCes así, cuando fui campeón gané dos carreras y fue el único año que repetí una victoria. En los tres años anteriores había ganado solamente una vez... y después de ganar el título no volví a festejar", repetía el vencedor, en diálogo con la televisión oficial. Urcera cumplió con el requisito reglamentario y se puede animar a soñar. •

6 DEPORTES LA NACION | LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

### POLIDEPORTIVO | BOXEO, RUGBY Y POLO

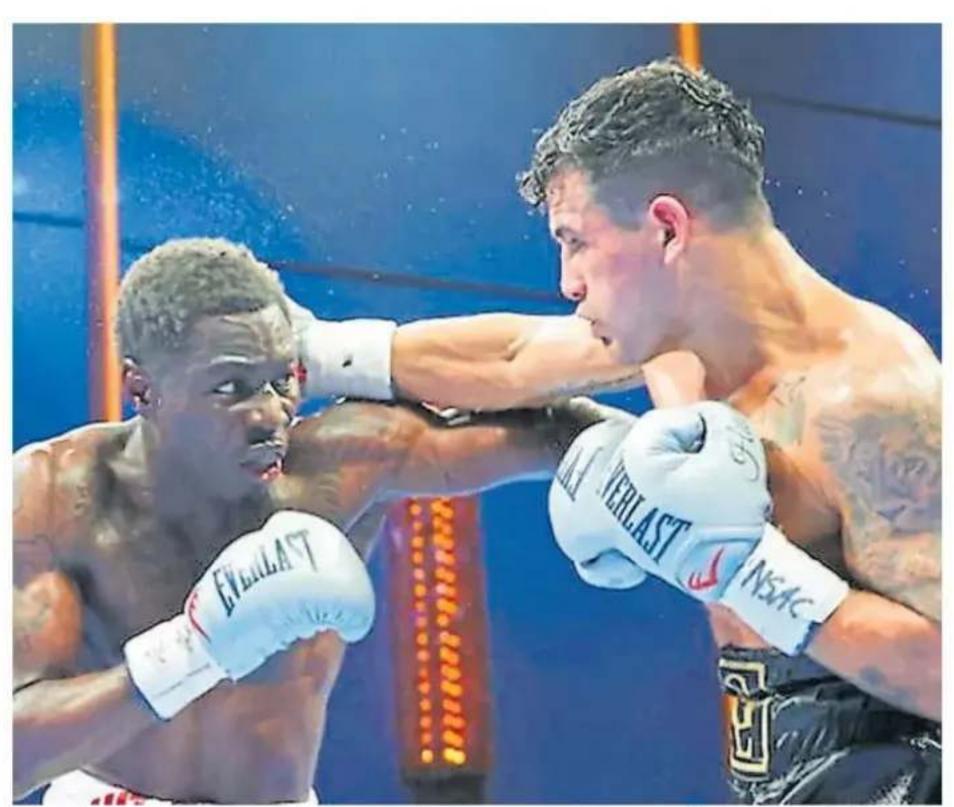

Lemos le impuso condiciones a Richardson Hitchins, pero perdió en un polémico fallo unánime

# Lemos fue perjudicado en Las Vegas por un fallo escandaloso

Le quitaron la chance de ser retador al título mundial superligero de la FIB

#### Andrés Vázquez

PARA LA NACION

El boxeo se vive destruyendo a sí mismo. No hay un mínimo interés en darle credibilidad. Las presunciones y los malos pensamientos en torno a un combate otra vez tuvieron su correlato en un fallo vergonzoso. El bonaerense Gustavo "Tito" Lemos perdió injustamente por puntos, en decisión unánime, con el estadounidense Richardson Hitchins y no pudo convertirse en retador mandatorio al título mundial superligero de la Federación Internacional de boxeo, en el lujoso hotel Fontaneibleau de Las Vegas.

Lo que hizo Tito Lemos en la madrugada del domingo estuvo a la altura de las circunstancias y mereció algo más que ese final amargo. Sobre todo, por la determinación con que encaró el match y cómo lo sobrellevó a lo largo de los 12 rounds ante un rival excesivamente conservador. Lejos de amilanarse por los números de Hitchinsyla magnitud del combate, salió a imponer condiciones de entrada y a demostrar lo poco que tenía que perder y lo mucho que tenía por ganar. Sin embargo, ni así fue capaz de quebrar la voluntad de los tres jurados que vieron

ganar a Hitchins insólitamente por 117-111, 115-113 y 115-113.

El "Eléctrico", nacido hace 28 años en el barrio Ruta 3 Sur de Tres Arroyos, se quedó con las manos vacías en Las Vegas, pese a ser el gran protagonista del duelo. En base a su estilo de presión y sometimiento, marcó el ritmo y las diferencias en la pelea desde el primer tañido de campana. Poco le importó tener en frente a un oponente 10 centímetros más alto y con mayor alcance de brazos. Siempre buscó acortarle el ring, obligándolo a prenderse en el intercambio de golpes y a la fricción. Algo que incomodó a Hitching, quien apeló constantemente a su estilo elusivo, en base a jabs y escasas combinaciones.

Consciente de lo que se estaba jugando, Lemos hizo prevalecer la potencia de sus manos y obligó a Hitchins a amarrar constantemente para sobrevivir a su castigo. Sobre todo, en la segunda mitad del combate. Porque a medida que el estadounidense hacia lo imposible para ensuciar el combate ante la pasividad del árbitro Raúl Caíz Junior, el tresarroyense fue el que más y mejores combinaciones metió. De hecho, en el octavo round, metió una derecha cruzada en la cabeza de Hitchins que lo mando sentido a su rincón y condicionó su rendimiento hasta el final.

Los únicos momentos en que el argentino padeció la potencia del estadounidense se dieron en el sexto, séptimo y decimo rounds, cuando sufrió duras réplicas de derechas que lograron frenar su

ímpetu y perdió precisión en sus golpes. Así y todo, "Tito" logró sobreponerse en las vueltas siguientes y complicar a Hitchins con insistentes golpes al rostro. Motivado por la merma física del local, el argentino acentuó su dominio, pero careció de justeza para sacarlo antes del límite.

Las últimas vueltas fueron friccionadas y un poco más ajustadas en el desarrollo de las acciones. Pero igualmente la suma de los puntos, ésa que debe hacerse en cada asalto, tras analizar la labor delargentino y el estadounidense, tenían que arrojar una clara ventaja para Lemos. Pero ni "Tito", ni los millones de argentinos que la vieron por la televisión, ni los comentaristas de la transmisión de ESPN contaban con el criterio de los señores Tin Cheatham, Max De Luca y Steve Weisfel, que coincidieron, para desgracia del boxeo argentino, en un fallo por demás polémico en favor de Richardson Hitchins. La tarjeta de LA NACION marcó 116-112 en favor de Lemos.

Si bien esta derrota no le permite al "Eléctrico" Lemos convertirse en retador mandatario al título mundial superligero de la FIB, que ostenta el puertorriqueño Subriel Matías, su meritoria actuación sobre el ring del Bleaulive Theater del Hotel Fontainebleau le abre las puertas a una nueva actuación en la meca y lo posiciona como potencial rival de los nombres pesados que hoy por hoy manejan el negocio de la categoría, como Davin Haney, monarca el CMB, Garvonta Davis y Isaac Cruz, supercampeon y campeón regular de AMB, y Teófimo López, titular de la OMB.

Ahora la obligación de sus manejadores, Osvaldo, Georgina y Sebastián Rivero, será gestionar con las autoridades de la FIB una revancha inmediata. Y en ese mismotiempo, Gustavo "Tito" Lemos deberá retemplar su espíritu, volver a trabajar duro en el gimnasio y evitar volver a ser víctima de otro fallo polémico cuando aparezca la nueva chance. Porque, lamentablemente, muchas veces el éxito en el boxeo está sujeto a los intereses de las personas que actúan como jurados. •



La emoción del eterno capitán Gastón Revol, el hombre de los 1000 puntos

# El hombre de los 1000 puntos piensa en todo lo que vendrá

Revol y otra huella en los Pumas 7s, pero prefiere aprender del mal paso por Hong Kong

#### Alejo Miranda

PARA LA NACION

Tomó aire. Infructuosamente intentó pensar solo en la tarea que tenía por delante y no en todo el valor simbólico que cargaba. No logró despojarse de la carga emotiva, pero sí logró el objetivo. Con la LA NACION | LUNES 8 DE ABRIL DE 2024



ZACH FRANZEN

conversión del último try, Gastón Revolquebró la barrera de los 1000 puntos en el Circuito Mundial de Seven y marcó un nuevo hito en su ya legendaria carrera con la camiseta de los Pumas 7s. El contexto no pudo haber sido más adecuado. El seleccionado argentino se sacudió el letargo que cargaba en el certamen y se despidió del Seven de Hong Kong con una victoria 42-0 ante Samoa. Finalmente el equipo logrójugar en el nivel que es capaz, en la última jornada de acción en un estadio tan emblemático para la competencia.

Cumplida la faena en el cierre mismo del partido, Revol terminó de quebrarse definitivamente. Entre lágrimas, recibió el abrazo de sus compañeros y el reconocimiento de todo el estadio y de toda la comunidad del mundo del seven.

"Estoy muy feliz, pero no me importan los 1000 puntos. Me importan, pero no es lo más importante en este momento. Estoy feliz de estar acá, estoy feliz de estar en este estadio", dijo Revol, entrevistado por la televisión internacional. "Pasaron muchas cosas, muchos años. Es mi última vez acá, para míy para todos. Estoy feliz por eso, más que por los 1000 puntos".

La vincha en la frente, lejos de disimularlo, acentuaba los vestigios de la batalla. A los 37 años, Gastón Revol es el jugador más emblemático del seleccionado argentino de seven. Surgido de La Tablada, se sumó al equipo en 2009 y durante 15 años forjó una carrera ilustre, no solo por su calidad e inteligencia para jugar al rugby, sino también por su humildad, su entrega constante y su ascendencia sobre los más jóvenes.

En Ciudad del Cabo, a finales de 2022, había llegado a los 100 certámenes en el Circuito Mundial, y ahora quebró otra marca. En la lista de goleadores argentinos sólo está detrás del actual entrenador Santiago Gómez Cora (1178).

La anotación de Revol coronó

la mejor actuación de los Pumas 7s en Hong Kong. Después de dos días en los que estuvieron desconocidos, lejos del rendimiento que los había convertido en el mejor equipo del mundo en las cinco primeras etapas de la temporada, donde llegaron a tres títulos y un subcampeonato. Derrotas ante Estados Unidos y Nueva Zelanda en el primer día de acción, más una victoria exigua ante Gran Bretaña que no sirvió para clasificar como mejor tercero, los relegó a jugar por el 9º puesto. Lograron el objetivo con una victoria contundente ante los samoanos, aunque más que ese resultado importó que se despojaron de la mala sensación de los primeros dos días de acción y se demostraron a sí mismos que pueden jugar como lo habían hecho entre el final de la temporada pasada y la mayor parte de ésta.

#### Isgró, de nuevo determinante

Con un Rodrigo Isgró en modo mejor jugador del mundo, premio que ostenta de la campaña anterior (apoyó tres tries), con la actitud para atacar la defensa con carreras verticales y pases en el contacto, con precisión en los pases y con una defensa agresiva y asfixiante, los Pumas 7s volvieron a ser el equipo que es candidato a quedarse con el título al campeón de la temporada, que se definirá en el Seven de Madrid a principios de junio, y en los Juegos Olímpicos de París 2024, el gran objetivo de este ciclo.

Pese al declive en los últimos dos certámenes (venían de ser quintos en Los Ángeles), los Pumas 7s se mantienen en la cima de las posiciones de la temporada regular, con 94 unidades, seguidos por Irlanda (86) y Fiji (76), ya con el pasaje asegurado a Madrid y con una etapa por jugarse, dentro de un mes en Singapur. La forma en que se despidieron de Hong Kong les permiterecuperar confianza de cara al segmento más trascendente de la temporada, e incluso, de los últimos cuatro años.

Se trató de un certamen especial, ya que marcó la despedida del Hong Kong Stadium, que será demolido para construir uno nuevo. El certamen creado en 1976 es el de mayor trascendencia en el mundo del seven. Es el más convocante y el más festivo en las tribunas. Durante los tres días de acción la cancha está colmada y los espectadores se convierten en protagonistas con el colorido y la pasión que aportan al espectáculo. En 1994, el estadio fue especialmente renovado para albergar este certamen y desde entonces se convirtió en un escenario icónico para la disciplina. Con capacidad para 40.000 espectadores, casi siempre abarrotados, especialmente en el día final de competencia, quedó chico, y desde 2025 habría un nuevo escenario: el Kai Tak Sports Park, que dispondrá de 50.000 asientos.

Sólo una vez los Pumas lograron quebrar la barrera de los cuartos de final allí: fue en 2004, cuando alcanzaron el partido definitorio, donde cayeron ante Inglaterra.

El campeón fue Nueva Zelanda, que en la final derrotó a Francia 10-7. Luego de un arranque muy flojo, el campeón de la temporada 2022/23 parece recuperar su forma en el momento indicado. Los Pumas 7s otra vez se fueron con las manos vacías, pero al menos cerraron con una sonrisa. Y un recuerdo imborrable para el legendario Gastón Revol. •

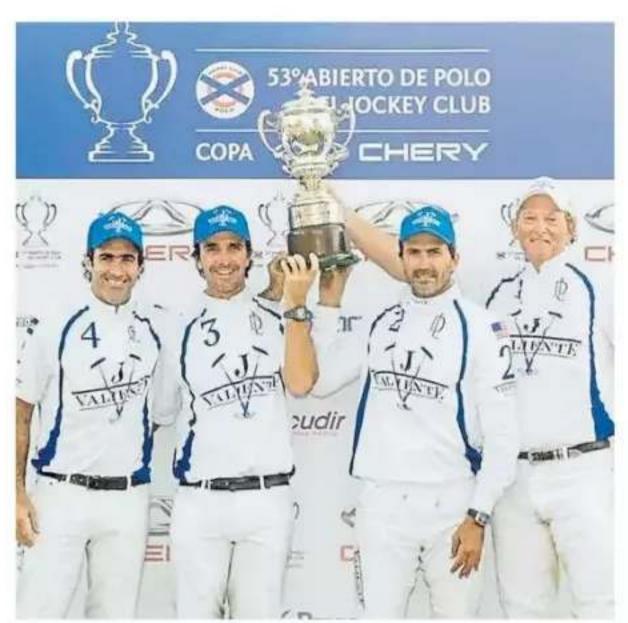

Jornayvaz ganó el Jockey con Nero, Mac Donough y Cambiaso (2017)

# El patrón de Valiente y de Cambiaso pelea por su vida

El empresario texano Bob Jornayvaz sufrió una dura caída en el US Open

Son momentos indeseables dentro del deporte, sobre todo en una disciplina de alto riesgo como el polo. De dramatismo, angustia. De conmoción. Pueden suceder accidentes en los que estén involucrados los cracks, los mejores jugadores del mundo, o los jugadores más terrenales. E incluso, los patrones, que suelen tener muy bajo handicap (muchas veces, 0 gol), andan a otra velocidad y pueden estar circulando lejos de la jugada, tomando una marca rival o limpiando el camino para los que trasladan la bocha, normalmente argentinos.

En estos días se está disputando, en West Palm Beach, Estados Unidos, el US Open, último torneo de la Triple Corona americana, con equipos de hasta 22 goles. Los torneos previos los ganaron Valiente (Adolfo Cambiaso, Paco de Narváez y Peke González), que se adjudicó la CV Whitney Cup, y La Dolfina (Poroto Cambiaso, Tomás Panelo y Rufino Merlos), campeón de la USPA Gold Cup. Equipos que disputaron entre sí las dos finales. El US Open cierra la temporada 2024. Todos los certámenes cuentan con la fiscalización de la US Polo Association (USPA).

En Valiente juega Bob Jornayvaz, poderoso empresario texano, de 65 años, vinculado desde hace más de una década a Cambiaso. Valiente ya había ganado sus dos primeros partidos del torneo (a Tamera por 12-10 y a La Fe por 12-7) y afrontaba este sábado su tercer compromiso ante Dutta Corp (Timmy Dutta, Joaquín Avendaño, Guillermo Obregón y Tomás García del Río). Todo iba normal hasta promediar el segundo chukker. Con Valiente en ventaja por 3-2 y luego de una conversión de De Narváez con un penal de 30 yardas, la acción se reanudó con un throw-in de media cancha. Valiente recuperó la posesión, Cambiaso avanzó unos metros y pasó la bocha hacia adelante, donde forcejeaban González y Obregón tratando de sacar ventajas. Más adelante, fuera de la jugada, Jornayvaz con García del Río, esperando.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, ya que las imágenes de TV fueron levantadas, se había producido un choque involuntario entre compañeros de Valiente, lo que derivó en la caída inmediata de Jornayvaz, que sufrió un fuerte golpe en la cabeza producto de lo que se conoce como "efecto latigazo". Son las caídas lentas del polo, las más peligrosas porque el jinete no puede soltarse de los estribos y caer más lejos del caballo, que puede en ocasiones hasta pasar por encima del jugador con sus 500 kilos.

Jornayvaz quedó inconsciente, fue atendido en la cancha y luego trasladado a una clínica local. Se mantiene en coma farmacológicoysigue siendo sometido a estudios de avanzada. En estos casos, suelen formarse coágulos en el cerebro y el principal objetivo de los médicos es trabajar para que el cuadro no empeore y la zona afectada se descomprima en el tiempo que sea necesario. Al margen de ello, que conforma uno de los aspectos más graves de la situación, Jornayvaz presentaría algunas fracturas (clavícula y esternón) de acuerdo con los primeros estudios y eso amplía el alerta ante la eventualidad de infecciones.

El partido quedó postergado y casi en simultaneidad comenzaron las cadenas de oración pidiendo por la pronta recuperación de una persona muy respetada en el ambiente, en el mundo empresarial y que ha trabajado en la última década por el desarrollo del deporte, además del orgullo de contar con Cambiaso como parte de su organización.

LA NACION | LUNES 8 DE ABRIL DE 2024 8 DEPORTES

### CONTRATAPA | GOLF Y TENIS

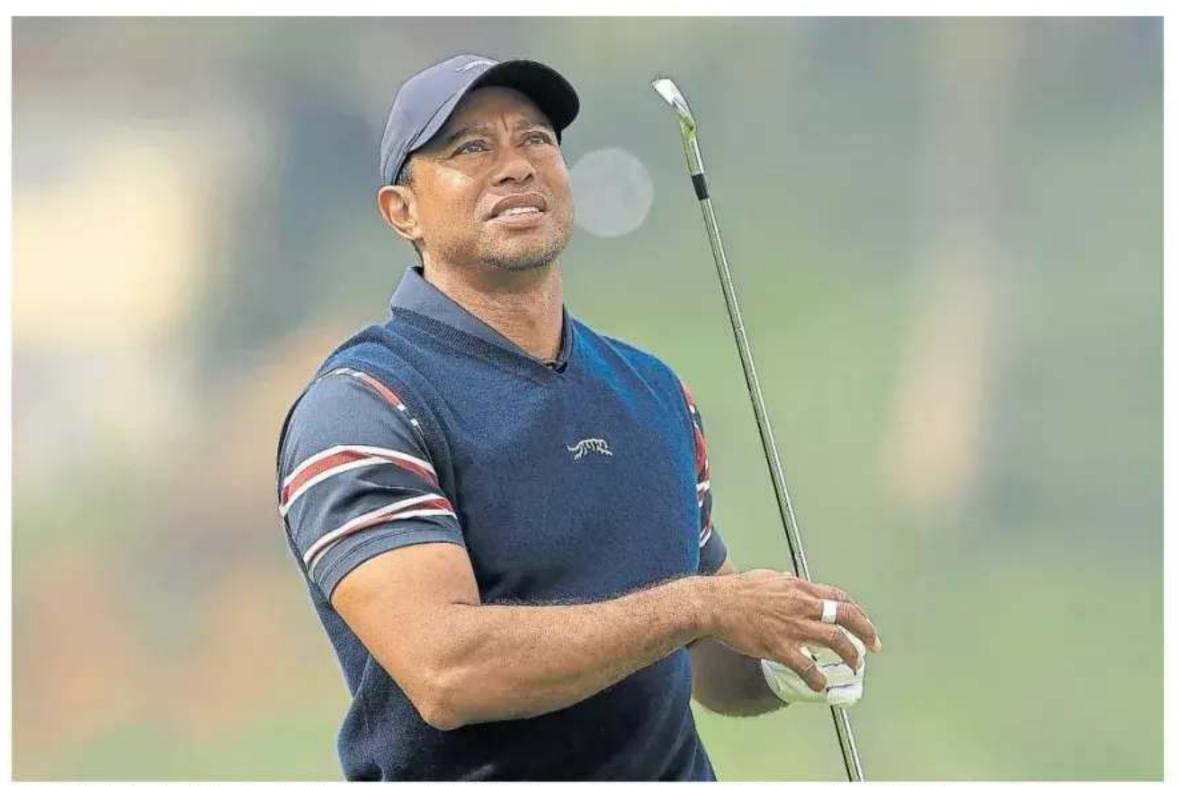

Los padecimientos físicos no lo dejan en paz a Tiger Woods, pero igual aseguró su presencia en Augusta

GETTY

# Tiger: el crack intenta llegar de la mejor manera al Masters de Augusta

El exNº 1 confirmó su presencia en el primer major del año, pero sigue acarreando serios problemas físicos

Gastón Saiz

LA NACION

Casi nunca juega, pero siempre es noticia. Antes del Masters 2024, que comenzará el próximo jueves en el exclusivo club Augusta National, mucho se habla de la participación de Tiger Woods, que formó parte por última vez de un torneo del PGA Tour a mediados de febrero pasado, en el Genesis Invitational, cuando se retiró tras la primera vuelta con síntomas de gripe.

Al margen de sus constantes dolencias, ya está confirmado que el ex N° l jugará en el primer major del año, desde el momento en que aparece de manera oficial en el calendario de entrevistas previas al certamen: hablará ante la prensa el martes a las 11, hora local. Toda una tranquilidad para los organizadores de chaqueta verde, que observarán picos interesantes en los ratings de TV con la sola presencia de la gran figura, aunque su rendimiento sea deficiente y vuelva a evidenciar impedimentos físicos.

abstenerse de tener relaciones sexuales. "Está concentrado". confió un íntimo allegado en una nota a New York Post. "Está trabajando muy duro en el gimnasio. Está comiendo bien.

Incluso ha eliminado el sexo. Lo hace ahora cuando se está preparando: nada de sexo hasta que termine el torneo. No quiere que nada le quite la concentración".

Woods está soltero después de una relación de seis años con Erica Herman, su exnovia que buscó demandarlo por 30 millones de dólares en un intento de deshacerse de un acuerdo de confidencialidad que el crack le había hecho firmar en 2017, cuando arrancó esa historia de amor. Según ella, el convenio debió ser anulado al denunciar que había pruebas de agresión sexual y acoso, hasta que la mujer abandonó el caso en noviembre pasado. Mucho más atrás en el tiempo, en 2009, Tiger admitió haber tenido múltiples affaires sexuales, lo que derivó en una conferencia de prensa mundial con su "mea culpa" y la separación irreconciliable de su esposa, Elin Nordegren, madre de sus hijos, Sam Alexis y Charlie Alex.

El idilio de Woods con el Masters es muy conocido. Es el certamen que lo desvive, después de Corren múltiples rumores y haber obtenido el saco verde en rables contratiempos físicos y cultades para desplazarse, hascinco ocasiones. En ese campo ró que su preparación incluye de magnolias y azaleas fue donde arrancó la Tigermanía (1997), siendo apenas un jovencito que batió el récord de mayor margen de golpes respecto del segundo (12), al cabo de 72 hoyos. El mismo escenario donde en 2019 con-

siguiósu 15" major y protagonizó uno de los regresos más impactantes de la historia del deporte. Pero es la primera vez que se lo enseña tan compenetrado y decidido, al menos desde su círculo intimo.

Nada hace presagiar que Woods podrá estar esta semana a la altura de sus pergaminos. A fines del año pasado comunicó que esperaba competir una vez al mes en 2024, con lo que decidió no jugar el Arnold Palmer Invitational, que ganó ocho veces, ni The Players, en el que triunfó en dos temporadas y es popularmente considerado como "el quinto major". Además del problema apuntado en el Riviera Country Club de Los Ángeles durante el Génesis Invitational, donde tuvieron que administrarle una bolsa intravenosa para reponer líquidos, a principios de marzo jugó una sola ronda en el Seminole Pro-Member. Todo accidentadoy discontinuo, muy lejos del ritmo competitivo que llevan sus colegas.

El dilema vuelve a la palestra una vez más y se mide en yardas: ¿es capaz de caminar a lo largo de cuatro vueltas de golf? Desde su casi fatal accidente automovilístico en 2021, en el que sufrió graves lesiones en la parte inferior de la pierna derecha, Woods luchó con innumesu cuerpo se deterioró notoriamente. "Está tratando de formular una estrategia y un enfoque con el que pueda trabajar dado el panorama que se le presenta. Y tiene algunas limitaciones", mencionó a USA Today Notah Begay III, compañero en sus pri-

meros pasos serios en el golf en la Universidad de Stanford, "No tiene movilidad en un tobillo y ahora padece complicaciones en la espalda baja, que sabía que iba a tener", abundó el ex jugador de sangre navaja.

Tal resultó la magnitud de sus lesiones que el 15 veces campeón de Majors readaptó la forma de sus zapatos FootJoy para obtener soporte adicional para su tobillo. "Durante los últimos meses ha estado tratando de encontrar una manera de recuperarse", contó Begay. "Él puede jugar al golf. Siempre supimos que la duda iba a ser: '¿Podrá caminar los 72 hoyos? Eso todavía está en el aire. E incluso: ¿Podrá recuperarse de una ronda a la siguiente? Es la respuesta más importante que realmente no sé y él tampoco la sabrá hasta que salga al campoy compruebe si la forma en que se preparó para el Masters le funciona".

La semana pasada, los sitios de seguimiento de vuelos en las redes sociales mostraron el avión de Woods volando rumbo al aeropuerto de Augusta, para una supuesta sesión de práctica previaaltorneojuntoconsuamigoy compañero del PGA Tour Justin Thomas yel presidente del club, Fred Ridley. Siempre, de una u otra manera, el crack buscó la manera de formar parte del primer major del año, por más que tuviera que extremar esfuerzos y a consciencia de que su actuación, en estos últimos tiempos, podría ser simbólica.

El antecedente más fresco de Tiger en el Masters no es alentador: debido a los dolores físicos que lo venían aquejando ya desde la primera vuelta decidió retirarse en la cita de 2023. El sábado jugó 14 hoyos en medio de la lluvia, con enormes difita la suspensión. El domingo debía completar 29 hoyos, pero decidió darse de baja. Ahora, el interrogante alrededor de la leyenda vuelve a acrecentarse a sus 48 años, aunque al menos lo intentará. Sus miles de fanáticos le agradecen el esfuerzo.

#### Djokovic le arrebatará otro récord a Federer

En Montecarlo se convertirá en el 1 más longevo de la historia

Desde que ganó en Montecarlo, en 2015, Novak Djokovic, curiosamente, no pudo superar los cuartos de final en sus siete actuaciones posteriores en el Principado, un sitio en el que estuvo radicado y donde nacieron sus hijos. "Mis expectativas no son muy altas", expresó el serbio, l del mundo, en estas horas, al llegara Montecarlo. Suena extraño, pero Nole buscará su primer trofeo de una temporada con altibajos, en la que tiene un registro de ocho victorias y tres derrotas, y en la que acaba de separarse de Goran Ivanisevic, su entrenador durante los últimos seis años.

Este año no ha sido sencillo para Nole, que perdió en las semifinales de Australia (ante Sinner, luego el campeón) y, posteriormente, para sorpresa de todos, en la tercera rueda del Masters 1000 de Indian Wells, ante el italiano Luca Nardi, por entonces 123° del ranking mundial.

Pero no todo es incertidumbre para Djokovic. Uno de los pocos récords que Roger Federer todavía ostentaba se le irá de las manos. Comenzando este lunes su semana 419 como Nº 1 del mundo, el serbio romperá el registro del suizo como el Nº 1 de mayor edad en la historia del ATP Tour. Djokovic superará a Roger el domingo próximo, cuando alcance los 36 años y 321 días. •



#### Fútbol

HD)

Copa de la Liga 15.30 » Riestra vs. Huracán.

ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)

20 » Godoy Cruz vs. Sarmiento. TV Pública (CV II - DTV II2I HD) 20 » Platense vs. Tigre. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140

Serie A 15.30 » Udinese vs. Inter. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

Tenis ATP Masters 1000 de Montecarlo 6 » La primera rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD) 12 » La primera rueda. Star»

Básquetbol NCAA

22 » Uconn vs. Purdue. La final del Final four. ESPN 2 (CV 23/102) HD-DTV 1622 HD)

# espectáculos



Edición a cargo de Sebastián Espósito www.lanacion.com/espectaculos @LNespectaculos facebook.com/lanacion espectaculos@lanacion.com.ar

## 50 años del impacto de ABBA. El día en que ganaron el "mundial" del pop

Se cumplen cinco décadas del triunfo del cuarteto en Eurovisión, el tradicional certamen europeo que en 1974 se celebró en Gran Bretaña y que, gracias a "Waterloo", disparó hacia el firmamento la carrera del grupo ¡PÁGINA2



Benny, Frida, Agnetha y Björn, los "Fab four" suecos

## La peña de morfi volvió renovada a Telefe

TV. Lizy Tagliani y Diego Leuco son los nuevos conductores del ciclo creado por Gerardo Rozín; el saludo de Jesica Cirio en redes

#### Alejandro Cruz

Ayer se produjo el esperado debut de Lizy Tagliani junto a Diego Leuco como la nueva pareja de conductores de La peña de morfi, un verdadero clásico de Telefe creado por el desaparecido periodista y conductor Gerardo Rozín. Leuco ya había estado a cargo de este programa junto a Jésica Cirio en reemplazo de

era todo nuevo, aunque, como era cual los dos conductores estuvieron deseo muchos éxitos a mi querida parte de tu domingo, de tu familia. taneidad que la caracterizan fueron sus aportes a este nuevo capítulo de un programa que permite que los músicos tengan la posibilidad de presentarse en vivo en un estudio de televisión abierta.

"Seremos los Pimpinela de los domingos", había dicho Tagliani ma, a las 12 del mediodía, Jesica en diálogo con LA NACION, y algo de

de imaginar, su soltura y la espon- secundados por el chef Santiago Lizy, que se merece todo lo bueno Gracias por permitírmelo", apuntó Giorgini, los humoristas Nazareno Mottola, Pichu Straneo y Marcelo Ruiz Díaz; el periodista deportivo Ariel Rodríguez y el trío musical Dos más Uno, uno de los preferidos de Rozín.

Pero antes del inicio del progra-Cirio, en su cuenta de X (ex Twitter), y la amo, en su incorporación a *La* peña de morfi junto a @diegoleuco en la 9a, temporada. Y a mis amigos del equipo, mi admiración por nunca bajar los brazos y trabajar para que La Peña tenga el lugar que tiene en la tele, en la vida de los artistas v en cada hogar. Los quiero!!!". También Tagliani recurrió a las redes

Georgina Barbarossa. Para Tagliani eso sucedió ayer en este ciclo en el le deseó suerte a la nueva dupla. "Le para expresarse: "Amo poder ser en su cuenta de Instagram.

"¡Bienvenidos a la novena temporada, qué equipo espectacular!", arrancó el periodista. "Hay que presentarla a ella. Ningún programa de la televisión puede decirle que no a semejante figura. Yo no sé si le caigo bien o mal", bromeó Leuco. Continúa en la página 4

2 ESPECTÁCULOS LA NACION | LUNES 8 DE ABRIL DE 2024



El cuarteto no solo ganó el certamen, sino que también cambió para siempre la fisonomía de Eurovisión

espués del 6 de abril de 1974, el Festival de Eurovisión está muerto. Afortunadamente, los días en que chicos y chicas más o menos lindos simplemente cantaban una canción se han ido. Ahora esperamos más que eso: una buena canción, un buen show, un buen atuendo. ABBA introdujo una nueva fórmula y solo podemos estaralegres por ello". Con estas palabras, el semanario británico Disc Magazine reflejaba el arrollador y sorprendente paso del cuarteto sueco por la decimonovena edición del tradicional certamen musical europeo celebrada en la costera ciudad de Brighton, en Inglaterra.

De la mano de "Waterloo", la agrupación conformada por Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstady Agnetha Fältskog no solo se consagró absoluta y justa ganadora, sino que, además, el obtener el primer lugar en ese concurso, significó la plataforma de despegue hacia un éxito ininterrumpido a escala planetaria y que llega hasta nuestros días. Por otro lado, su participación en el festival colocó a Suecia en un privilegiado plano dentro del mapa del pop internacional, hasta ese momento monopolizado por Estados Unidos y Gran Bretaña.

En apenas pocos días, la canción en cuestión trepó a la cima de los charts de toda Europa e incluso se ubicó también entre las primeras diez posiciones en Estados Unidos, país en el que las alternativas de Eurovisión suelen pasar absolutamente inadvertidas. Un destino similar obtuvo Waterloo, título del segundo álbum de estudio del grupo, que colaboró sobremanera en la difusión de su propuesta musical.

Para la crítica especializada de la época, el solo hecho de participar en el Festival de Eurovisión era considerado un "estigma" y al artista que resultaba triunfador no se lo solía tomar muy en serio. ABBA no fue la excepción. En aquel momento, algunos señalaron que la realización de esa edición del certamen en suelo británico, un país de reconocida tradición pop y en donde siempre fueron bienvenidos los grupos vocales, favoreció enormemente la aceptación de la agrupación sueca por parte del público en general.

Más allá de resultar ganador, la

## 50 años del triunfo de ABBA en Eurovisión. El día en que el pop cambió para siempre

El 6 de abril de 1974, el cuarteto sueco se alzaba con el primer puesto del tradicional certamen de canto gracias a su hit "Waterloo" e iniciaba un viaje sin escalas a la fama mundial

Texto Gabriel Hernando PARA LA NACION

participación de ABBA marcó un antes y un después en la historia del festival. Hasta su intempestiva irrupción, Eurovisión se caracterizaba por la intervención de distintos artistas solistas y formaciones grupales de apariencia poco espontánea y algo a cartonada que interpretaban baladas románticas o ligeras melodías populares europeas de un modo extremadamente formal.

En un verdadero acto de ruptura, y a través de "Waterloo", la banda sueca sacudió de una vezy para siempre aquellas tradicionales y anquilosadas estructuras que definían tanto a su público como al jurado mediante una inédita impronta pop rock, una festiva actitud juvenil y un colorido vestuario inspirado en bandas glam como Roxy Music y The Sweet.

Tras semejante actuación, no quedó duda alguna de que ABBA le había otorgado al evento la necesaria y refrescante cuota de actualidad de la cual sus organizadores tomaron debida nota y adoptaron para siempre. De hecho, las participaciones en ediciones más recientes de bandas como Maneskin y The Rasmus, entre muchas otras, dan cuenta del cambio rotundo perpetrado a partir del accionar de los suecos.

Por otra parte, Suecia celebró la victoria de ABBA y fue motivo de un



"Afortunadamente, los días en que chicos y chicas más o menos lindos simplemente cantaban una canción se han ido... ABBA introdujo una nueva fórmula y solo podemos estar alegres por ello"

El cincuentenario será celebrado con el estreno de When ABBA Came to Britain, un documental emitido por el canal 2 de la BBC en el que se presenta un viaje en el tiempo de las visitas de la banda al Reino Unido, entre 1974 y 1982

sinceroorgullonacional.Sinembargo, si bien la mayoría de los suecos disfrutaban de sus canciones por igual, existieron algunos sectores minoritarios que nunca tomaron a la banda en consideración. Hubo también otros, no tan extremos, que demoraron en asimilar esa nueva clase de música pop, plena de su distintivo ADN nórdico aunque con marcadas influencias anglosajonas, producto de la profunda devoción que Ulvaeus y Andersson tenían por The Beatles.

Vale señalar también que la relación de ABBA con Eurovisión no era algo nuevo ni desconocido. Apenas un año antes, en 1973, e impulsado de manera firme por su manager Stig Anderson, el grupo se inscribió en el Melodifestivalen, la preselección sueca para acceder al Festival de la Canción de Eurovisión. En aquella oportunidad, el grupo compitió con el tema "Ring Ring" y quedó en el tercer puesto. No obstante, la canción y el álbum del mismo nombre se transformaron en los mayores sucesos del año en Suecia, alcanzaron los primeros puestos de los rankings y sonaron además en otros países europeos.

Envalentonada por esa situación por demás favorable, en 1974 la banda volvió a inscribirse en el Melodi-

festivalen, pero esta vez con el tema "Waterloo". Así fue que, tras quedarse con el primer puesto, obtuvo la posibilidad deviajar a Brighton para representar a Suecia en Eurovisión. De todos modos, el destino pudo haber sido muy diferente para ABBA, ya que a la hora de elegir la canción con la cual participar en el certamen no todos sus integrantes pensaban de la misma manera.

Mientras Benny, Björn y Agnetha estaban convencidos de que "Hasta mañana" era el tema indicado, fue Frida la que se opuso, con el argumento de que con él no despertarían el interés del jurado. Finalmente, los cuatro alcanzaron un acuerdo y se decidieron por "Waterloo". Lo que sucedió después es historia conocida.

Aquel suceso, del cual en estos días se conmemoran los primeros 50 años, de ninguna manera es algo que pase inadvertido para los integrantes de ABBA, ni mucho menos para los millones de fanáticos que el grupo posee en todo el mundo. En efecto, y entre un sinfin de actos celebratorios a realizarse en diversos puntos de Europa, se destacan la reedición del álbum Waterloo en formatodevinilodobley remasterizado en los míticos estudios Abbey Road; el lanzamiento de un box set de tres singles extraídos de ese disco; el estreno de When ABBA Came to Britain, un documental especial emitido por el canal 2 de la BBC de Londres en el que presenta un viaje en el tiempo de las visitas de la banda al Reino Unido entre 1974 y 1982 y examina además su legado desde Eurovisión hasta la salida de Voyage, su último álbum de estudio, y la realización de ABBA: One Week in Brighton, una exhibición con fotografías, material filmico y memorabilia alusiva a la victoria de ABBA en el certamen y que hasta el 4 de agosto podrá visitarse en el Museo y Galería de Arte de Brighton.

Toda esta serie de acciones vuelve a poner de manifiesto que, más allá de las modas y el paso del tiempo, ABBA se erige como un clásico de absoluta vigencia que no conoce límites ni fecha de vencimiento. Además, conserva su estirpe como uno de los indiscutidos fenómenos mundiales de la historia del pop, que, nacido en los albores de la década del setenta, aún resulta atractivo y seductor en pleno siglo XXI. •

LA NACION | LUNES 8 DE ABRIL DE 2024 ESPECTÁCULOS 3

#### Milagros Amondaray

PARA LA NACION

Fue una noche especial para Emilia Mernes. El comienzo de un viaje pero, al mismo tiempo, el final de una previaintensaquetuvocomomotor el apoyo de sus oyentes quienes, en diciembre, fueron los responsables de agotar, en menos de once horas las 10 fechas que la artista oriunda de Nogoyá fue lanzando con el Movistar Arena como epicentro de la presentación oficial de su segundo disco, .mp3.

La cantante, que volvió a presentarse en el reducto de Villa Crespo anoche, tiene también reservadas las fechas del 19, 20, 21 y 23 de abril y 3, 29, 30 y 31 de mayo. Se trata de la puesta en marcha de un tour que también la llevará por el interior, por el exterior y que cobrará otra dimensión cuando desembarque, con dos fechas en octubre, en el estadio de Vélez Sarsfield.

Fue una noche especial para Emilia la de anteayer como lo fue el día en que veía, desde su celular, la demanda de entradas, lo que le ocasionó no solo un fervor acorde a la vorágine de esa jornada sino también una reconfirmación de que el camino transitado eventualmente iba a conducirla al espacio reservado para los artistas más populares. La cantante suele hacer hincapié en el valor del esfuerzo como aspecto clave para hallar un espacio de comodidad para poder explorar otros sonidos, otros géneros, para emanciparse de las reglas y tratar de no mostrarse encorsetada.

"Toda la vida vi a mis papás trabajar incansablemente y esforzarse para lograr todo lo que se proponían, ellos son mi más grande ejemplo. Soy una chica del interior a la cual subestimaron mucho, y ojalá que mi historia sirva para todos los soñadores que están en sus cuartos con sus guitarras queriendo triunfar y que se reconozca su sacrificio y talento. Los amo, siempre luchen por lo que anhelan", había manifestadocuandosu.MP3TOUR comenzó con el pie derecho.

Luego de su álbum debut, ¿Tú crees en mí?, en 2023 lanzó un trabajo discográfico en el que se movió de lo urbano para dejar una impronta pop con referencias explícitas a cantantesy bandas cuyas canciones fue absorbiendo para realizar su propia alquimia. Así nació .MP3, un disco conceptual que, desde su gestación hasta su promoción, dejo en evidencia la atención a cada detalle. Emilia sabe que en la combinación de melodías pegadizas con una buena barra, la relevancia del fraseo y la contundencia de una composición (su segundo álbum se beneficia de temas breves pero efectivos) se produce la magia, pero .MP3 siempre tuvo como aditamento el recuperar la coherencia visual, la concepción de una narrativa con los visualizers como la mejor forma de poner todas las cartas sobre la mesa.

Antes de su lanzamiento, se la podía ver a Mernes en una habitación que no es más que una réplica consciente de las de muchas de las personas que la consumen, ya sea su audiencia teen como ese público nuevo que fue a comprar una copia física de ...Baby One More Time, de Britney Spears, cuando se asomaban los 2000. En ese espacio se podían ver diferentes estímulos: afiches, stickers, diarios íntimos, revistas, auriculares en el piso, una postal que conglomeraba el tono de su álbum.

Luego, llegó otra imagen de la artista, la tapa del disco con un vestido cho que disfruta ver su nombre mutando a la par de su factótum. génea, prendas rosas y esos brillos convertía en el símbolo del cambio en el que había estado trabajando, un cambio que comienza con el sonido de un cassette y un statement de tantos otros que tiene el álbum: "Este año me lo guardo en la cartera, no exagero", se la escucha decir a Mernes, quien en ese mismo tema, "Facts.mp3", reconoce lo mu-

## Emilia en el Movistar Arena: cantar, reír, llorar y confesar en su noche consagratoria

MÚSICA. La cantante inició su serie de diez presentaciones en el estadio de Villa Crespo de la mano de su nuevo álbum y en compañía de Duki, Tiago PZK y FMK, entre otros invitados



La cantante experimentó todas las emociones posibles en su gran noche

DIEGO SPIVACOW/AFV



"Me sentí muy abrumada por el odio que recibí en redes sociales... se convirtió en un lugar hostil. Si no hubiese hecho terapia o trabajado en el amor propio, no hubiese podido estar acá"

"escupe" verdades. Entre esas verdades, hay una ostentación impostada que, según la propia Emilia, apunta a activar la adrenalina del ovente mediante la creación de un alter ego, alguien que hace un recorrido sensual y con la presunción como bandera en esas 13 canciones que, como el álbum mismo, va

menzó el sábado puntual, a las 21, también pasó por varios estadios representados en la pantalla con imágenes del videojuego que la artista también creó en el marco del lanzamiento de su disco y que le aportaron un condimento lúdico que fue celebrado por sus fans, quienes lucieron, de manera homo-

violeta insignia, en el que el MP3 se "en el line-up" y cómo solamente De esta forma, el show que co-que Mernes impuso desde la estética de .MP3.

Si bien al comienzo del show se la notaba un tanto nerviosa, con el transcurrir de la noche se fue adaptando a esa experiencia sobrecogedora sobre la que ella misma se refirió en un instante del concierto. La catarata de hits de apertura, desde "Facts.mp3". "Jagger.mp3", "JET\_ Set.mp3" (el tema en el que se luce Nathy Peluso), hasta "Ojitos\_verdes. mp3" y "IConic.mp3" creo el clima ideal para que Mernes, acompañada por un gran equipo de bailarines, fuera navegando las distintas instancias de un recital plagado de sorpresas.

Uno de los momentos más aplaudidos de la noche fue cuando la cantante habló de la importancia de estar viviendo "un amor sano" y cómo la canción "Como si no importara" cambió radicalmente su vida. Tras emitir esas palabras, salió a escena su pareja, Duki, con quien interpretó la canción con una sinergia ineludible, sellada por más de un beso. El rapero volvió a subirse al escenario en otra instancia del show, cuando a Mernes se la notó eufórica, con la presencia de colegas como Tiago PZK, Callejero Fino, Nicki Nicole y FMK, quienes se lucieron en temas que marcaron sus respectivas carreras, como "Los del espacio", "Una foto", "Rápido lento", "En la intimidad" y "Salgo a bailar".

Cuando en enero de este año se viralizó una entrevista que brindó Mernes a Europress en la que se le consultó sobre cómo ve la gestión política del presidente Javier Milei, la artista fue atacada por no responder la consulta. La incomodidad de Emilia en ese momento de su gira promocional no pasó inadvertida y, luego de un período de silencio sobre el tópico, anteayer utilizó su show para recordar cómo fue atacada en las redes por lo sucedido. Entre lágrimas y subida a una imponente plataforma que le permitió acercarse a diferentes sectores del campo, reveló que eligió su concierto para referirse al tema porque siente que, acompañada por sus oyentes, está en un lugar de seguridad que creyó haber perdido meses atrás. Tras interpretar "Cielo en la mente", se dirigió a su audiencia: "Me sentí muy abrumada por el odio que recibí en redes sociales. Desaparecí por eso, porque se convirtió en un lugar hostil. Si no hubiese hecho terapia o trabajado en el amor propio, no hubiese podido estar acá. Si no hablé de ciertos temas fue por miedo a que lo que dijera sea reducido a un titular, pero acá, con ustedes, me siento tranquila".

La cantante también aludió a las constantes comparaciones entre mujeres de la música y repudió la forma en la que se las enfrenta. "Basta de compararnos. Basta de ver quién hace más números, quién copia la ropa de otra, en lugar de compararnos, acompáñennos, porque a mí me encanta ver a mis compañeras pidiendo por nuestros derechos", aseguró. Luego de lo que pareció una necesaria catarsis, Emilia se quebró nuevamente al interpretar "Guerrero.mp3", en un momento del show más austero, sin las visuales imponentes que fueron una constante durante la noche.

Por otro lado, durante la interpretación de "Uno los dos" (la reversión del tema de Miranda! que grabó para el disco del dueto, Hotel Miranda!) y "A\_1000\_Km.mp3", el tema que compuso para sus fans, se la notó más vulnerable, fuera de libreto, tanto como cuando se dirigió a su padre por impulsarla a perseguir sus sueños como cuando recordó a su abuelo por "esa primera guitarra" que le regaló y que despertó su pasión por la música.

Sobre el final del show, Emilia fluctuó entre la diversión con sus colegas, que la acompañaron en una noche bisagra, y la entrega en solitario a su público, con "La\_original.mp3" (el hit que grabó con Tini), "GTA.mp3" y "No\_se\_ve.mp3", una trifecta imbatible donde su efervescencia fue contagiosa y le puso el broche de oro a un espectáculo en el que Mernes se conmovió ante el abrazo colectivo y del que se retiró feliz, plantada, con una seguridad que no es más que el resultado del "esfuerzo de tanto tiempo". •

4 ESPECTÁCULOS



Lizy Tagliani y Diego Leuco

CAPTURA

## Con Lizy Tagliani y Diego Leuco, volvió La peña de morfi

TV. El clásico de los domingos de Telefe retornó a la pantalla con una flamante dupla de conductores

Viene de tapa

"Estoy feliz de incorporarme a este programón, un programa donde va van a pasar desastres", avisó con una carcajada en este nuevo ciclo que tiene lugar en el estudio Gerardo Rozín, en homenaje al creador de este ciclo fallecido hace dos temporadas cuando tenía apenas 51 años. En su recuerdo, la zamba se hizo presente con los chaqueños de Dos Más Uno.

Con el transcurrir de los minutos, el lanzamiento de esta flamante temporada implicó un nuevo capítulo entre eltrece y Telefe por la lucha del rating. Mientras alrededor de la mesa de Mirtha Legrand, quien está reemplazando a Juana Viale, se sentaron El Polaco, Yanina Latorre, Brenda Gandini, Marixa Balli y Dalia Gutmann, en el inicio de La peña... que tuvo en su inicio una entrevista con Nancy Dupláa, el minuto a minuto indicaba más de 8 puntos de rating contra 4 de Almorzando con Juana Viale.

En una charla íntima con Lizy Tagliani, la actriz que hace unos días criticó a Guillermo Francella por su apoyo a Javier Milei, comentó: "Hay un factor en la fama que es el que genera opinión pública, el periodista, que es el que cuenta la realidad tuya según los ojos de él, según su opinión y lo que le vibra a él de tu persona. A partir de ahí se empieza a armar sentido común en la gente. No digo que la gente sea b..., pero si vos desde un medio masivo machacás y machacás con algo...". En ese contexto, Nancy Dupláa, quien esta semana vuelve al teatro con la obra Exit, reconoció que tanto ella como su familia la pasaron muy mal por todo lo que se dijo por la decisión de dar a conocer su posicionamiento juntas. político.

Como es natural en este programa en el que convive la cocina con la presencia de artistas en el piso, otro de los invitados fue el músico cuartetero Luck Ra, que cantó su gran hit, "La morocha", en medio de una desopilante situación que involucró a los humoristas del cíclo. Mientras tanto, en otro rincón del estudio, debutó la chef Felicitas Pizarro, quien preparó un vacío al costillar en su debut en esta cocina tan famosa.

En este programa ideado por Gerardo Rozín, a casidos horas del inicio de la nueva temporada de La peña del morfi ingresó al piso Luciano

Pereyra, cantante que es casi parte de la casa. "Esta clase de programa es muy importante porque es la pea pasar de todo, literal, y sobre todo, ña, la familia.... Ojalá no falte nunca porque nos hace falta. Es un privilegio siempre estar acá", señaló el reconocido cantante y compositor que próximamente se presentará en el Movistar Arena. "Parecemos Doña Flor y sus dos maridos", apuntó Lizy Tagliani cuando se vio rodeada de su nuevo compañero en la conducción y el cantante, que hizo una clara defensa por sostener "los sueños, cueste lo que cueste".

Durante la charla entre el cantantevlos conductores se sumó Claudia Villafañe, amiga entrañable del intérprete. Como reconocieron ambos con una indisimulable emoción, vivieron momentos felices como complicados en todo este tiempo. Para romper el clima, el cantante y la conductora improvisaron una escena de su último video.

Pasadas las 15, La peña... seguía liderando el rating con 8,1 frente a los 4.3 de Almorzando...; La cocina del 9 llegaba a 0.5 y Pasión de domingo a 0.4. Entre un invitado y otro, anunciaron que en mayo, en GE-BA, iniciarán El Festival de la Peña, una propuesta en la que convivirán propuestas gastronómicas con música en vivo.

En tren de darse gustos, Tagliani recibió en el piso a Las Trillizas de Oro, de quienes reconoció que era una verdadera fan. Durante el diálogo en los sillones del estudio, María Emilia, María Laura y María Eugenia recordaron sus inicios, sus giras y presentaciones junto a Julio Iglesias, hablaron de las diferencias entre ellas como también de sus observaciones sobre las redes sociales y de su deseo de volver a hacer algo

Enelcierre, el cuarteto volvió a ser el eje musical con La K'onga (también participaron Los 4 de Córdoba). Luego de que en la cocina saliera el postre, unos panqueques con dulce de leche preparados por Giorgini, Luciano Pereyra volvió al estudio para cantar con La K'onga "Si te vas". "Cosas que solo pasan en La peña de morfi, que Luciano se haya quedado para cantar por primera vez en vivo este tema", apuntó Leuco. ¿Qué más se puede pedir? Una yapa: la presentación de Nahuel Pennisi, con la que concluyó el primer capítulo de esta novena temporada del clásico de los domingos de Telefe. •

### Mi querido señor Mozart: una "sinfonía concertante" dentro de una obra peculiar

MÚSICA. Dirigida por José Militano, la obra se adentra en la factible relación entre el maestro y una de sus alumnas predilectas

Cecilia Scalisi

PARA LA NACION

Un bombón de mazapán de pistacho cubierto con una capa de nougat y un baño de chocolate que se fabrica siguiendo la receta original de un pastelero de Salzburgo desde finales del siglo XIX hasta la actualidad: las populares Mozartkugeln creadas por el maestro confitero Paul Fürst, premiado hace 120 años en París por el invento de esta pastelería perfectamente esférica que hace la delicia típica del turista (en especial el melómano) en tierras germanas.

Un adorable dibujo animado de peluca blanca con colita que aparece en la pantalla de televisión al ritmo de una versión moderna de la célebre melodía de Eine kleine Nachtmusik: la apertura de Little Amadeus, una serie en episodios que cuenta en clave infantil los viajes y aventuras del pequeño dre, maestro y mentor Leopold, la dulce y comprensiva mamá Anna Maria Pertl y su hermana mayor, música y eterna compañera, la talentosa Nannerl), la contrafigura del conde de Colloredo, arzobispo de Salzburgo y patrón de Mozart en la vida real, retratado como "el malo" de la ficción, y por supuesto, la música mozartiana, atravesando la historieta como descollante protagonista.

Un personaje imaginario y pasajero que se presenta en la novela de Hermann Hesse El lobo estepario, mientras en la radio suena un concierto de Händel sobre el que se escribirá una parábola y el protagonista sueña un encuentro con Mozart: el espíritu de Wolfgang Amadeus que le reprocha al autorno haber escuchado nunca nada (no haber "sabido escuchar" la música ni interpretar su mensaje), a la vez que le revela el secreto de la vida: adaptarse a la realidad en lugar de quedarse en la frustración y el escepticismo, entender el mundo con humor y sin complejos de superioridad.

Un chocolate, un dibujo ani-

mado, un personaje literario que hace filosofía... Así de dispares e infinitas son las caracterizaciones que ha suscitado Mozart -el músico de músicos, el paradigma del artista inspirado, el non plus ultra del prodigio musical-, desde su nacimiento, a mediados del siglo XVIII, hasta la actualidad, desde la fascinación plasmada en una repostería envuelta en papel de aluminio, pasando por la literatura en todos los idiomas y los diversos formatos del entretenimiento, los videojuegos y la TV, hasta la archiconocida (aunque poco fidedigna) película de Milos Forman, Amadeus, basada en una pieza de teatro homónima que se centra, a su vez, en la obra de Alexander Pushkin Mozart y Salieri, en la cual el célebre poeta ruso inventó para sus fines dramáticos la sospecha (jamás comprobada) de que Salieri estuvo implicado en la muerte misteriosa del joven compositor. A lo largo de la his-Mozart junto a su familia (el patoria, y en el más variado abanico de expresiones, todas las artes se productora del proyecto-imagihan rendido a la chispa divina del genio musical.

A esa inagotable lista de homenajes se suma ahora en Buenos Aires una encantadora "sinfonía concertante para orquesta, piano y actor", dada así a llamar la pieza teatral del joven dramaturgo y director José Militano sobre una idea original de la destacada pianista Fernanda Morello, con las interpretaciones del multifacético Marcos Montes en el rol poco frecuentado del "Mozart-maestro de piano, armonía y composición", a los 27 años, un Mozart expresivo,

#### PARA AGENDAR

Mi querido señor Mozart. Dramaturgia y dirección: José Militano, sobre una idea original de Fernanda Morello. Con Fernanda Morello y Marcos Montes. Teatro Picadero, Discépolo 1857. Funciones: hoy y los próximos lunes, a las 20

espontáneo y elocuente en la performance de Montes, que logra una simpatía felizmente lejana de la parodia creada por el cine, y de la propia Fernanda Morello personificando a Barbara Ployer "Babette", no solo como la ejecutante al piano, sino también como la actriz de cuyo reto sale airosa, cómoda y segura en la figura de la dedicatoria del Concierto en Sol

"Esto es un concierto dentro de una obra o una obra dentro de un concierto", explica la talentosa Morello, a cargo también de la dirección musical de esta propuesta llena de frescura y gracia en la cual pianista y actor se complementan con naturalidad, fluidez y sin las falsas pretensiones con que suelen deshumanizarse las figuras históricas, "Mozart amaba componer música para sus amigos y dedicó dos de sus conciertos para piano a Barbara Ployer, una de sus estudiantes predilectas. Mi querido señor Mozart-agrega la na la relación artística y afectiva que inspiró la música del Concierto en Sol mayor K.453 [ejecutada en vivo, además de otras piezas, con el acompañamiento de un ensamble de cámara, un cuarteto de cuerdas y otro de vientos], explorando la dinámica intérprete-compositor y la amistad como potencia creativa".

Mi querido señor Mozart le ofrece a la cartelera porteña una combinación excepcional de música e historia en la cual la trama y la complicidad de la ficción (del compository su alumna) se entrelazan con la realidad (del actor y la pianista en primera persona), a través de explicaciones oportunas para el público que descubre la música clásica, con puntos de vista contemporáneos, con la valoración de una época pasada y la trascendencia de sus creaciones. Mi querido señor Mozart invita a disfrutar de una ternura poco frecuente en los tiempos que corren, del candor, la belleza y la alegría que habita la obra del genio mozartiano.



Mi querido señor Mozart: una obra de teatro dentro de un concierto, ¿o viceversa? ZAVARONI Y MURILLO

ESPECTÁCULOS | 5



OHLALA!

Living

LUGARES



jardin



6 | ESPECTÁCULOS | LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

#### Guillermo Courau

PARA LA NACION

Podría haber sido algo así: "Entiendo que ya está enterado de mi reunión con el presidente. Le consulto porque cuando fui esta mañana a la Casa Rosada a entregarle mi última versión de la ley ómnibus, nos preocupaba que le quedara claro a gente como usted nuestro interés genuino en la profundización de una política que permita, como hemos proclamado incluso antes de ser gobierno, sentar las bases de una serie de decisiones afines a los principios que, como ningún otro funcionario, he sabido honrar en cada uno de mis discursos, tanto públicos como privados... No sé si me entiende".

El arte de la sanata o, en otras palabras, hablar sin decir nada, continúa más vigente que nunca. Pero Fidel Pintos, ese actor enorme que elevó este recurso retórico a un nivel de perfección, murió sin saber que había dejado un legado, hasta dudando de que alguien lo recordara por este o cualquiera de los otros aportes que hizo al mundo del espectáculo. Así de humilde era Fidel, un artista al que el éxito le llegó demasiado tarde. Tan tarde que no alcanzó a disfrutarlo.

Aquello de "porteño desde la cuna", se cumplía en Fidel Pintos al pie de la letra. Nació en el Bajo Belgrano el 28 de agosto de 1905. Aunque le cabían las generales de la ley de esa ilusión óptica que asegura que todos los bebés son líndos, no tardaron en descollar sus ojos saltones y su prominente nariz que, contra todo pronóstico, se convirtió en un sello de identidad: "Una vez un hombre en la puerta de un teatro me miró y me dijo: 'Le hicieron una fama a usted que yo creí que era más narigón que Cyrano, y la verdad es que no es para tanto'. Antemi silencio insistió: '¿Cómo? ¿No me agradece usted que le diga eso?'. Y yo, ¿cómo iba a agradecerle? De ninguna manera. Le di las buenas noches y me fui. Créame: lo peor que pueden decirme es que no soy narigón. Una vez, hace años, un amigo médico, para que la gente dejara de cargarme, me insinuó la conveniencia de hacerme 'la estética'. ¡Estás loco!, le grité. Ni por todo el oro del mundo. Esta nariz es mi herramienta de trabajo y vos me la querés quitar. No, viejito, esta cara vino así y no hay por qué cambiarla".

Hasta Discepolín, cuando hicieron en teatro Wunderbar, le dijo por lo bajo en medio de una función, haciéndolo tentar de risa: "Che, no me alquilás un agujero para vivir", a lo que Pintos le contestó: "¿Justo vos me cargás por la nariz?".

#### "Besitos a todas, leonas mías"

En su juventud, el destino de Fidel estaba muy lejos de un escenario, una radio o un estudio de TV. Su primer trabajo fue como cadete del Banco Holandés, que estaba en la esquina de Riobamba y Corrientes. Más tarde pasó a trabajar en una dependencia de correos de San Isidro y un poco después se mudó al Correo Central. Su presente fue más o menos estable hasta 1933, cuando fue víctima de un despido masivo y quedó "en Pampa y la vía".

Con la corta experiencia de haber animado actos escolares y algún que otro carnaval presentando orquestas de tango, el muchacho logró incorporarse al entonces muy popular programa de Mario Amaya ("Churrinche"). Su ritmo para el monólogo, una voz histriónica que comenzaba a "romperse", y la velocidad para la réplica fueron fundamentales para seguir ganando experiencia en un medio artístico que pedía permiso para entrar en su vida. Y de esa magia unida a la imaginación de una fantasía sin imagen surgió en 1950 su primer personaje exitoso: Mesié Canesú, modisto amanerado cuyo absurdo se apoyaba en un estilo ya transitado en los



Fidel Pintos, uno de los hombres más queridos del humor nacional

## Fidel Pintos: El "rey de la sanata" y un éxito masivo que recién llegó en sus últimos años

Hizo del arte de hablar sin decir nada un sello; querido por el público y por sus pares, fue nombrado por Perón en un discurso

Estados Unidos por Groucho Marx.

Canesú no solo le brindó a Fidel satisfacciones artísticas, sino que también le permitió instalar en la gente un latiguillo a modo de saludo que caló hondo: "Besitos a todas, leonas mías". A pesar de que este fenómeno se da muy cada tanto, a Fidel le pasó más de una vez.

Luego de ocho años de éxito sostenido, Mesié Canesú terminó abruptamente: "Dejamos de hacerlocuando murió Manuel A. Meaños, su autor. No pude seguir. El autor y el amigoeranirreemplazables", le contaba el actor a la nacion en 1974. En 1948 debutó en cine junto a Enrique Serrano en la película Novio, marido y amante. Sería el inicio de una prolífica carrera en la pantalla grande, secundando a compañeros y amigos como Alberto Castillo (Un tropezón cualquiera da en la vida, 1949), Niní Marshall (Mujeres que bailan, 1949), Pepe Iglesias (El Zorro pierde el pelo, 1950), y muchos otros. Ninguno tuvojamás una queja hacia él, todo era agradecimiento.

De entre su vasta filmografía, se destaca el protagonismo en El hermoso Brummel (Julio Saraceni, 1951), quizás la película donde mejor pudo desplegar sus dotes de comediante. Aunque ya tenía 46 años y el éxito no terminaba de golpear su puerta. Por el contrario, su carrera estaba por derrumbarse.

"El actor es ese señor que hoy come faisán y mañana se come las plumas", solía decir Fidel Pintos con una convicción tan simpática como amarga. Y, sin embargo, a pesar de saber que su carrera era con obstáculos, siempre fue una persona tremendamente generosa. Cualquiera que lo esperara a la salida de una función de teatro para contarle problemas económicos, no solo recibía de él una palmada en el hombro, sino también la plata que tuviera en el bolsillo en ese momento: "¿El dinero? Mientras alcance para vivir... Además, va y viene. Lo importante es el público. El afecto de la gente. La sonrisa del niño y la sincera amistad de los adultos. Lo demás no tiene tanta importancia".

El año 1965 encontró a Pintos intentando mantenerse a flote en un mundo del espectáculo que lo respetaba, pero que le era esquivo. En televisión había participado en ciclos efimeros como Proceso a Migaja, Un segundo vale plata o Remates musicales; en cine no aparecían papeles a su altura. Su refugio era el teatro de revistas. Hasta que se cruzaron en su camino los hermanos Gerardo y Hugo Sofovich, que por entonces acaparaban el humor en la pantalla chica con Operación Ja Ja. En una entrevista con Daniel Dátola, Gerardo recordaba cómo, sin quererlo, Fidel inspiró su sketch más famoso, "La peluquería": "En ese momento él estaba atravesando un muy mal momentoeconómico, y mellama Darío Castel (entonces gerente de Canal II): 'Quiero ayudar a un amigo que está en la mala, quiero que lo metas en el elenco de Operación Ja Ja'. Tenía 18 cómicos, me complicaba la vida. Perocuandole pregunté: ¿quién es? Y medijo que era Fidel Pintos, aceptéinmediatamente. Yoloadmiraba, lo adoraba, era un privilegio tenerlo, imaginate que nunca me animé a tutearlo. Pero le escribía sketches lindos y le costaba retenerlos, o se trabucaba en el remate. Hasta que

después de tres meses se hace un asado para todo el elenco en la casa de Vicente Quintana. En la sobremesa, todos empiezan a gritar: '¡Que hable Fidel!'. Se sube a una silla y se manda 'la sanata'. Apenas lo vi pensé: este es un peluquero sanatero, y ahí se me ocurrió la peluquería, con Javier (Portales) como el cliente. Yo solo le tiraba la línea y él improvisaba. Al día siguiente le conté pero me contestó: 'No, Gerardito, yo no puedo hacer eso, mirá si voy a cobrar por algo que yo hago con mis amigos cuando nos juntamos en el boliche'. Se lo tuve que hacer de prepo. Ese era Fidel".

La peluquería de Fidel (heredada más tarde por Jorge Porcel con el nombre de "Don Mateo") fue una de las grandes renovaciones de la temporada 65 de Operación Ja Ja. La otra, que también quedaría en la historia de la televisión, fue Polémica en el bar. Otro espacio para que el actor desplegara lo mejor de su personaje porteño, chanta y sanatero.

¿Pero de dónde viene 'la sanata'? ¿Puede ser una derivación del engaño o del 'camelo'? Sus compañeros de Polémica en el bar creían que sí, pero en un reportaje con Siete Días en 1973, su creador ofreció otra visión: "Una cosa es el chanta y otra muy distinta el camelero. Este último término fue muy utilizado en el teatro español. Es muy frecuente escuchar en zarzuelas y otras obras del género cosas como 'no me camelesomira que te estoy cameleando". Así, los actores salían del paso cuando se olvidaban la letra y comenzaban a inventar cualquier cosa. Pero el chanta es el tipo fanfarrón, que pretende saber todo mejor y dominar cualquier tema. La sanata es un derivadodel camelo, pero el término es original de Buenos Aires, Nació en 1933, cuando animaba unos carnavales en la Unión Tranviaria, y que se transmitían por Radio del Pueblo a partir de las diez de la noche. Eran tan opiosos que nunca había un alma; de manera que al empezar la transmisión, agarraba un pito, una corneta y una matraca y me mandaba el gran camelo por micrófono comosi la sala estuviera que explotaba. Alguien dijo entonces que yo hacía sanata, y la cosa quedó así".

Su trabajo en Polémica en el bar mostraba sutiles matices de sanata: creaba un universo desde el absurdo, en torno a sí mismo como gran protagonista. Era capaz de asegurar que era diputado y ministro al mismo tiempo, mientras bajaba la voz ydecía cosas incomprensibles: "Eso forma parte de otro recurso que comencé a utilizar por la misma época. En esos tiempos existían los glosadores de tangos, que hacían una especie de antología de la orquesta típica antes de que esta comenzara a ejecutar sus temas. Un día yo me había quedado sin material, y no pude menos que anunciar una glosa. Cuando en la sala no se escuchaba el zumbar de una mosca comencé a decir cualquier cosa: 'Suena un tango / y mientras un tango suena / como una condena/que va llegando /alos corazones/la mina canta/por eso, hummmm, claro/el farol'ji snif, snit, nummm' / el bandoneón'. Fue algo bárbaro, la gente no entendía nada, muchos corrieron a pedirme la letra, pero lo había dicho contanta convicción que la cosa no disgustó a nadie. Esa fue la primera vez, y sigo con lo mismo hasta hoy".

No solo no disgustó a nadie, sino que le permitió incluso aparecer en un discurso presidencial. Justo él, que lo que menos quería era ser "mediático", incluso antes de que se inventara la palabra. El 13 de diciembre de 1973, en un discurso en la CGT, el presidente Juan Domingo Perón sorprendió a todos cuando dijo: "Yo quería, compañeros, enterarles a ustedes, que son los que más me interesa que conozcan estos problemas, para tener una sensación real. Se habla de paritarias, la necesidad de hacerlas y todas esas cosas... Bueno, yo aquí podría decir, como Fidel Pintos: 'Loinventéyo'''. Durante muchos años en su sanata, Fidel había dicho desde que había sido él quien manejaba el avión que trajo a Perón desde el exilio, hasta que le escribía sus discursos. Pero aquel diciembre, la ficción y realidad se cruzaron como nunca antes, y sus sentimientos al respecto fueron encontrados.

En un especial sobre el artista, Gerardo Sofovich contó el después del discurso: "Al día siguiente, cuando llegó a la grabación, lo cargamos tantoqueseinstitucionalizó. A partir de ahí lo llamábamos El favorito de Perón' y todas las barbaridades que se le pueden ocurrir a un grupo de porteños que trabajan juntos desde tantos años con un tipo como Fidel. Y él estaba molesto por la difusión que tuvo aquel concepto de Perón, pero al mismo tiempo orgulloso. Si bien no creo que comulgara políticamente con Perón, indiscutiblemente fue una personalidad que marcó toda una época de la Argentina, y eso en el fondo lo llenó de orgullo".

El "Viejo" como le decían sus compañeros -no por la diferencia de edad, sino porque todos lo veían como un padre-murió a los 68 años, el 11 de mayo de 1974. Es cierto que María Elena Walsh, en el segundo segmento de su famoso El viejo varieté, escribió: "Apáguense las nuevas luces del viejo varieté. No volverán, ni Fidel Pintos ni La Negra Bozán". Pero no vuelve porque nunca se fue del corazón de los que disfrutamos su arte que no lo olvidan. Algo que solo pudo apreciar unos pocos años de su vida; y que de haberlo sabido, tal vez le habría dado mucha alegría. Y también algo de modestia. •



### El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



mín. 14° | máx. 26°

Vientos leves

del sector norte.

Parcialmente nublado

Mañana

mín. 14° | máx. 24°

Parcialmente nublado

Vientos moderados
del sector sudoeste.

Sol Sale 07.11 Se pone 18.38

Luna

Sale 06.53 Se pone 18.36 ● Nueva 8/4

© Creciente 15/4

O Llena 23/4

Menguante 1/4

SANTORAL San Dionisio de Corinto | UN DÍA COMO HOY de 1986, Clint Eastwood es elegido alcalde de Carmel-by-the-Sea, California, con el 72% de los votos | HOY ES EL DÍA Internacional del Pueblo Gitano

#### Sudoku | DIFICULTAD BAJA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| B | 2 | 6  | b  | 5 | 9 | 4 | ε | 1 |
|---|---|----|----|---|---|---|---|---|
| S | 9 | 3  | t  | 7 | 1 | Þ | 6 | 8 |
| Þ | 1 | T. | 8  | ε | 6 | 2 | 5 | 9 |
| 6 | 1 | 6  | 5  | 9 | 2 | 8 | t | 3 |
| 3 | b | 8  | ε  | 4 | 1 | 5 | 9 | 6 |
| 9 | ε | 5  | 6  | 8 | t | Ţ | 4 | 2 |
| 4 | 8 | 9  | 7, | 6 | 5 | ε | τ | Ð |
| 3 | 5 | Þ  | 9  | t | 8 | 6 | 3 | 1 |
| 1 | 6 | 2  | L  | 1 | 3 | 9 | 8 | 9 |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

| 5 |   |   |   |   | 7 | 2 |   | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |   | 9 |   |   |   | 4 |   |   |
| 4 | 1 | 3 |   | 9 | 2 |   | 8 | 7 |
|   |   |   | 4 | 8 |   |   |   | 6 |
| 9 |   |   |   | 7 | 3 | 8 | 4 |   |
|   |   |   |   | 6 |   | 7 | 1 |   |
|   |   | 2 |   | 3 |   | 1 | 7 | 4 |
|   |   |   |   |   | 1 | 3 |   | 5 |
| 1 |   |   |   |   |   | 9 |   |   |

© Ediciones de Mente

#### Humor petiso Por Diego Parés

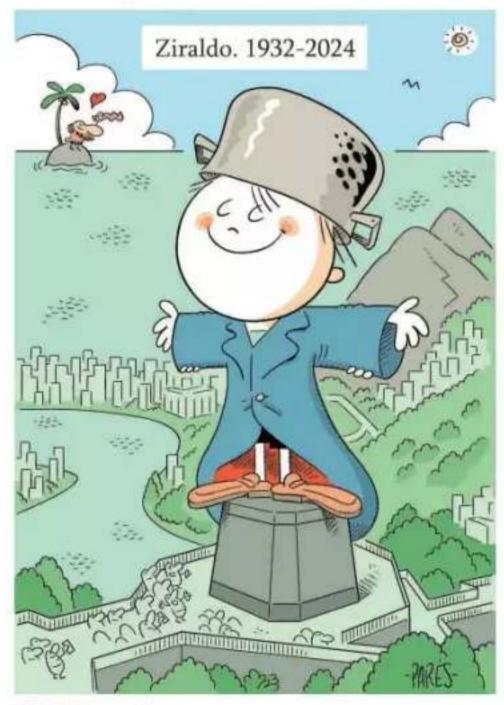

Hablo sola Por Alejandra Lunik

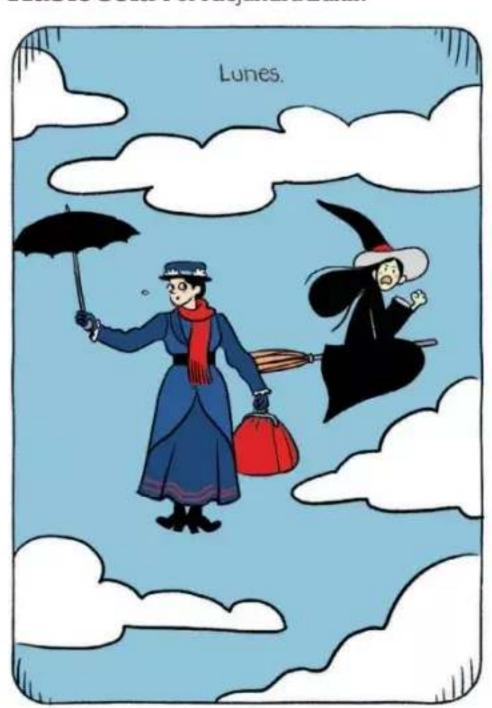

#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre





#### Macanudo Por Liniers





**Tendencias.** Crecen los hoteles cápsula ubicados cerca de los aeropuertos por el bajo costo de las estadías. **Pág. 2** 

SEGUINOS EN 🕜 📵 🍪 🖾

# inmuebles

comerciales & industriales





# MICROCENTRO: LOS ROOFTOPS GANAN PROTAGONISMO

**Con impronta neoyorquina.** Los bares y restaurantes que se instalarán en los pisos más altos de los edificios de la zona invitarán a disfrutar del casco histórico y de las cúpulas de la ciudad

### PLANO DE OBRA

Información, datos, noticias e indicadores claves para entender el escenario del mercado inmobiliario comercial tanto de la Argentina como del exterior

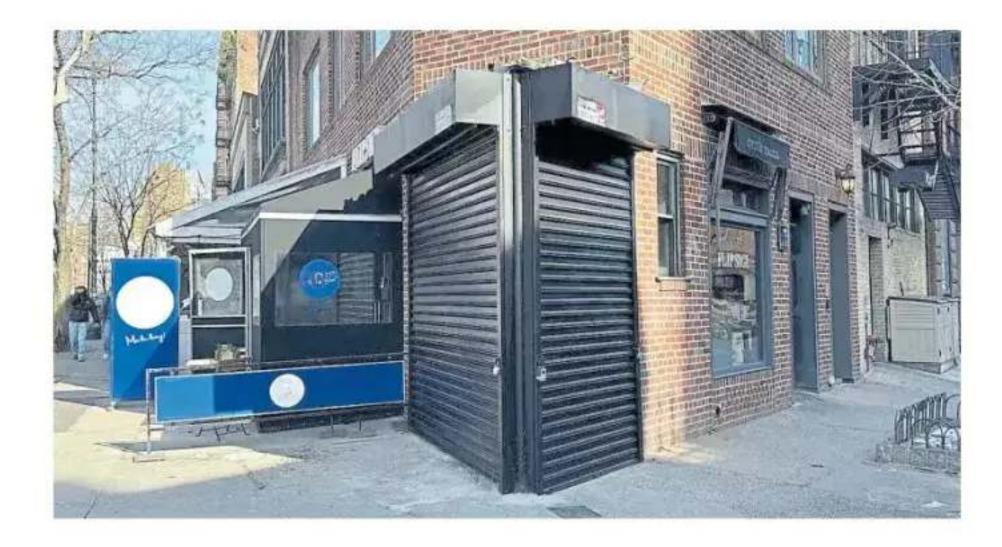

UN LOCAL MINI EN ALQUILER. En Estados Unidos, en Manhattan, se ofrece en alguiler la tienda comercial más pequeña del país del norte. La propiedad que tiene unos 2,5 metros cuadrados y se alquila a US\$5960 mensuales.

El inmueble que está ubicado en el corazón del West Village, en la esquina que forman la West 10th Street con la Avenida Séptima, tiene forma

triangular y cuenta con frentes en ambas arterias. Según los brokers encargados de la comercialización, el local tan sólo tiene un toma corriente y no está provisto de sistema de agua. Además, sostienen que para acceder al alquiler se debe facturar, como mínimo, unos US\$200 diarios. El último inquilino -que estuvo por 30 años- comercializaba prendas de estilo africano.

## US\$8000

#### POR UN ESPACIO CORPORATIVO

Es el valor + IVA de alquiler mensual que se pide por un moderno edificio de oficinas (de 525 m² de superficie). El proyecto está ubicado en la zona de Palermo y está distribuido en tres plantas, es ideal para empresas tipo start-ups. La propiedad cuenta con comedor, cocina, jardín, terraza con parrilla y cochera y lo comercializa Mariana Stange.

#### MARTINA ROLDÁN NOSETTI Research & Data Analytics de Newmark Argentina

"Al término del primer trimestre del año, el mercado de las oficinas mostró un aumento de la superficie alquilada de alrededor del 29%, respecto del trimestre anterior"





#### En Belgrano se ofrece en alquiler un edificio de oficinas

En pleno Belgrano, sobre Luis María Campos al 1100, la firma Colliers Argentina comercializa en alquiler unos 4405 metros cuadrados de oficinas clase A, distribuidos en 13 plantas funcionales (de 400 m²). Además, el inmueble cuenta con 21 cocheras. La inmobiliaria lo ofrece a US\$27/m2 mensuales.

#### Nuevo parque industrial

En el Gran Rosario se desarrollará un parque industrial que superará el millón de metros cuadrados y que será apto tanto para la instalación de pymes como de proyectos logísticos y empresas de servicios, según declaró Pablo Javkin, intendente de Rosario. El proyecto será impulsado por las desarrolladoras Fundar, Rosental Inversores, Ivanar y Rossetti Desarrollos.

#### 150 LOCALES

Es la cantidad de comercios que existen en el submercado conocido como Palermo Soho. "Ese rincón porteño -muy buscado por el turismo tanto interno como externo- se posicionó como un polo gastronómico y textil por excelencia. Entre ambos rubros suman el 81,2 por ciento", detalla un informe realizado por Newmark.

#### Centro comercial de servicios

"Los centros comerciales de servicios suelen estar ubicados en áreas suburbanas y ofrecen un mix de marcas tanto locales como nacionales, y regionales. Estos tienen como objetivo que el consumidor pueda identificarse con la propuesta comercial del lugar", explica Marcelo Chane, del grupo de profesionales asesores de Nuevo Quilmes Plaza.

#### **NEGOCIOS**

### **Tendencias**

### El avance de los hoteles cápsula en los aeropuertos

El formato gana adeptos porque reducen espacios y costos para el pasajero

#### Fabián Muro

EL PAIS

Cancún y Riviera Maya son destinos turísticos en México conocidos por sus hermosas playas, increíbles paisajes y una amplia oferta de alojamientos. Entre las opciones de hospedaje que se encuentra en estos paraísos, ha surgido una tendencia que está revolucionando la forma en que las personas descansan durante sus vacaciones: los hoteles cápsula. Estos innovadores espacios ofrecen una experiencia única y The Yellow Capsule es la opción más moderna y cómoda para hospedarse en estas locaciones. Pero, ¿qué son y cómo es dormir en estos hoteles cápsula? Aquí te lo contamos.

#### La experiencia

Se trata de un concepto de hospe- bién se puede solicitar un servicio daje compacto y eficiente, donde las habitaciones son cápsulas individuales que brindan privacidad y comodidad a los huéspedes. El propósito detrás de esta tendencia es brindar una experiencia diferente a los usuarios, en la cual el bajo precio es la clave, así como la optimización del espacio. Además, es ideal para aquellos viajeros que busquen mucha privacidad. Estos tipos de hoteles suelen estar dirigidos para persona jóvenes, viajeros solitarios, empresarios o cualquier turista que busque comodidad y privacidad a bajo precio por poco tiempo.

Ubicado a tan solo siete minutos del aeropuerto de Cancún, The Yellow Capsule ofrece una ubicación estratégica para aquellos que desean descansar antes o después de un vuelo. Además, cuenta con una serie de servicios y comodidades que aseguran una estadía placentera. Desde lockers para resguardar tus pertenencias hasta baños compartidos y desayuno incluido, este hotel cápsula

tiene todo lo necesario para una estadía placentera de corto tiempo.

Las cápsulas están diseñadas para alojar a uno o dos huéspedes y ofrecen la máxima comodidad. Cada una está equipada con aire acondicionado, colchón de espuma, aromaterapia, caja de seguridad, luces ajustables, espejo y una variedad de conectores para los dispositivos electrónicos. Estas características garantizan que se pueda disfrutar de una buena noche de sueño en la privacidad de una habitación compacta, a la cual solo se puede acceder con una llave electrónica.

Además, The Yellow Capsule brinda una serie de servicios adicionales como desayuno continental, café disponible durante todo el día y acceso a WiFi gratuito. Tamde transporte al aeropuerto por un cargo adicional, y se ofrecen tours a los lugares más icónicos del Caribe mexicano.

Este innovador hotel cápsula ofrece diferentes opciones para adaptarse a las necesidades de sus huéspedes. Si necesitás descansar durante el día y refrescarte, se puede optar por la opción de "Day Time Rest" para hacer el check-in a partir de las 10 y el check-out hasta las 18. Para los viajeros solitarios, hay cápsulas individuales. Con un horario de check-in a partir de las 13 y check-out a las 11, esta opción ofrece privacidad y comodidad para una persona.

Si viajás en pareja o con un acompañante, la cápsula Queen brinda un poco más de espacio y es perfecta para aquellos que desean compartir la experiencia de dormir en un hotel cápsula.

En Buenos Aires ya funciona dentro del predio del aeropuerto de Ezeiza un hotel cápsula llamado My Pod Capsule Boutique que inauguró en noviembre pasado. 

© El País, SL



PEQUEÑAS Y FUNCIONALES Las habitaciones, por dentro





LA NACION | LUNES 8 DE ABRIL DE 2024

#### NOTA DE TAPA

# Microcentro. La zona que promete ser la meca de los rooftops porteños

La apuesta forma parte de un cambio de concepción que busca transformar los últimos pisos de edificios de la ciudad de Buenos Aires destinados a oficinas y bancos en propuestas gastronómicas de alta gama

POR Candela Contreras LA NACION

on vistas a las cúpulas de la city porteña y a los principales edificios históricos, se alzan dos nuevos rooftops que se suman a la lista de terrazas premium y prometen transformar la microzona porteña caracterizada por ser sede de oficinas y bancos.

"Con estos desarrollos, habrá una reconversión real de lo que históricamente conocíamos como el microcentro", afirma Pedro Díaz Flores, socio del grupo gastronómico Abridor, quien invirtió \$400 millones para llevar a cabo una propuesta de casi 1000 metros cuadrados con espacios de sitting para 250 personas en el edificio donde funciona el banco Santander, en la intersección de las calles Bartolomé Mitre y San Martín.

Cenit, como se llamará, ocupará los pisos 15 y 16, tendrá un estilo neoyorkino clásico y abrirá sus puertas en los próximos meses.

Se trata de un edificio icónico de por sí, ya que el arquitecto a cargo de construirlo fue Mario Roberto Álvarez, considerado uno de los más influyentes de la escuela arquitectónica del Movimiento Moderno internacional. "La calle Bartolomé Mitre va a ser una de las causantes de la transformación del microcentro porteño", presagia Díaz Flores.

La cima del edificio tiene algo que pocos pueden gozar: una vista panorámica de 270 grados a la ciudad de Buenos Aires. "De un lado se puede ver el río y el skyline de Puerto Madero. Del otro lado, vas a poder comer con vista a las cúpulas", cuenta el socio de Abridor. Desde allí se puede apreciar la cúpula del Congreso, de la Legislatura, del edificio Bencich, el Ministerio de Desarrollo Social de la Avenida 9 de Julio y hasta la Plaza de Mayo.

Este espacio exclusivo también tendrá una particularidad que solo algunos restaurantes se animan a mostrar: al subir por la escalera que conecta ambos pisos, "se atraviesa la cocina por un pasillo hasta llegar al rooftop y, mientras se sube, se podrá ver a los chefs cocinando y armando platos", cuenta Díaz Flores.

En el piso 15 estará el gran salón, que combinará distintos climas según el tipo de experiencia que se busque. Si los clientes quieren un momento relajado pueden sentarse en los tatamis, mientras que si buscan un espacio más tradicional habrá mesas, sillas y una gran barra central. Además, este piso contará con un espacio para hacer producciones artísticas y shows en vivo.

El piso 16, el último del edificio, estará destinado a un área exclusiva. El que en su momento fue el centro de convenciones del banco y ahora será un salón VIP para eventos corporativos con capacidad para entre 60 y 70 personas. "Cree-

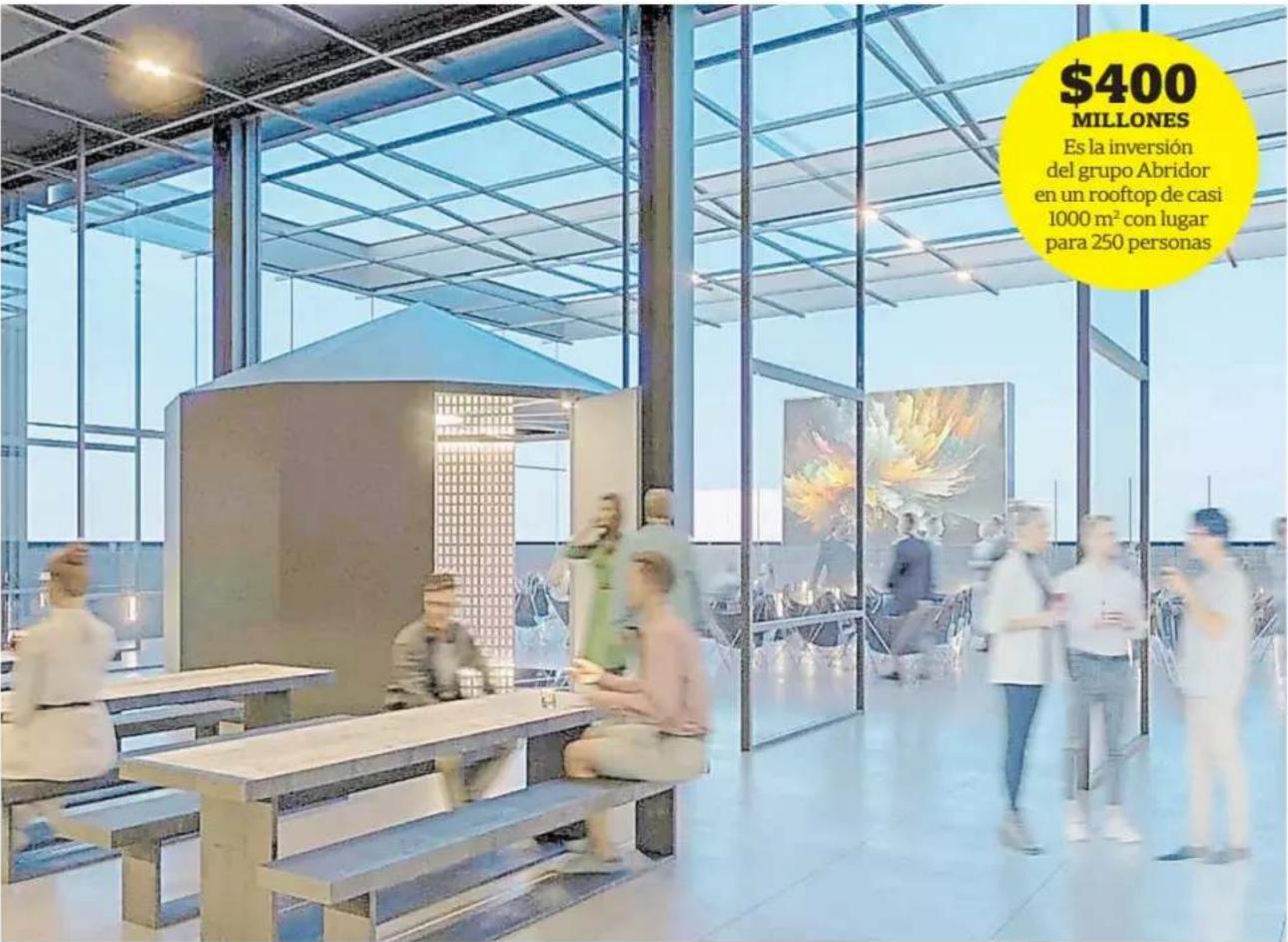

CENTRO CULTURAL. El bar en las alturas de ARThaus tendrá obras de arte y abrirá en septiembre



ESPACIOS DISTINTOS Cada uno ofrece diversas experiencias



ra entre 60 y 70 personas. "Cree- SKYLINE La futura barra del piso 15 en Bartolomé Mitre y San Martín

mos que va a traccionar mucho en la zona porque no hay espacios de este tipo ni con estas propuestas", opina el empresario.

#### El arte desde arriba

Otro ejemplo de reconversión del microcentro es la construcción ubicada en Bartolome Mitre al 400, a escasos metros del edificio del Santander, con la particularidad de que en ese lugar, hasta hace poco tiempo, funcionaba el Banco Supervielle. Ahora es ARThaus, un espacio interdisciplinario en el que se desembolsaron US\$3 millones -entre los espacios de arte, los gastronómicos y la refacción del edificio-.

El proyecto tiene oficinas pero también es un centro cultural con salas de exposición de arte y un auditorio para conciertos y obras teatrales. En un futuro próximo funcionarán tres espacios gastronómicos, que incluyen un café de autor en la planta baja -ambientado con obras de arte-, un rooftop con una vista soñada a la cúpula de la catedral y a la Plaza de Mayo en donde funcionará un bar, que abrirá en septiembre, y un restaurante que espera abrir sus puertas a fin de año. Todo esto se fusiona en un proyecto disruptivo que le cambió la cara a una propiedad en la que hasta hace pocos meses funcionaba una entidad bancaria.

El arte, en ese sentido, tiene un rol fundamental en la reconversión de las ciudades. Desde el Soho en Nueva York o el barrio Wynwood, en Miami, hay infinidad de ciudades en las que el arte modificó el contenido, "las humanizó". Así lo pensó Andres Buhar, compositor de música y desarrollador inmobiliario, cuando comenzó con la creación de ARThaus. "Más que generar un distrito de arte lo pienso bajo este concepto de ciudad de 15 minutos. ARThaus se trata de apostar a la mixtura y no que sea todo una sola cosa", dice.

Buhar reconoce en su identidad una "historia dual" entre el mundo del arte y el real estate. "Mi papá tenía una empresa familiar industrial y estaba en el tema de los desarrollos inmobiliarios. Cuando empecé con el mundo de la música iba y venía entre las dos cosas. Con este proyecto encontré la forma de fusionar mis dos gustos. Más que ponerme a componer o hacer algo artístico me enfoqué en poner en marcha una propuesta de gestión y la mezcla de las artes en un edificio de oficinas", cuenta el creador.

Estos nuevos desarrollos gastronómicos marcarán tendencia en una zona que se caracteriza por la fuerte presencia de bancos y, a su vez, muestran el potencial transformador del microcentro. •

## clasificados

www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888



#### Departamentos

Venta

**Barrio Norte** 

4 y más dorm.

Posadas y Montevideo

Av. Alvear y Parera VISTA RÍO ÚNICO Torre Boon

Terraza Liv Com y Esc 3Suite 2 Dep Impecable 3 Coch Vig (+549) 116 135 2052

Vista y LyC 4dor dep coch vig 650M Exc ABGA 116 135 2052

2 dormitorios c/dep.

Montevideo y Posadas Excel LvC Bc 2d 2 bñ a nvo coch vig D310M ABGA 116 135 2052

Palermo

3 dormitorios

ABGA 116 135 2052

Interior

2 dormitorios

Ciudad de Cha. Nva Cha.

60m2 living c/ intda baño

\$400Mil 43281989/1169561225

Cerviño y R. India VISTA 2 Trzas LyCyE 3 dor st coc-offi coch 210m exc DL100M

Departamentos

Alquiler Ofrecido

Zonas de Turismo

Venua

Otras Provincias

El Bolsón

7 Cabañas + Casa habl USD 490mil facl Tel: 1149751683

Exterior

Punta del Este

Peninsula Centro

Cerca Gorlero Hotel fte. 17m. Exc. Oport (+549) 116 135 2052



Sompra

Alhajas, Arte y Antigüedades

Compra

Libros Antig Grabados Fotos Cuadros Libros Arte 4823-0247

negocios

SÁBADOS

CON TU DIARIO

Nunca dejemos de movernos.

**Empleos** 

Pedido

Profesionales y Técnicos

Pedido

Medico/a Clinico p/Clin z/O CV: oestepsig@outlook.com.ar

Medico/a Psiquiatra p/Clin z/O oestepsiq@outlook.com.ar



Solidarios



FUNDACION LA NACION

PARA PUBLICAR 011 6090 5555

Organizaciones sin fines de lucro

#### Trabajo Voluntario

Pedido

Profesionales de la salud Necesitan médicos generalistas, odontólogos, dermatólogos y podólogos que donen tres ho-ras semanales de su tiempo para atender a las personas sin re-cursos que no poseen cobertura médica y que concurren al Centro Social La Providencia en la ciudad de Buenos Aires. Este centro, además de ofrecerles atención gratuita en salud, les brinda ropa, medicamentos y alimentos entre otras cosas. Si te interesa colaborar envià un mensaje al WhatsApp: 11-5852-7997 (Hna. Cecilia)

#### Niñez y adolescencia

Familias de acogimiento

contención familiar a niños/as

en situación de vulnerabilidad

social, trabajando el tránsito

con hijos mayores de 4 años.

en los registros de adopción,

hacia la reinserción familiar o

que residan en la zona norte de

GBA y que no estén inscriptas

para albergar transitoriamente

en sus hogares a niños/as de 0 a

24 meses, hasta que se resuelva

la instancia judicial. Para más

información comunicate al 15-

vahoo.com.ar. Conocelos en IG:

Somos Brazos Abiertos con se-

de en la ciudad de Buenos Ai-

res, contiene, asiste y acompa-

ña a familias de bajos recursos

con niñas y niños que padecen

enfermedades terminales, gra-

ves o poco frecuentes. Te invita

a sumarte a su equipo de volun-

tarios para cubrir diferentes ta-

reas. Podés participar en la reu-

nión informativa el domingo

14/04 a las 11:00 hs. en Nuñez.

Para más información podes

comunicarte al WhatsApp: 11-

zosabiertos@gmail.com o en

IG: @somosbrazosabiertos

6443-5125, mail: donacionesbra

5940-8019, vía mail:

familiasdelcorazon@

@familiasdelcorazon

Voluntarios

la adopción. Convoca a familias

Familias del Corazón brinda

Pedido

Alimentos

Para las 100 personas que todos los jueves concurren a su comedor solidario, Fundación Casa-San necesita recursos destinados a preparar pízzas, chorizos a la pomarola, fideos con albóndigas y arroz con pollo. Esta or-ganización en el barrio de La Boca, Buenos Aires, ofrece talleres gratuitos, merienda, asis-tencia psicológica y ropero soli-dario a más de 500 niños, niñas y adolescentes. Si podes ayudar comunicate al 11-6551-0290. Conocelos en www.casasan.org, IG: @fundacioncasasan y FB @FundacionCasaSan

Pañales, jabón En el Hogar de Niños José Bai-notti en la ciudad de Córdoba de Fundación Manos Abiertas. necesitan pañales XG, XXG y elementos de higiene para los chicos. Esta organización, pre-sente en 11 ciudades argentinas, acompaña a personas en situa-ción de soledad y vulnerabili-dad, creando y desarrollando espacios de confianza, alegría y esperanza la cordoba lleva adelante 12 obras y programas para mejorar la calidad de vida suavizar la situación de pobreza de la comunidad. Para ayudar: (0351) 651-2728, mail: desarrolloinstitucional.cba@ manosabiertas.org.ar IG: @manosabiertas.cba\*

Ropa, juguetes Para los niños que viven en zo-

Madrinas y padrinos La Fundación Juguemos y Ca-

minemos Juntos en Matheu, Buenos Aíres, cuenta con un

hogar convivencial, donde brindan abrigo, cuidado y amor a niños de 0 a 10 años, que no po-

seen cuidados parentales o que

por diferentes motivos no pue-

den permanecer con sus fami-

lias. Necesitan padrinos y ma-

drinas que con su aporte ayu-

den a mantener este proyecto

en marcha. Para ayudar comu-

nicate con al 11-5938-6737. Co-

nocé más en: juguemosycami-

Para que los chicos y chicas que asisten a la escuela de fútbol

mixta de la Asociación Civil El

prácticas, necesitan repelentes

contra mosquitos o el producto DEET para dosificarlo. Esta or-

ganización realiza programas de inclusión y participación in-fantil para cinco mil chicos y

chicas de Cuartel V, Moreno,

rar comunicate con Mirta al

secretariaelarca@gmail.com;

secretaria@elarca.org.ar.Co-nocelos en FB: @AsocElArca

cel: 11-2616-3321, via mail:

Buenos Aires. Si podés colabo-

Arca puedan continuar sus

nemos.org/donacion/

Repelentes

nas inhóspitas é inaccesibles en la precordillera de Catamarca, Jujuy y Salta, la Fundación Los Niños del Mañana necesita: juguetes, pelotas, ropa de abrigo y zapatillas en excelente estado del nro.0 al 40. Con estos articulos armarán los bolsones que familias a las que brindan con-tención la fundación, junto con alimentos no perecederos. Si podés ayudar llama al (011) 5951-5851, Ls. a Vs. de 9 a 16 hs. mail: fnm.buenosaires @gmail.com Conocelos en: www.losniñosdelmañana.org

#### Ancianidad

Pedido

Refacciones edilicias El Hogar Santa Ana de las Da-mas de Caridad de San Vicente de Paul, en la ciudad de Buenos Aires, necesita realizar diferentes tareas de mantenimiento en el edificio. Con tu aporte podran llevarias adelante. El Hogar es un pensionado social donde viven más de 50 adultas mayores auto válidas, jubiladas o pensionadas, en situación de vulnerabilidad social a las que se les ofrece diversos talleres, además de contención y acom-pañamiento. Para ayudar comunicate con su directora, la Lic. Romina, a los tels.: 11-6444-7798 à (011) 4372-7608

#### Educación

Ofrecido

Prenvención consumo La Fundación Aylén de Vte. López, Buenos Aires, se dedica a la prevención, asistencia y capacitación sobre los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas y conductas adictivas. Invita a participar en el taller gratuito de prevención de los consumos problemáticos en jóvenes, focalizado en el ámbito educativo. Se realizará el dia 18/04 a las 18 hs. en Carlos Villate 4480, Munro. (Centro universitario municipalidad de Vte. López). Para participar se requiere inscripción previa al: tallerprevencionfundacionay len@gmail.com. Conocelos en www.aylen.org.ar

#### Discapacidad

Pedido

Alimentos Para preparar las comidas que reciben los asistentes al centro de dia de ADID, en la ciudad de Buenos Aires, necesitan alimentos no perecederos. ADID promueve la inclusión social y la estimulación de personas adultas con discapacidad. acompañándolos en el desarrollo de sus capacidades y respetando su subjetividad. Ofrecen actividades pre-laborales, talleres artísticos y de huerta, entre otros. Para ayudar: 15-5509-0126 (Verónica); 4312-1200 (Administración), mail: psívluc@

gmail.com; administracion@

adid.org.ar Conocelos en:

FB: @ADIDcentrook;

IG: @adid.centro

Sábanas y toallas Para los 60 personas con baja visión o ciegas y sin recursos económicos que residen en el Hogar de ASAC Asociación de Ayuda al Ciego, necesitan toallas y sábanas en muy buen estadó. La Asociación tiene como objetivo brindar una atención integral y mejorar la calidad de vida de las personas con baja vi-sión o ciegas. Si podés ayudar comunicate con Verónica al mail: v.martella@asac.org.ar Conocelos en www.asac.org.ar

Ayuda Asistencial Pedido

Alimentos

Para preparar la merienda y la cena que ofrecen en el Come-dor y Merendero Por los chicos, necesitan alimentos no perece-deros como galletitas, cacao y leche en polvo, yerba, azúcar, fideos, arroz, lentejas, aceite. Este comedor y merendero de ba-rrio Loyola, Villa Zagala, Bue-nos Aires acompaña a 40 fami-lias del barrio. Si podés ayudar comunicate con Luis al 15-5577-5264 de 11 a 18 hs., mail: luisgomez666655@gmail.com

Amigos en el Camino asiste y acompaña a 1200 personas en situación de calle. Te invita a donar arroz parboil, pure de tomates y legumbres para preparar los alimentos que entregan durante sus recorridas nocturnas por la ciudad de Buenos Aires. Si podés colaborar comuni-cate al 11 3910 2998 (WhatsApp). Conocelos en IG: @amigosenelcamino y FB: @Amigosenelcamino Pagina

Art aseo personal Para las personas que concu-

rren al Centro de Integración Social Hogar Brochero y a la posada de convalecientes Lo-yola de Fundación Camino a lericó, necesitan articulos de aseo personal, como jabón, sobrecitos individuales de shampoo, desodorantes o talco.La fundación con sede en Florida, Buenos Aires, acompaña a personas en situación de calle para recuperar y encaminar sus trazos de vida, mediante espacios de encuentro, amparo, escucha y contención. Si querés colaborar escribí a: elcaminoajerico @gmail.com .Conocelos en IG: @caminoajerico

#### Vivienda

Pedido

Muebles, electro, bazar Retiran sin cargo muebles, sobrantes de obra, electrodomésticos y artículos de bazar en desuso para venderlos a precios sociales a familias de bajos ingresos, en los corralones Sume Materiales de Vivienda Digna. Esta ONG de San Isidro, Buenos Aires, contribuye a la promo-ción de las personas y a la consolidación de las familias por medio de programas que facili-tan el acceso a una vivienda digna. Para colaborar: 0810-555-7863 o ingresá en www.viviendadigna.org.ar

#### Transporte

Pedidos

Vehículo

Para el traslado de las personas con discapacidad o que deben asistir a algún tratamiento Redes Institucionales Solidarias necesita un vehículo en buen estado para reemplazar el que tenían y que no puede ser reparado. Esta asociación de Isidro Casanova, Buenos Aires, colabora con comedores comunitarios, ofrece programas de capacitación, desarrollo comunitario y contención psicológica en instituciones de La Matanza. Para ayudar comunicate con Gloria al: 11-3693-0251, mail: gloriiaarte@gmail.com



**60**6















ESCANEÁ EL CÓDIGO QR Y DESCUBRÍ LA PROPUESTA EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

